# BAIS

www.elpais.com

EL PERIÓDICO GLOBAL

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | Año XLVII | Número 16.482 | EDICIÓN NACIONAL | Precio: 1,80 euros



AVIACIÓN La tragedia de una rica familia alemana y gaditana



HISTORIA Una carta inédita revela la fascinación de Nehru por Negrín

#### LESMES, ANTE LA MANIOBRA PARA BLOQUEAR EL CONSTITUCIONAL

## "Me opongo a que el CGPJ se declare en rebeldía"

El presidente del Poder Judicial llama a cumplir la Constitución y la ley

de boicotear la elección de sus dos magistrados

Un sector del Consejo trata Siete vocales conservadores se reúnen hoy y buscan apoyos para su maniobra

R. RINCÓN / J. M. BRUNET, Madrid El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, respondió ayer con dureza al sector del órgano de gobierno los jueces que trata de bloquear la elección de dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, pendientes de renovación desde junio. "Me opongo a que esta institución se declare en rebeldía respecto a la Constitución y la ley", declaró Lesmes. "Y no lo hago porque tenga interés en ir al Tribunal Constitucional, sino porque es nuestro deber". Este jueves, el pleno del Consejo se reúne para debatir la elección de los dos magistrados que le corresponden por ley, mientras que otros dos deben ser designados por el Gobierno. Miembros del sector conservador del Consejo están dispuestos a ir al choque e impedir los nombramientos por su rechazo a la reforma que solo les permite cubrir las vacantes en el Constitucional. Este núcleo duro está formado por siete vocales, que prevén reunirse hoy y buscan más apoyos para hacer inviable la renovación. PÁGINA 14 Y 15



Liz Truss, aplaudida ayer por los dirigentes conservadores durante su discurso de aceptación. / STEFAN ROUSSEAU (POOL)

## Liz Truss llega con un giro neoconservador

La nueva líder 'tory' se impone en las primarias y será hoy primera ministra británica

RAFA DE MIGUEL, Londres Liz Truss sustituirá a Boris Johnson como líder conservadora y primera ministra del Reino Unido. Un 57% de los afiliados tories votó por la actual ministra de Exteriores, frente a su rival Rishi

Sunak, exministro de Economía. El relevo en Downing Street se formalizará hoy, con lo que el partido cierra un verano de división y heridas tras los escándalos que cercaron a Johnson. La nueva primera ministra llega con un programa fuertemente ideologizado con el que pretende bajar impuestos y reducir el papel del Estado, en un regreso del neoconservadurismo que representaron hace cuatro décadas Thatcher y Reagan. Sin embargo, su primera me-

dida será un paquete de ayudas a los ciudadanos para afrontar la crisis energética. Truss no apoyó el Brexit en 2016, pero ahora se ha convertido en campeona de los euroescépticos. Páginas 2 y 3

EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

#### Rusia dice que dejará cerrado el grifo del gas hasta el fin de las sanciones

JAVIER G. CUESTA, Moscú Rusia reconoció ayer de forma explícita que no prevé reanudar el suministro de gas a Europa por el gasoducto Nord Stream. interrumpido el viernes alegando motivos técnicos. El Kremlin advirtió ayer de que el conducto seguirá cerrado mientras permanezcan vigentes las sanciones contra Moscú por la invasión de Ucrania. Nord Stream transportaba, antes de la guerra, el 40% de todo el gas que Rusia envía a la UE.

Macron descarta el gasoducto a través de los Pirineos por considerarlo inútil P41

España se convierte en el primer país importador del gas ruso por barco

#### Boric trata de impulsar otra Constitución para Chile tras el no en el referéndum

F. RIVAS / R. MONTES, Santiago El presidente de Chile, Gabriel Boric, encargó ayer al Parlamento abrir una nueva convención constitucional, después de que un 62% de los votos rechazara la propuesta de ley fundamental en el referéndum del domingo. Páginas 6 y 7

EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

#### Las empleadas de hogar tendrán derecho a cobrar el paro

J. S. GONZÁLEZ / G. R. PÉREZ, Madrid Las empleadas de hogar tendrán derecho a cobrar el paro, según el borrador de real decreto que se aprobará hoy, al que tuvo acceso EL PAÍS. Además, el Fogasa cubrirá sus indemnizaciones por despido. Los empleadores podrán acogerse a bonificaciones. PAGINA 39

#### INTERNACIONAL

**RELEVO EN DOWNING STREET** 

## Liz Truss se impone en las primarias y será la primera ministra británica

La titular de Exteriores vence a su rival, Rishi Sunak, y sustituirá a Boris Johnson

RAFA DE MIGUEL, Londres Nadie se ha sorprendido de una victoria que estaba cantada desde el principio de la contienda. El Partido Conservador del Reino Unido confirmó ayer que Liz Truss es la ganadora en el proceso interno de primarias que comenzó a finales de julio. La actual ministra de Exteriores se impuso sobre su rival, el exministro de Economía Rishi Sunak, con más de 81.000 votos de los afiliados tories, frente a los más de 60.000 que respaldaron al político de ascendencia india. Un 57,4% de los apoyos, cifra holgada, pero inferior a la de anteriores vencedores, como Boris Johnson o David Cameron, que superaron el umbral del 60%.

El Partido Conservador ha cerrado un verano lleno de división y heridas con el homenaje de la propia Truss al político más popular del Reino Unido en las últimas décadas: "Boris, culminaste el Brexit, aplastaste a Jeremy Corbyn [el anterior líder del Partido Laborista], desplegaste la campaña de las vacunas. Y plantaste cara a Vladímir Putin. Eres admirado desde Kiev a Carlisle", dijo en su discurso de victoria.

Será hoy cuando se formalice el relevo en Downing Street y Truss ocupe en el Gobierno británico el puesto que hasta ahora retenía Boris Johnson de modo interino, después de su dimisión el 7 de julio. Pero su equipo de trabajo lleva días preparando la primera decisión del nuevo Ejecutivo: un paquete de ayudas directas a los ciudadanos para hacer frente a la descomunal crisis energética a la que se enfrenta el Reino Unido. Se desconocen los detalles de la medida, que la nueva primera ministra concretará a lo largo de la semana, pero lo filtrado hasta ahora a los medios de comunicación apunta a la imposición de un límite en los recibos de gas y electricidad de los hogares, que el Gobierno com-

pensaría posteriormente a las empresas suministradoras. El organismo regulador británico, el OFGEM, anunció hace más de una semana que las facturas subirían más del 80% este invierno, en el caso del consumo doméstico. Para las pequeñas y medianas empresas, el gasto puede suponer la ruina definitiva.

#### Paquete de medidas

El paquete de medidas que prepara el equipo de Truss sería similar, en su escala, a las ayudas que puso sobre la mesa el Gobierno de Johnson durante la pandemia para evitar despidos masivos: el llamado Esquema de Retención de Empleos, muy similar a los ERTE de España.

El núcleo de confianza de Truss -Kwasi Kwarteng, actual secretario de Estado para Negocios, se perfila como el nuevo ministro de Economía-ha entendido la necesidad de poner sobre la mesa desde el primer día una ayuda de emergencia, para intentar suavizar la debacle prevista por la crisis energética. Pero eso no significa que renuncien a un programa fuertemente ideologizado en el que pretenden rebajar impuestos, a pesar de una inflación galopante, con la esperanza de impulsar un nuevo ciclo económico fuerte. Vuelta, por tanto, a la famosa curva de Laffer, las reaganomics -las recetas económicas ultraliberales de la Administración de Ronald Reagan en EE UU en los ochenta-, y un voluntaris-

Muchos militantes no han perdonado a Sunak su "traición", al propiciar con una dimisión abrupta el hundimiento del Gobierno de Johnson. Nadie discute su capacidad y preparación, ni siquiera la seriedad con la que ha defendido

mo fanático, obsesionado con

reducir el papel del Estado.

Truss iba a dar su discurso de victoria, ayer en Londres. A su lado, Sunak la aplaudía. /AFP

durante la campaña de primarias la necesidad de plantar cara a la inflación, antes de lanzarse a bajar impuestos, como promete su rival Truss. Pero muchos conservadores han caído seducidos ante el discurso ideológico de la candidata; ante su reivindicación del legado más polarizante de Johnson—Brexit, inmigración, fuerte gasto en defensa...— y ante una táctica muy similar a la del primer ministro conservador más popular de las últimas décadas: prome-

La nueva 'premier' promete una revolución fiscal y la alianza con los empresarios con un discurso ideológico

## El regreso del neoconservadurismo

R. DE M., Londres El periodista radiofónico Nick Ferrari hizo la misma pregunta a los dos candidatos a suceder a Boris Johnson, pero al deslizar la idea utilizó un tono que sonaba más a sacrilegio que a duda razonable: "¿Considerará usted algún racionamiento de la energía si llega a primer ministro?".

La respuesta de Rishi Sunak, el que luego resultaría perdedor de las primarias, fue como todas las suyas: matizada, precavida, abierta: "No descarto ninguna posibilidad", dijo. La de Liz Truss encerraba en una sílaba todas las certezas de una candidatura profundamente ideológica: "No", respondió rotundamente, como si la mera sugerencia fuera un insulto a una nación

tan poderosa como es el Reino Unido.

Liz Truss ha logrado seducir (con el 57,4% de los votos) a la mayoría de los afiliados conservadores, divididos por el modo en que han expulsado del poder a Boris Johnson y atemorizados ante una recesión que puede llevarse por delante sus expectativas electorales, con una fuerte dosis de neoconservadurismo, patriotismo optimista y voluntarismo económico. Su promesa de bajar de inmediato la mayoría de los impuestos, a pesar de la inflación desbocada que afecta al Reino Unido, se fundamenta en aquel círculo pretendidamente virtuoso que aplicaron Reagan y Thatcher: una combinación de baja presión fiscal y

menos gasto social para impulsar un mayor crecimiento de la economía (a costa, también, de una mayor desigualdad). "La gente que tiene rentas más altas paga más impuestos, con lo que, por lógica, cuando bajas los impuestos, tienden a ser los más favorecidos", explicaba la semana pasada Truss en la BBC. "Pero creo que no es correcto analizar todo desde la óptica de la redistribución. Yo estoy a favor de que la economía crezca, porque es algo que beneficia a todo el mundo. El debate económico de los últimos 20 años ha estado dominado por la cuestión de la distribución de la riqueza. Y el resultado ha sido un crecimiento relativamente lento", señalaba.

Truss tuvo bellas palabras de homenaje hacia su predecesor, Boris Johnson, en el discurso de la victoria, después de conocerse el resultado de las primarias conservadoras, pero enterró sin contemplaciones el mensaje económico de los últimos tres años. Se acabó la idea de redistribuir la riqueza entre las regiones más ricas del sur de Inglaterra y

Martes 6 de septiembre de 2022

#### RELEVO EN DOWNING STREET

#### INTERNACIONAL



ter a los ciudadanos un futuro de rosas, sin aclarar cómo pretende alcanzarlo. "Miénteme, dime que me quieres", pedía Johnny a Vienna en la película Johnny Guitar. El Partido Conservador ha pedido a Truss que le prometa una nueva victoria electoral, en los próximos dos años, a pesar de que todas las circunstancias se conjuran hoy contra esa posibilidad.

El ritual es importante, y el traspaso de poder tendrá lugar hoy. Boris Johnson ofrecerá su discurso de despedida ante la puerta del número 10 de Downing Street, antes de volar en un avión de la las Fuerzas Aéreas británicas, las RAF, hasta el aero-

### La primera vez lejos del Palacio de Buckingham

Tras pronunciar su discurso de despedida, Johnson se dirigirá al castillo de Balmoral, donde transmitirá su dimisión a la reina y propondrá el nombre de Truss como su sustituta.

En 70 años de reinado de Isabel II, será la primera vez que la monarca, que tiene 96 años, desempeña este ritual —el mismo que ya ha realizado con los 14 primeros ministros anteriores— en su residencia de verano, y no en el londinense Palacio de Buckingham.

"Problemas de movilidad", según explicó la Casa Real británica, han forzado el cambio de planes de la monarca y su recepción en Balmoral. Truss viajará también hasta allí, poco después, en un avión de las Fuerzas Aéreas británicas. Motivos de seguridad obligan a que el aún premier

y su sucesora se desplacen por separado. La reina pedirá a Truss que constituya un Gobierno en su nombre.

A la vuelta a Downing
Street, en torno a las cinco
de la tarde (hora peninsular
española), la nueva jefa de
Gobierno británico pronunciará su primer discurso ante los
medios de comunicación y la
nación, de nuevo frente a la
emblemática puerta de madera negra de Downing Street.
El Gobierno conservador recién estrenado comenzará a
andar en una semana que los
servicios meteorológicos prevén cargada de tormentas.

El Ejecutivo prepara medidas para suavizar la debacle de la crisis energética

Se espera un otoño de conflictividad laboral, con huelgas en sectores públicos

puerto escocés de Aberdeen. De allí, al castillo de Balmoral, donde comunicará su dimisión a Isabel II y sugerirá el nombre de Truss para sustituirlo.

El temporal que deberá capear Truss desde el primer minuto al mando será descomunal. Los precios disparados de la energía, con facturas que van prácticamente a duplicarse; una recesión en ciernes, anunciada por el Banco de Inglaterra; un potencial conflicto con Bruselas, a cuenta del Protocolo de Irlanda del Norte que ella misma se encargó de desguazar como ministra de Exteriores; y un otoño e invierno plagados de conflictividad laboral -las primeras señales se vieron este mismo verano— con huelgas anunciadas en la mayoría de los sectores públicos.

Truss reunió la semana pasada a sus colaboradores más cercanos en la majestuosa casa de campo de Chevening, en el condado de Kent —la residencia de verano que utiliza habitualmente el ministro de Exteriores-, para preparar un plan de desembarco en el Gobierno. No habrá periodo de gracia, ni 100 ni 10 días, para la nueva primera ministra conservadora. La cuarta política tory en el cargo en más de una década ha visto cómo la economía del Reino Unido se ralentizaba, el Brexit emponzoñaba el país y depreciaba su potencial comercial, y las promesas de Johnson de redistribuir la riqueza entre las regiones se quedaban en papel mojado. Quedan oficialmente dos años para que deban convocarse nuevas elecciones generales. Muy pronto se sabrá si la sucesora de Johnson consigue el milagro de dar la vuelta a las expectativas electorales, hoy desastrosas para los conservadores, o se limita a gestionar la derrota definitiva.

las menos desarrolladas del norte —el famoso levelling up de
Johnson—. Se trata de crecer de
golpe, para llegar con el mejor
resultado posible a la cita electoral prevista para dentro de dos
años. Porque Truss también ha
dejado claro que piensa apurar
su oportunidad: queda descartada la idea de un adelanto electoral. "Obtendremos una gran victoria para el Partido Conservador en 2024", aseguró la nueva
primera ministra.

#### Sin visión nublada

Al menos, Truss y su equipo han evitado que la ideología les nuble la visión a corto plazo, y les impida ver las urgencias del país. Por eso, junto a la revolución fiscal, ha prometido un mul-

timillonario paquete de ayudas directas a los hogares, para hacer frente a la inminente crisis energética que sufren los británicos.

Y quizá esa sea la señal de que la política, que ambiciona desde hace años el puesto de primera ministra que acaba de alcanzar, aplique también aquella famosa receta del demócrata estadounidense Mario Cuomo: se hace campaña en verso, pero se gobierna en prosa. Durante su tiempo al frente del Departamento de Comercio Internacional, fue lo suficientemente metódica y persistente como para cerrar acuerdos comerciales por todo el mundo, que sirvieran para justificar la "libertad recuperada" que había supuesto el Impulsó la ley que desguazó el Protocolo de Irlanda del Norte

Solo un 12% de la ciudadanía confía en que lo vaya a hacer bien

Brexit. Australia, Nueva Zelanda, Japón... Truss cerraba pactos a la misma velocidad con la que los promocionaba en las redes sociales. Porque fue durante esa época en la que una personalidad más bien acartonada y brusca en sus discursos y en sus actuaciones públicas comenzó a descubrir las ventajas de la autopromoción para labrarse una nueva imagen. "Departamento para Instagramear a Truss", llamaban irónicamente sus colaboradores al departamento de comercio, Department of International Trade, en un juego de palabras con las siglas de la institu-

Ese mismo control de la imagen, como ministra de Exteriores, la llevó a endurecer su pos-

tura frente a Bruselas, a pesar de que había hecho campaña contra el Brexit en 2016. Con la fe del converso, impulsó una ley interna que desguazó el Protocolo de Irlanda del Norte, el acuerdo más sensible de las largas negociaciones llevadas a cabo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Truss se ha convertido en la campeona de los euroescépticos y de los neoconservadores del partido, lo suficiente para lograr la victoria en las primarias, pero también la razón por la que un 52% de los británicos, según un sondeo exprés de YouGov, cree que será una primera ministra con un desempeño pobre o terrible, Y solo un 12% confia en que lo vaya a hacer bien.

INTERNACIONAL **GUERRA EN EUROPA** 

## Rusia exige el fin de las sanciones para reabrir el gasoducto **Nord Stream**

El Kremlin reconoce que no reanudará el suministro de gas y culpa de la decisión a la UE, Canadá y Reino Unido

JAVIER G. CUESTA, Moscú Rusia reconoció ayer por primera vez de manera explícita que no reanudará el bombeo por el gasoducto Nord Stream, que era

una de las grandes vías de entrada de gas en la Unión Europea desde Rusia hasta el inicio de la tensión por la invasión de Ucrania. El Kremlin y advirtió de que el gasoducto permanecerá cerrado mientras estén en vigor las sanciones que ha impuesto la UE, o al menos las que afectan a la industria gasista rusa.

Moscú cortó ese grifo, que conecta el territorio ruso con Alemania por el lecho del mar Báltico, el pasado viernes tras anunciar el hallazgo de unos supuestos fallos nuevos en la única unidad de compresión que operaba en la estación de Portovaya (muy cerca de la frontera con Finlandia), donde la vía entra en el Báltico, y ya no quedan más turbinas de repuesto. Con este mensaje, queda claro que la interrupción será ya permanente.

El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, afirmó en su rueda de prensa diaria que "la culpa de que la situación haya llegado a este pun-

to" la tiene "el colectivo occidental, en este caso la UE, Canadá y Reino Unido". "El sistema tenía diferentes opciones [unidades de compresión]. Debido a las sanciones, estas posibilidades han desaparecido y todo se apoya en esa única unidad que necesita un mantenimiento serio", agregó el portavoz antes de instar a Europa a quitar sus restricciones. "Dado que estas sanciones siguen aplicándose; dado que existe una absoluta confusión legal y práctica con todo lo que está relacionado con el mantenimiento de los componentes y ensamblajes, por ahora solo cabe esperar a que se logre poner orden de algún modo con esa única unidad", subrayó.

El conflicto comenzó con el bloqueo en Canadá de una turbina que había sido enviada a reparar allí por Siemens a finales del año pasado. Ottawa accedió a devolverla pese a sus sanciones, pero la pieza permanece atrapada en Alemania porque Moscú exige por escrito garantías de que se levantarán las sanciones impuestas a Gazprom. Asimismo, apagó una segunda unidad con el pretexto de que con la situación actual no había dado tiempo a revisarla.

El Kremlin recalca ahora que "no hay otras razones que puedan llevar a estos problemas con el bombeo" más allá de las sanciones impuestas por Occidente como castigo por la guerra iniciada en Ucrania. Sin embargo, Alemania denunció que la revisión que había sido programada entre el miércoles y el viernes de la semana pasada con la excusa de que la unidad cumplía 1.000 horas de actividad era absurda.

Para la Unión Europea, toda esta situación es un pulso político de Moscú por la guerra de Ucrania. Rusia ya había reduciEl precio del combustible se ha disparado un 400% en el último año

La Unión Europea cree que la medida es un pulso político que lanza Moscú

do al 60% la capacidad de bombeo de Nord Stream con la ausencia de la primera turbina, y posteriormente la redujo al 20% en julio tras realizar otra revisión de las instalaciones. Este gasoducto llegó a transportar, antes de las tensiones por la guerra en Ucrania, un 40% de todo el gas que Rusia bombeaba al bloque comunitario.

Con los cierres del gasoducto Yamal en mayo por la negativa de Polonia a pagar en rublos su factura firmada en euros; y del Nord Stream ahora "por motivos técnicos", según Moscú, solo quedan operativas las canalizaciones que atraviesan Turquía y Ucrania, y esta última limitada porque Kiev denunció que los territorios controlados por el Kremlin desviaban parte del gas que debía ser suministrado a Europa a cambio de una tarifa de tránsito.

La guerra energética entre Moscú y la Unión Europea ha provocado que la cotización del gas se haya disparado en Euro-

> pa un 400% en el último año. Desde que comenzó la ofensiva rusa en Ucrania el pasado 24 de febrero, los países del bloque han buscado sustitutos a su dependencia del gas ruso, que en algunos socios superaba con creces más de la mitad de sus importaciones. Seis meses después, la situación ha cambiado y el objetivo de rellenar el 80% de las reservas de cara al invierno se ha logrado. Eso sí, a través de costosas compras como las del gas natural licuado a través de barcos.



Pese a las imágenes de estaciones de bombeo rusas quemando gas, Putin defendió que su monopolio estatal trabaja incluso más que antes. "La producción de Gazprom no ha disminuido. Os asustaréis todos, pero incluso ha aumentado", declaró durante un acto en Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, a donde ha acudido para presenciar los ejercicios militares

Vostok 2022. A pesar de ser una superpotencia gasista, no toda la población rusa tiene acceso a este recurso. En el evento estuvo presente el vicepresidente ruso Alexánder Nóvak, que criticó que en una región turística como Kamchatka se emplee el fuel oil en vez del gas, y recordó que hace 15 años se aprobó un programa para su sustitución. "En unas regiones específicas hay ciertos problemas como éste. El Gobierno debe tomar decisiones que satisfagan tanto los intereses de la región como del país en su conjunto", afirmó Nóvak, quien anunció en julio que un 72% de las poblaciones rusas tienen acceso a las tuberías de gas y que su objetivo era elevar el porcentaje al 83% en 2030.

MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 40



Vladímir Putin, ayer en un centro de halcones en la península de Kamchatka. / GAVRIIL GRIGOROV (AP)

#### Gazprom afirma que las turbinas podrían "incendiarse y explotar"

Gazprom, la empresa estatal rusa con el monopolio sobre la exportación de gas natural mediante gasoductos a Europa y, por tanto, el brazo energético del Kremlin, aseguró ayer que los "fallos" en la única turbina que operaba hasta ahora en la estación compresora de Portovaya del gasoducto Nord Stream conllevan "riesgo de incendios y explosiones". Con esa afirmación la gasista dejaba claro que el gasoducto no volverá a ponerse en marcha hasta que, como exige el Gobierno de Vladímir Putin, se levanten las sanciones impuestas contra Rusia con motivo de la invasión de Ucrania.

La empresa comunicó, según la agencia rusa Interfax, que había recibido una advertencia del organismo supervisor técnico ruso indicando que se han registrado más desperfectos de este tipo en otras turbinas, lo que "contradice directamente los requisitos de la legislación rusa".

A esto se suma el cierre de

la central eléctrica de Kajovka, en la provincia de Jersón. Esta central cayó en manos de las tropas del Kremlin el pasado mayo, según anunciaron las propias fuerzas rusas.

El Estado Mayor ucranio denunció ayer a través de su cuenta de Instagram que el cierre de la hidroeléctrica había a dos provincias del país sin electricidad. "El enemigo continúa llevando a cabo acciones ilegales", publicó en la red social.

La central de Kajovka es una de las más importantes de Ucrania, no solo por su producción de electricidad, sino porque su presa es uno de los pocos cruces del curso bajo del río Dniéper, que parte el país en dos. / AGENCIAS

#### GUERRA EN EUROPA INTERNACIONAL



Dmitri Muratov (izquierda) y su adjunto, Sergei Sokolov, ayer en el Tribunal de Distrito de Basmanni en Moscú. / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO (AP)

## El Kremlin prohíbe el periódico cuyo director ganó el Nobel de la Paz

Un tribunal anula la licencia de la edición impresa de 'Nóvaya Gazeta'

J. G. C., Moscú El sábado, en la Casa de los Sindicatos de Moscú, el periodista y premio Nobel de la Paz Dmitri Murátov se apartó un instante bajo el retrato que presidía el funeral del último líder soviético, Mijail Gorbachov, cuyas reformas hicieron posible la libertad que permitiría fundar Nóvaya Gazeta en 1993. Ayer, casi 30 años después, la justicia de Vladímir Putin prohibió la publicación impresa de su periódico, aunque próximamente también podría sumarse la versión digital. Su veto se suma a la condena ayer mismo a 22 años de cárcel para el periodista Iván Safronov, la guinda al bloqueo de otros medios rusos que antes fueron declarados agentes extranjeros e, incluso, "organizaciones indeseables", una categoría equiparable a la de extremistas y terroristas.

Un tribunal moscovita ha aceptado la petición del organismo supervisor de las telecomunicaciones, Roskomnadzor, de anular la licencia de Nóvaya Gazeta por supuestamente no entregar un documento, el acta constitucional de la redacción, en los plazos establecidos por la ley de medios. Según los jueces, el periódico, refundado en 2002, cambió de manos en 2006 y esto implica que pasó a ser un nuevo medio.

"Consideramos que se trata de una decisión política, por lo que legalmente es nula y sin efecto", dijo a EL PAÍS la máxima responsable de comunicación del periódico, Nadezdha Prusenkova. "Estamos totalmente en contra de este dictamen y apelaremos. Seguiremos vivos y lucharemos, Nóvaya Gazeta existirá", agregó la periodista de un medio que a lo largo de su dilatada historia no solo se ha enfrentado a

la censura y las amenazas más o menos veladas, sino también al asesinato e intento de envenenamiento de varios de sus periodistas por sus investigaciones en torno a las autoridades y los abusos de derechos humanos en Rusia.

Murátov, director de Nóvaya Gazeta, reveló a la agencia estatal de noticias Tass que la Corte Suprema rusa prevé estudiar próximamente otra demanda similar contra la versión digital del medio. "Presentaremos una apelación, por supuesto", dijo el premio Nobel de la Paz de 2021, el último ruso tras el recibido por Gorbachov en 1990.

El pasado 28 de marzo, la dirección de Nóvaya Gazeta decidió suspender temporalmente
su actividad, "hasta el final de la
operación especial sobre Ucrania", debido a las amenazas que
planeaban sobre su redacción. El
periódico había recibido una advertencia de Roskomnadzor por
publicar en la web un material
que mencionaba a otra organización que había sido declarada
agente extranjero sin señalarlo
debidamente, según el criterio

El diario también había tenido que borrar varios artículos

Estrasburgo ha acusado a Rusia de abusar de la ley de agentes extranjeros

del Kremlin. Semanas antes, el diario también había tenido que borrar varios artículos por infringir la ley que el parlamento anunció y aprobó en apenas unas horas el 4 de marzo, la reforma que castiga con la cárcel "desacreditar a las fuerzas armadas de la Federación de Rusia". Entre los textos eliminados, una columna de Murátov donde calificaba como "guerra" lo que Putin llama "operación especial".

#### Iván Safronov, condenado a 22 años de cárcel

También ayer otro juzgado de Moscú condenó al periodista Iván Safronov con 22 años de cárcel en régimen estricto y otros dos de libertad restringida, además de una multa de medio millón de rublos, unos 8.000 euros al cambio.

Según la acusación, Safronov habría informado de las actividades del ejército ruso en Siria a un politólogo que a su vez comentó esos datos con representantes de la Universidad de Zúrich y de los servicios de inteligencia alemanes y checos. A cambio de sus comentarios habría recibido unos 250 dólares. Sin embargo, los medios independientes rusos resaltaron ayer que toda la información proporcionada era accesible a todo el mundo.

"Una simple búsqueda en internet demuestra que las acusaciones contra Safronov no resisten ningún escrutinio: la información utilizada cuando redactó sus materiales era de dominio público, todo el mundo podía verla", recalcaba Nóvaya Gazeta en el que podría ser uno de sus últimos artículos en casi tres décadas.

"Está claro para nosotros que el motivo de la persecución no es la 'traición', que no ha sido demostrada, sino que su trabajo periodístico y los materiales que publicó no tuvieron en cuenta la opinión del Ministerio de Defensa", reflexionaba el editorial del diario dirigido por Murátov.

Kommersant, uno de los medios donde trabajó Safronov y uno de los periódicos más importantes que aún operan en Rusia, denuncia en su crónica que el periodista estaba dispuesto a demostrar durante el juicio que todas sus fuentes eran abiertas, "pero no se le proporcionó ni un ordenador portátil ni acceso a internet".

"Os escribiré a todos, escribid. Os quiero", dijo Safronov al conocer su destino a las personas que esperaban a la conclusión de su juicio.

Precisamente el etiquetado de agentes extranjeros había servido de pretexto en diciembre para cerrar la ONG Memorial, un movimiento que nació en los ochenta para sacar a la luz los crimenes soviéticos. Los jueces revisaron con lupa cada publicación de cada red social y hasta las tarjetas de visita. De hecho, la Corte Europea de Derechos Humanos llegó a dictaminar el pasado 14 de junio que el Gobierno ruso ha abusado de la ley de agentes extranjeros para restringir los derechos de muchas organizaciones e individuos. En cualquier caso, una denuncia simbólica: la Federación de Rusia abandonará formalmente la Convención Europea de Derechos Humanos el próximo 16 de septiembre.

#### Artículos puntuales

Nóvaya Gazeta paró su actividad en internet salvo por unos artículos puntuales. El primero fue una investigación del ataque sufrido por Murátov cuando se encontraba a bordo de un tren. Aunque el periódico identificó al agresor, las autoridades no han abierto ninguna pesquisa sobre el incidente. Posteriormente, cuando se supo que el director del periódico recibiría el premio Nobel en su nombre, la web del diario anunció que este galardón sería subastado para recolectar ayuda para las víctimas de Ucrania. El pasado 21 de junio, Murátov recaudó así 103,5 millones de dólares que fueron entregados al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

"El tribunal de Basmanni decidió revocar la licencia de Nóvaya Gazeta, ¡que arda en el infierno! Nóvaya existe y existirá", escribió en su canal de Telegram Boris Vishnevsky, vicepresidente del partido independiente Yábloko. Otro compañero suyo, el periodista y representante del partido en Pskov, Lev Shlósberg, también se mostró contundente. "Se puede destruir los medios. Se puede callar a la gente. Es imposible hacer que la gente deje de pensar. No se puede negar la libertad", afirmó en Twitter.

Cuando la dirección de Nóvaya Gazeta decidió suspender indefinidamente su publicación, varios de sus redactores huyeron a Letonia y decidieron fundar allí otro medio similar, Nóvaya Gazeta Europa. Su editor, Kiril Martynov, fue declarado agente extranjero el pasado viernes, y este lunes recordó algunos artículos de febrero y marzo que han podido llevar al Kremlin a bloquear el periódico original. Uno de ellos titulado Ven y mira, como la homónima película soviética de 1985 que describía los horrores de la guerra con la historia de un niño partisano en el frente bielorruso.

Otra excepción en el parón de Nóvaya Gazeta estos meses ha sido publicar ayer al unísono con más medios independientes, entre ellos su escisión europea, un artículo titulado El periodismo no es un crimen. La columna exige la puesta en libertad del antiguo asesor en la agencia espacial rusa Roscosmos y reportero de defensa Iván Safronov, al que las autoridades detuvieron en 2020 bajo la acusación de haber cometido alta traición.

INTERNACIONAL

#### INCERTIDUMBRE POLÍTICA EN CHILE

# Boric prepara un nuevo proceso constituyente para Chile

El presidente pone en manos del Congreso la hoja de ruta para un nuevo texto

F. RIVAS MOLINA / R. MONTES

Santiago de Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, está golpeado. La propuesta de nueva Constitución que defendió como propia sufrió una derrota abrumadora en el plebiscito vinculante celebrado el domingo. El 62% de los chilenos marcaron la opción rechazo en su papeleta y enterraron el trabajo de un año de una convención constituyente controlada por la izquierda. Boric debe ahora salvar el proceso, si pretende dejar un legado al final de su mandato, en 2026. Ayer convocó en La Moneda, la sede del Gobierno en Santiago, a los presidentes del Senado y Diputados para que dibujen una hoja de ruta hacia una nueva Convención. La tesis oficial es que "el pueblo de Chile ya se definió por tener una nueva Constitución", según dijo Boric en la noche de la derrota. Y si los chilenos rechazaron el texto habrá que redactar otro. Tiene para ello el apoyo de la derecha, que se avino, al fin, a enterrar la Constitución vigente, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Corre, sin embargo, con desventaja. Su derrota en las urnas ha sido tan amplia que deberá negociar cada punto del proceso.

Chile busca ahora un nuevo camino constituyente. En octubre de 2020, un 80% de los chilenos votó por redactar un nuevo texto. El país se encontraba aún encendido por las revueltas de octubre de 2109. Cuando se eligió la Convención, el resultado estuvo acorde a ese clima de agitación. La izquierda obtuvo la mayoría y la derecha quedó reducida al papel de espectadora de un proceso en el que no pudieron influir. El resultado fue un texto de perfil ecológico y feminista y una estructura institucional que reducía el poder del presidente y los organismos de control. El Senado era reemplazado por un órgano de menor jerarquía y se reconocía el carácter "plurinacional" de Chile. Los cambios fueron demasiados para una sociedad acostumbrada al centro.

Boric pretende ahora hacer borrón y cuenta nueva. Pero necesita convocar a la política tradicional, esa que atacó con vehemencia durante la campaña que le dio el triunfo. Cualquier propuesta de reforma debe pasar previamente por el Congreso. Son los diputados y senadores quienes definirán el perfil de la nueva Convención, en asuntos como la paridad de género, los escaños reservados a los pueblos indígenas y hasta la inclusión de independientes. "El presidente nos ha pedido que en el Congreso se inicie un diálogo que permita establecer un camino institucional para un nuevo proceso constituyente", dijo el titular del Senado, el socialista Álvaro Elizalde. "Tenemos una segunda oportunidad; probablemente sea la última", dijo su par de Diputados, Raúl Soto.

El Gobierno ya delineó cuál es el camino constituyente que defenderá. La portavoz de Boric, Camilla Vallejo, dijo que no habrá plebiscito de entrada -- se reconoce el mandato de aquel celebrado en 2020-con elección democrática de los integrantes de la Convención -descarta así un comité de experto— y con paridad —una de las banderas de una Administración que se declara feminista-. Es una apuesta tortuosa, porque los partidos opositores, vapuleados por la derrota en las presidenciales del año pasado, se sienten ahora fortalecidos. Ayer condicionaron su participación en el proceso a que el Gobierno, y el presidente, haga primero "una autocrítica" para "entender que el proceso radical de una izquierda ha sido rechazado", dijo Francisco Chahuán, senador de Renovación Nacional. Desde Evópoli, otra de las fuerzas de la derecha opositora, el diputado Juan Francisco Undurraga exigió "una genuina reflexión en relación a la derrota cultural que vivieron en el referendo". "Vamos a honrar nuestra palabra, que fue dar a Chile una buena Constitución y no el texto que se puso a consideración de los chilenos" este domingo, dijo, pero con condiciones.

Los partidos opositores se sienten ahora fortalecidos

La dispersión ideológica del electorado también explica el rechazo

La autocrítica oficial no ha sido pública, pero se verá plasmada en un cambio de ministros que ya adelantó el presidente en un discurso el domingo, ya conocido el triunfo del rechazo. Boric prometió dar "nuevos bríos" al Gobierno. En la lista de condenados hay dos figuras de su máxima confianza: la ministra de Interior, Ikzya Siches, y Giorgio Jackson, el ministro a cargo de las relaciones con el Congreso y amigo de toda la vida del presidente. La dura realidad de las urnas abrirá la puerta a políticos tradicionales y con experiencia de gestión en gobiernos de la Concertación que gobernó Chile durante la transición.

Los analistas políticos intentan ahora encontrar respuestas al varapalo. El debut del voto obligatorio pudo tener que ver. Cuatro millones de personas que nunca habían votado lo han hecho esta vez para evitar una multa. Ese electorado, que hasta ahora se había quedado en su casa, descree de la política y los políticos y no debe sorprender que votasen por



Gabriel Boric, ayer en el Palacio de La Moneda en Santiago de Chile. / ÁLEX IBÁNEZ (REUTERS)

## "Recojo el mensaje, hay que escuchar la voz del pueblo"

"Recojo este mensaje y lo
hago propio, hay que escuchar la voz del pueblo", afirmó Gabriel Boric después de
que los votantes rechazasen el
referéndum sobre la nueva
Constitución. Muchos han
querido vincular el resultado
del plebiscito directamente
con la gestión del presidente
chileno. Por eso ha sido el
primer señalado como perdedor tras el contundente triunfo del rechazo (un 61,9% frente al 38,1% de aprobación).

Boric y todo el Gobierno de izquierdas han defendido el voto a favor de aprobar el nuevo texto constitucional. La última encuesta sobre aprobación gubernamental, publicada por Cadem, estimaba que un 39% de los chilenos respaldaba al Gabinete de izquierdas. Es, prácticamente, el mismo porcentaje de votantes que apoyó la propuesta constitucional el domingo.

Los analistas políticos ya advertían del daño que le podía suponer al mandatario un rechazo a la nueva Carta Fundamental, en la que basó gran parte de su programa.

"Sabemos también que los desafíos de nuestro país no se agotan en la cuestión constitucional", dijo Boric tras el fracaso y con la intención de enviar una señal de tranquilidad.

Consciente de que requiere la voluntad de la derecha para sacar adelante un nuevo proceso. Boric buscó puntos de encuentro: "Más allá de las legítimas diferencias, sé que prevalece la voluntad de diálogo y encuentro". También apuntó que para hacer frente a estos importantes desafíos, se requerirán "ajustes" en los equipos de Gobierno "para enfrentar este nuevo período con renovados bríos". "No partimos de cero", defendió. El mandatario destacó que ya existen consensos sobre las injusticias, abusos y desigualdades que afectan a Chile.

También habló del protagonismo de las mujeres y los niños y del respeto a las discrepancias para seguir avanzando en el proceso constitucional.

Por su parte, el líder del Partido Republicano y excandidato presidencial de extrema derecha, José Antonio Kast, lanzó duras críticas contra el presidente. El político, que prácticamente no ha hecho apariciones públicas durante toda la campaña del no, incidió ahora en vincular el rechazo con el Ejecutivo: "Que no quede ninguna duda de que este triunfo del rechazo también es un tremendo fracaso del presidente Gabriel Boric y de todo su Gobierno", dijo. "Presidente Boric, esta derrota también es su derrota", sentenció. / ANTONIA LABORDE

#### INCERTIDUMBRE POLÍTICA EN CHILE

INTERNACIONAL

el rechazo. Más sorprendente ha sido el resultado entre las comunas de menos recursos donde Boric arrasó en las presidenciales. "En los municipios populares de las grandes ciudades hubo mayor competencia entre el apruebo y el rechazo, especialmente en la región metropolitana, la de la capital", dice Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca. "El apruebo necesitaba ganar en la región capitalina por cerca de 15 puntos y terminó perdiendo por más de 10. El voto popular le dio la espalda al texto. Las encuestas mostraban que los segmentos más pobres tenían altas tasas de indecisión, pero ahí hubo espiral de silencio: era un voto oculto para el rechazo", explica.

#### Conceptos progresistas

Para Natalia González, directora del área constitucional del centro de pensamiento Libertad y Desarrollo, el resultado fue la derrota de "ciertos conceptos" defendidos por el arco progresista. El votante no le dijo no a un proceso de cambio ni a otros chilenos, sino que dijo fuerte y claro que esta propuesta constitucional -asambleísta que deja a las autoridades sin herramientas- no es lo que quieren". Según González, los chilenos quieren "reformismo, no una refundación", como era el espíritu que los miembros de la convención dieron a la nueva Constitución. La dispersión ideológica del electorado también explica parte del rechazo. Los líderes de los partidos conservadores no participaron de la campaña y la dejaron en manos de movimientos ciudadanos. "Hay que dejar en claro que esto no es un triunfo de la derecha, que aparece recién el domingo, una vez conocido el triunfo", dice Octavio Avendaño, académico de la Universidad de Chile. "El rechazo provino de sectores de centro y centroizquierda, que cuestionaron cómo se estaba conduciendo la convención. Son sectores que advertían los riesgos de la eliminación del Senado o la extensión del texto con muchos flancos débiles. Todos tenían reparos, y eso jugó en contra de la promoción del nuevo texto", explica.

Los promotores del apoyo tuvieron problemas para transmitir los contenidos del nuevo texto. La desinformación convenció a muchos votantes de que con la nueva Constitución perderían sus casas y hasta sus ahorros. La defensa del aborto legal caló entre los sectores católicos y el reconocimiento de los pueblos mapuches espantó al voto del sur, donde arde el conflicto mapuche por el control de las tierras, En la Araucanía, epicentro de la pelea, el voto por el rechazo rozó el 80%.

Inicia ahora una nueva etapa, con un Ejecutivo obligado a mantener vivo el proceso constituyente pero muy debilitado para imponer sus ideas y hasta la hoja de ruta. La derecha y buena parte de la centroizquierda política han convencido a la sociedad de que la propuesta emanada de una convención constituyente dominada por la izquierda pergeñó "un mal texto". El presidente asumió enseguida la derrota y prometió "construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente". "Recojo este mensaje y lo hago propio, hay que escuchar la voz del pueblo", dijo.



Un grupo de personas celebraba el domingo el resultado del plebiscito en Santiago de Chile. / MARTIN BERNETTI (AFP)

ROCÍO MONTES, Santiago de Chile Chile reflexionaba ayer sobre las razones que llevaron a la población a rechazar en el plebiscito del domingo la propuesta de nueva Constitución que, durante un año, elaboró la convención constituyente. El referéndum fue el resultado de un proceso que comenzó en octubre de 2019, cuando se registraron grandes protestas sociales marcadas por jornadas de violencia en las calles. La clase política ofreció el camino constituyente para encauzar el malestar y en octubre de 2020 se celebró el plebiscito de entrada, donde un 78% votó a favor de reemplazar la Constitución actual, que data de 1980, en la dictadura de Augusto Pinochet. Un porcentaje similar apoyó que redactara la nueva una convención de 155 miembros elegidos específicamente con este objetivo. En mayo de 2021 la ciudadanía escogió a los miembros de la asamblea constituyente, cuya formación reflejó una fuerte influencia de la izquierda y de colectivos independientes. El órgano paritario comenzó a trabajar en julio de ese año y, tras 12 meses de trabajo y una pérdida importante de popularidad, entregó su trabajo el pasado julio. Tras una campaña de dos meses, Chile ha elegido rechazar esta propuesta, aunque el proceso constituyente continuará.

Un plebiscito al Gobierno de Boric. El ADN del Ejecutivo de Gabriel Boric ha marcado la convención constituyente, el texto de la constituyente y, en estos últimos meses, la opción del "apruebo" [a favor]. El presidente tomó la decisión de desempeñar un papel protagonista, como principal activo de la coalición gobernante de izquierda. Es la razón por la que, políticamente, el destino de la nueva Constitución se ha ligado al Gobierno y viceversa, como mostraron las encuestas. Este ple-

El desencanto ciudadano con los miembros de la constituyente y con el Gobierno ha alentado el no al texto

## Las claves de la derrota de la propuesta de Ley Fundamental

biscito, en definitiva, se ha vivido como un referéndum sobre la gestión del Ejecutivo, que lleva seis meses en el poder.

La delincuencia y la situación económica. Chile se enfrenta una crisis de inseguridad pública importante y, aunque se trata de un problema que ha crecido con los años, afecta directamente a la ciudadanía, que castiga al Gobierno de turno. La Administración de Boric, además, no siempre ha mostrado una postura inequívoca respecto del orden público, sobre todo con la violencia en la Araucanía y las regiones aledañas, que se agrava con los días. Esta situación se vuelve más compleja en el norte del país, con la crisis migratoria que afecta sobre todo a la vida cotidiana de la gente humilde de esa zona. La percepción de inseguridad se une al encarecimiento de la vida con una inflación del 13,1% interanual, como no se observaba desde hace tres décadas. En un referéndum que se ha vivido como un plebiscito a los gobernantes, ambos factores han influido en el rechazo a la Constitución.

La votación se ha vivido como una consulta sobre la gestión de Boric

La ausencia de toda norma sobre los partidos preocupó a los críticos

El trabajo de la convención. Una de las preguntas que tendrán que responder los analistas será por qué el texto redactado por el órgano más democrático de la historia de Chile -paritario, con escaños reservados para pueblos originarios, con independientes-no ha sido respaldado por la ciudadanía. La convención comenzó su trabajo en julio de 2021 con altos niveles de respaldo, pero fue perdiéndolo en semanas. Hace justamente un año, una investigación del diario La Tercera reveló que uno de los vicepresidentes, Rodrigo Rojas Vade, había mentido al decir que sufría cáncer. La ciudadanía se sintió traicionada. Además, con los meses algunos miembros de la convención mostraron conductas pintorescas y hasta groseras. La esperanza de la campaña a favor era que la ciudadanía separara el proceso de la propuesta final.

Una propuesta muy transformadora. Los críticos catalogaron el texto de la nueva Constitución de refundacional. Declaraba a Chile como un Estado con democracia representativa, reforzada con modalidades de participación directa, con hincapié en los derechos sociales, la protección de la naturaleza, la descentralización del país y la paridad. El reconocimiento de los pueblos indígenas generó preocupación en los habitantes de la Araucanía y de las regiones aledañas -donde se ubican las tierras ancestrales y una alta población mapuche-, que no tiene entre sus principales demandas la plurinacionalidad. Los partidarios del no consideraban además que la nueva configuración del aparato judicial abría la puerta a la interferencia política en este poder del Estado, y preocupó la ausencia de toda norma sobre los partidos políticos y el sistema electoral.

El papel del centroizquierda y la derecha. La oposición organizada de sectores de centroizquierda evitó que la opción por el rechazo quedara encajonada solo en la derecha. Al triunfo del rechazo contribuyó también que los líderes de la derecha mostraran su disposición a continuar con el proceso constituyente, aunque ayer ganara el no. Este escenario facilitó a parte de la ciudadanía votar en contra, al ver que las fuerzas políticas se comprometieron a seguir trabajando por una nueva Constitución.

#### INTERNACIONAL

# Canadá busca en un área similar a media Europa a los autores de la matanza

La policía sospecha de dos hombres que huyeron tras la muerte de 10 personas

J. PORRAS FERREYRA / M. JIMÉNEZ

Montreal / Washington

Varios cuerpos policiales canadienses continuaban ayer la búsqueda de los supuestos responsables del apuñalamiento múltiple ocurrido el domingo en la provincia canadiense de Saskatchewan, en el remoto centro de Canadá, a más de 2.900 kilómetros al este de Ottawa. La Real Policía Montada de Canadá (RCMP por sus siglas en inglés) conoció casi inmediatamente la identidad de los presuntos autores de la muerte a puñaladas de 10 personas y de las heridas de

al menos otras 18 personas. La masacre sucedió en la reserva indígena James Smith, habitada por miembros del pueblo cree, y en la pequeña localidad vecina de Weldon, pero la huida en coche de los sospechosos por un territorio vasto y poco poblado ha obligado a los agentes a extender la persecución una zona cuya extensión es similar a la de la mitad de Europa. Los dos huidos son Damien y Myles Sanderson, dos hombres jóvenes que comparten apellido, pero cuyo posible

parentesco no se ha confirmado.

Solo unos minutos después de la primera llamada de auxilio-a las 5.40 de la mañana, hora local, las 12.40 en horario peninsular español- otras personas llamaron para denunciar apuñalamientos en otras localizaciones -la policía investiga un total de 13 escenarios- v aportaron información que apuntaba ya a la autoría de esos dos hombres. El cuerpo policial considera que algunas de sus víctimas eran objetivo de los asesinos, mientras que otras podrían simplemente haber sido atacadas al azar, señaló el domingo la oficial Rhonda Blackmore, en una rueda de prensa en Regina, la capital provincial.

Damien Sanderson y Myles Sanderson, de 31 y 30 años respectivamente, van armados y son peligrosos, advirtió Blackmore. Hasta el momento, las fuerzas del orden no han difundido información con respecto a la relación entre estos hombres o sobre los posibles motivos de los ataques; tampoco se conoce la identidad de las víctimas.De ellos, se conoce poco más que la descripción que han difundido las autoridades.

Ambos tienen el pelo y los ojos marrones; Damien Sanderson mide 1,70 metros y pesa unos 70 kilos, Myles Sanderson, 1,80 metros y 108 kilos. Este último sospechoso probablemente tenía antecedentes pues, en mayo, fue incluido en la lista de "fugitivos ilegales" de un programa policial que anima al público a cooperar con la policía, según Reuters. Tampoco ha trascendi-

do por qué la policía buscaba ya a este hombre.

Lideres indigenas citados por esa misma agencia de noticias relacionaron la masacre con las drogas. "Esta es la destrucción a la que nos enfrentamos cuando las dañinas drogas ilegales invaden nuestras comunidades", aseveró la Federación de Naciones Indigenas Soberanas, que representa a 74 Primeras Naciones [pueblos originarios] de Saskatchewan. Un miembro de la comunidad indígena. Michael Brett Burns, aludió también al



Los sospechosos Damien y Myles Sanderson.

"tiempo de cárcel, las drogas y el alcohol" como origen "de la destrucción de muchas vidas". Las reservas indígenas tienen altas tasas de alcoholismo, drogodependencia y suicidio.

Doreen Lees, residente de Weldon, indicó a Associated Press que ella y su hija creen que se toparon con uno de los sospechosos. Contó que un hombre se acercó, afirmando que estaba herido, y pidió ayuda. Sin embargo, el individuo corrió después de que su hija le dijera que iba a pedir ayuda. "No quiso mostrar su cara. Tenía una gran chaqueta sobre su rostro", declaró. "Dijo que tenía la cara tan herida que no podía mostrarla".

Varios cuerpos policiales están colaborando para tratar de detenerlos. La búsqueda se ha extendido a las provincias vecinas de Manitoba y Alberta, un territorio cuyo tamaño equivale a la mitad de Europa. Solo la provincia de Saskatchewan tiene una superficie superior a la de España.



Trump daba un mitin en septiembre en apoyo a Doug Mastriano, que optaba a gobernador de Pensilvania. / AFP

# Una jueza acepta que un perito revise los papeles y para la investigación a Trump

La decisión frena el trabajo del Departamento de Justicia

MIGUEL JIMÉNEZ, Washington Una jueza federal aceptó ayer la petición del expresidente Donald Trump de que un perito independiente revise los documentos, fotografías y demás artículos incautados por el FBI en el registro de Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach (Florida), el 8 de agosto. Al tiempo, la jueza Aileen Cannon, que fue nombrada por Trump para el puesto que ocupa en el juzgado federal del sur de Florida, prohíbe al Gobierno seguir usando esos documentos en su investigación hasta que el perito independiente los haya revisado.

La principal consecuencia es que la investigación se frena por la decisión judicial. Los investigadores pueden seguir sus pesquisas en otros frentes, pero no con el material incautado. En todo caso, el Departamento de Justicia procura no dar pasos decisivos ni hacer anuncios relevantes en casos con alta carga política en vísperas electorales y faltan poco más de dos meses para las elecciones legislativas, lo que también contribuirá a que no haya muchas novedades con el caso en las próximas semanas.

En la decisión de 24 páginas que publicó ayer la jueza Cannon, indica que "se designará a un perito especial para que revise los bienes incautados, gestione las alegaciones de privilegio [ejecutivo o abogado-cliente] y haga recomendaciones al respecto y evalúe las reclamaciones de devolución de los bienes". La jueza, además, "prohíbe temporalmente al Gobierno revisar y utilizar los materiales incautados

La magistrada ha pedido a las partes que presenten una lista de candidatos

El FBI puede seguir las pesquisas, pero no con el material incautado

con fines de investigación hasta que se complete la revisión del maestro especial o se emita una nueva orden judicial". El Ejecutivo puede continuar revisando y utilizando los documentos para fines de clasificación de inteligencia y evaluaciones de seguridad nacional, pero no para la investigación como tal.

Los detalles exactos y la mecánica del proceso de revisión serán decididos por Cannon tras recibir las propuestas de las partes al respecto. De momento, ha pedido tanto a los abogados de Trump como al Departamento de Justicia que presenten una lista de potenciales candidatos a actuar como perito.

#### Secreto profesional

Los abogados de Trump habían pedido esa revisión, entre otras cosas, por si había documentos que podían comprometer el privilegio de la relación abogadocliente, es decir, el secreto profesional en relación con la relación entre dichas partes. El De-

partamento de Justicia replicó que había creado un equipo de filtrado diferente del de investigación para identificar esos posibles documentos y que ya había separado 520 páginas de documentos potencialmente afectadas por ese privilegio, así que alegaba que no era necesaria otra revisión. Cannon no solo pone en duda el procedimiento de filtrado empleado, sino que además afirma que incluso cuando aceptan la prueba del procedimiento, no siempre son percibidos como tan imparciales como los peritos independientes. "Un compromiso con la apariencia de equidad es fundamental, ahora más que nunca", afirma en su escrito.

Los abogados de Trump también alegaron el privilegio ejecutivo, por el que un presidente o miembros del Gobierno pueden oponerse a la entrega de cierta información. Normalmente, se usa para negar la entrega de documentos al poder judicial o al legislativo y el Departamento de Estado alegaba que no se podía invocar contra el Gobierno.

La jueza duda, pero, de nuevo, da la razón a los abogados de
Trump. Dice que no está claro si
en este caso habrá posibilidad
de alegar ese privilegio, pero
que como mínimo Trump tiene
la posibilidad de alegarlo y de
que un perito revise los papeles.
"La investigación y el tratamiento de un expresidente es de interés único para el público en general y el país está mejor servido por un proceso ordenado que
promueva el interés y la percepción de justicia", añade la jueza.

Martes 6 de septiembre de 2022

#### INTERNACIONAL

ELPAÍS 9

## Israel admite que pudo matar a una periodista por un error de identificación

La justicia rechaza investigar penalmente al autor del disparo a la reportera Abu Akleh

ANTONIO PITA, Jerusalén El ejército israelí concluyó ayer que existe una alta probabilidad de que uno de sus soldados matase por error a la periodista palestino-estadounidense de Al Jazeera Shireen Abu Akleh mientras cubría una operación militar en la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania, el 11 de mayo. Según el informe final de la investigación interna de las Fuerzas Armadas israelíes, el militar cometió "un error de identificación" y abrió fuego desde un vehículo militar contra la reportera pensando que lo hacía contra un miliciano palestino, explicó un alto mando castrense israelí en una videoconferencia con periodistas. Es decir, no fue una bala perdida, sino un disparo intencionado (que impactó en la cabeza de Abu Akleh) hacia un objetivo erróneo, según el informe. "Por supuesto, no la identificó como periodista", dijo el alto mando militar, que subrayó que Abu Akleh -que llevaba un chaleco antibalas azul con la palabra "prensa"- estaba aparentemente de espaldas cuando recibió el impacto. En cualquier caso, matiza el informe, "no es posible determinar de forma inequívoca el origen del disparo".

La justicia castrense no investigará penalmente los hechos. "Tras hacer un interrogatorio y analizar los hechos, encontró que no existe sospecha de que se cometiese un delito y, por tanto, decidió no abrir una investigación penal", precisó la fuente. El ejército también determinó que sus tropas actuaron de acuerdo a las reglas internas de combate.

Las imágenes difundidas por Al Jazeera y en las redes sociales no muestran tiroteos en el lugar en el momento de la muerte. El informe subraya, en cambio, que las tropas israelíes recibieron disparos "también desde la zona en la que estaba presente" Abu Akleh. El mando israelí aseguró que la reportera, de 51 años, estaba en un cruce a unos 200 metros de donde militares israelíes y milicianos palestinos mantenían un intenso intercambio de fuego.

#### Entrevistas y análisis

La investigación está basada en entrevistas con soldados, el análisis del lugar, la ubicación a través de teléfonos móviles, grabaciones de audio y vídeo e informaciones periodísticas. Las imágenes aéreas del momento no tienen la resolución suficiente como para aportar datos relevantes.

La familia de la periodista reaccionó con un comunicado en el que acusa a Israel de "tratar de ocultar la verdad y evitar su responsabilidad", y anuncia que presionará para que el asunto se juzgue en la Corte Penal Internacional y para que el Gobierno del presidente de EE UU, Joe Biden, investigue de forma "creíble, independiente y exhaustiva" la muerte, ya que la reportera tenía también esa nacionalidad. "Nuestra familia no está sorprendida, ya que es obvio para cualquiera que los criminales de guerra israelíes no pueden investigar sus propios crímenes", señala.

Su resultado se asemeja a las conclusiones de Estados Unidos y contrasta con las de la Autoridad Nacional Palestina, que defiende que el ataque no solo fue israelí, sino que tenía a la periodista como objetivo. "No había grupos armados palestinos en el lugar donde se produjeron los hechos y solo se habían desplegado tropas israelíes", señaló en mayo el fiscal general palestino, Akram al Jatib, al presentarlo. Varios medios de comunicación internacionales ya habían efectuado sus propias reconstrucciones y llegado a la conclusión de que Abu Akleh murió por un disparo israelí. Y en junio la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos coincidió tras una investigación en que todas las informaciones apuntaban a que los disparos "procedían de tropas israelíes, y no de fuego indiscriminado de palestinos armados". Además, consideró "profundamente alarmante" que Israel no hubiese iniciado una investigación penal.

Washington venía presionando a Israel para que, cuatro meses después de la muerte, publicase el resultado de sus pesquisas. Su secretaria de Estado adjunta para asuntos de Oriente Próximo, Barbara Leaf, lo hizo en persona durante una visita a la zona la pasada semana, según el portal de noticias israelí Walla.



## **OPINIÓN**

## Chile abre una nueva etapa

El rechazo al actual texto de la Constitución impulsa una segunda fase de negociaciones con Gabriel Boric a la cabeza

hile expresó este domingo su rotundo rechazo a la propuesta de nueva Constitución. El plebiscito convocado para validar el texto que debía sustituir al que entró en vigor en 1980 bajo mandato del dictador Augusto Pinochet (aunque fuertemente enmendado a lo largo de los años) obtuvo un 62% de votos en contra frente a un 38% a favor. Este resultado, avalado con una masiva participación del 84,5%, muestra una sociedad desencantada con un trabajo constituyente que a todas luces no ha logrado la madurez que requieren las leyes fundamentales. No se trata, sin embargo, de ningún fracaso del sistema democrático, como intenta hacer creer la ultraderecha, sino lo contrario. Lo que Chile pide ahora, y así lo ha reconocido su presidente, Gabriel Boric, es precisamente reactivar el proceso y "resolver las diferencias con más democracia, nunca con menos".

Bajo esta premisa, es de esperar que en los próximos días se establezcan los cauces para reanudar la discusión constitucional en busca de una propuesta que, esta vez sí, concite un apoyo indiscutible. En ese camino, Chile no debería echar en saco roto los avances que se han conseguido estos años. El texto rechazado este domingo surge del intento de responder al estallido social de octubre de 2019. Redactado por una convención plenamente paritaria y votada expresamente para tal efecto, su labor contó al inicio con un amplio respaldo, reflejado en el plebiscito de octubre de 2020, en el que el 78% de los chilenos se mostró a favor de reformar la actual Constitución. Con estos pilares, la iniciativa derrotada este domingo consagraba el Estado social y democrático, aseguraba la igualdad de género, asumía el reto medioambiental y potenciaba la autonomía de los pueblos originarios.

Frente a estos avances se han dado lagunas que, a la postre, han resultado decisivas. A las torpezas y escándalos de la propia Asamblea Constituyente, cuyo prestigio declinó rápidamente, se han sumado una pésima pedagogía política y la fuerte polarización surgida en torno a elementos tan sensibles como la plurinacionalidad y la alteración del equilibrio de poderes (en la relación entre el Senado y la Cámara de Diputados, y en la nueva configuración del Poder Judicial). Todo ello enturbió la propuesta, dándo-le una pátina de radicalidad y alejándola de las zonas templadas del electorado, incluida parte de la izquierda moderada.

Desde esta perspectiva, el triunfo del rechazo es inapelable y golpea a un Gobierno que hizo bandera de la defensa del proyecto. Esa apuesta ha llevado a que el referéndum sea vivido por muchos como un plebiscito a la Administración de izquierda. Los inquilinos de La Moneda, con menos de seis meses en el poder, deben analizar cuidadosamente este factor y tomar las medidas oportunas para una situación que en ningún caso supone un punto final al proyecto.

La gran mayoría del pueblo chileno sigue rechazando la Constitución vigente y reclama un texto acorde con sus necesidades actuales. Hacia este fin se ha dirigido fallidamente este primer intento, y ahora, con la lección aprendida, toca dar nuevos pasos. Ese es el mensaje profundo emitido por las urnas y que Boric, quien aun tiene un largo mandato por delante, parece haber asumido con su invocación a la "unidad nacional" y su petición a los chilenos a "ponerse de acuerdo" con un gran diálogo. Es hora de restañar heridas, apoyarse en los sectores moderados y hacer los ajustes necesarios para que el Gabinete se acople a la realidad. Chile necesita y quiere otra Constitución y es obligación del Gobierno trabajar para que ese propósito se fragüe con el porcentaje más alto posible de aprobación.

### Liz Truss releva a Johnson

n un país de 67 millones de habitantes como es el Reino Unido, poco más de 81.000 afiliados del Partido Conservador han escogido a la mujer que sustituirá a Boris Johnson y deberá hacer frente, como primera ministra, a un duro invierno de recesión y carencias. La actual ministra británica de Exteriores, Liz Truss, se ha proclamado vencedora en el proceso interno de primarias de los tories con un 57,4% de apoyos, frente 42,6% de su rival, el exministro de Economía Rishi Sunak. Nadie cuestiona la legitimidad del mandato de Truss, pero resulta preocupante que el futuro inmediato del país haya sido puesto en sus manos por una minoría muy reducida de ciudadanos. Su perfil político escasamente pragmático y con notables dosis de neoliberalismo agrava la decisión.

Isabel II encargará este martes a Truss que forme un Gobierno en su nombre, y de inmediato se conocerán las primeras medidas de Downing Street: un paquete de ayudas urgentes a ciudadanos y empresas, de varias decenas de miles de millones de euros, para hacer frente a un insoportable encarecimiento del precio del gas y de la electricidad. Pero la nueva primera ministra quiere ir mucho más allá. Pretende dar un giro drástico al modelo económico británico de la última década—del que no se siente responsable, pese a haber sido miembro de anteriores gobiernos conservadores—. A pesar de una inflación galopante

-10.1%, y en alza-. Truss quiere dar prioridad a una fuerte rebaja de impuestos que abarque la mayoría de los gravámenes: IVA, renta, sociedades y hasta las cuotas de la Seguridad Social que Johnson elevó para financiar el maltrecho sistema público de salud. La nueva ministra se confiesa próxima al conservadurismo ortodoxo de Margaret Thatcher y promete que una baja presión fiscal hará más robusto el crecimiento de la economía. Significa el regreso de las reaganomics de los ochenta, con impuestos bajos, un Estado empequeñecido y una desregularización de los mercados que propició una desigualdad todavía no revertida. También hay otra amenaza: Truss podría exacerbar el conflicto vigente con Bruselas y hacer descarrilar el Protocolo de Irlanda del Norte, la pieza más delicada del acuerdo del Brexit. Promete además mano dura con la inmigración y refrendar la decisión de reenviar a Ruanda a quienes osen atravesar el canal de la Mancha.

Las encuestas otorgan hoy a la oposición laborista una ventaja de más de 10 puntos porcentuales sobre los conservadores. La mayoría de los británicos desearía ya un adelanto electoral. Legalmente, Truss tiene aún dos años por delante antes de estar obligada a convocar las urnas. Pero será mucho antes cuando se constate si la respuesta más acertada ante el legado envenenado de Johnson es una dosis reforzada de recetas antiguas frente a la cruda realidad.



MIQUEL BARCELÓ

#### CARTAS A LA DIRECTORA

#### Una reflexión sobre las redes sociales

Cada vez se hace más cuesta arriba mantenerse activo en las redes sociales. Insultos, odio, todo lo peor de esta sociedad aflora en sus hilos. Tuitear o simplemente entrar a leer resulta a menudo insoportable. Es como ir al campo a disfrutar alegremente de las margaritas y que te echen encima toneladas de estiércol, por simplemente opinar. Una amiga me comentaba que ya no estaba en Twitter "porque creía que a día de hoy las redes te pueden hundir en la miseria si no tienes un día muy allá". Me quedé impactado. Luz Sánchez-Mellado describió hace unas semanas en un tuit el deterioro del pajarito azul: "Viendo el lodazal. la sinrazón y la balacera en que se ha convertido esto, dan ganas de no entrar nunca más. Eso es fácil. Lo difícil, y aterrador, es que sea el reflejo de algo real más allá de este gallinero". Efectivamente, da miedo pensar que la realidad de la calle, una vez más, supere a peor la ficción de las redes sociales.

Gonzalo de Miguel Renedo. Logroño

#### El último partido

Puede que pase inadvertido, pero el 2 de septiembre hemos asistido al probablemente último partido de una de las deportistas más significativas de la historia. Habrá quien piense que Margaret Court o Steffi Graf acumulan más méritos y puede ser que sea así, porque es dificil comparar épocas. Pero lo que no puede negarse es la ruptura de barreras que tanto ella como su hermana simbolizaron desde un ámbito callejero y sacrificado, totalmente ajeno a un deporte asociado a las élites. Gracias a las Williams, hoy cualquier ojeador ha ensanchado su caladero de potenciales cracks al nivel de cualquier deporte popular, algo impensable en el tenis anterior al siglo XX, donde contaba más el pedigrí que las cualidades tenísticas. Los iconos se miden por su trascendencia social. Serena, gracias por ser la bisagra del deporte femenino entre el siglo XX y el XXI.

Daniel García Delicado Albacete

#### Festejos bárbaros

Cada día un herido, o varios, o un muerto, o varios, estos días un niño y una anciana, en los festejos taurinos tradicionales de nuestros pueblos. ¿Quién asume la responsabili-

dad de estas muertes?: ¿los organizadores?, ¿los municipios?, ¿los propios ciudadanos heridos o muertos que participaron? ¿Por qué se siguen fomentando estas tradiciones tan salvajes? Cada vez hay encierros en más pueblos. Es maltrato animal, sí, indudablemente, pero, aún más grave, es un peligro enorme para los cientos de participantes en estas carreras insensatas. No creo que haya otro país en el mundo civilizado que mantenga y, sobre todo, que fomente estas tradiciones tan salvajes.

Carmen Alonso Núñez Madrid

#### Poesía

"Supongo que este modo de sentirse / definitivamente hundido / es una forma de estar enamorado / para empezar de nuevo / una vida distinta / con el amor de siempre". Sentirse hundido es como Luis García Montero se siente enamorado. Y eso le servirá para, después de haber tocado fondo, empezar a vivir de nuevo. Gracias a su amor de siempre. Es importante conocer los duelos de los poetas. Sus libros pueden ayudarnos a consolarnos a quienes hemos pasado por un trance parecido.

> Jesús Camacho Pérez Carranque (Toledo)

Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAÍS y no deben tener más de 100 palabras (700 caracteres sin espacios). Deben constar nombre y apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores. EL PAÍS se reserva el derecho de publicarlos, resumirlos o extractarlos. No se dará información sobre estas colaboraciones. CartasDirectora@elpais.es



#### **OPINIÓN**

## La gran resignación

IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA

Mientras no consigamos reconstruir nuestra vida pública con unos niveles de exigencia más elevados, la capacidad, como país, para resolver los asuntos socioeconómicos y ecológicos será limitada

spaña ha vivido una crisis política profunda que, en mi opinión, se ha cerrado en falso. Entre los años 2010 y 2018 asistimos a una especie de tormenta perfecta en la que confluyeron unos resultados económicos pésimos, unas políticas durísimas de recortes sociales y devaluación salarial, así como un reguero de escándalos de corrupción. A todo ello se sumó la crisis catalana de 2017, que puso el país al límite.

Las consecuencias se han dejado sentir en el sistema político de diversas maneras: (I) fuerte erosión del bipartidismo; (II) surgimiento de nuevos partidos; (III) repetición de elecciones ante la imposibilidad de investir al presidente del Gobierno (en 2016 y 2019); (IV) abdicación del Rey en 2014; (V) suspensión del debate del Estado de la nación entre 2016 y 2021; (VI) prórroga de los Presupuestos Generales del Estado entre 2018 y 2020, y (VII) bloqueo en la renovación de los órganos constitucionales. Algunos de estos problemas se han ido resolviendo, otros están todavía pendientes.

Por su parte, el ánimo de la sociedad española cambió drásticamente. Antes de la crisis, los españoles estaban entre los ciudadanos europeos más satisfechos con la democracia: en el año 2007, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la media española de satisfacción con la democracia era igual a la de Suecia, Holanda y Finlandia y superior a la de Alemania, Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Portugal y el Reino Unido (datos de Eurobarómetro). Solo nos superaban Austria y Dinamarca. Menos de una década después, en 2015, España era el país con la media más baja de Europa occidental, igualado con Grecia. Desde entonces, las cosas han mejorado, pero estamos lejos de recuperar los niveles de satisfacción democrática anteriores a la crisis.

Asimismo, descendió enormemente la confianza en las instituciones, un indicador de la legitimidad del sistema político. Uno de los problemas más graves se detecta en la justicia. La sociedad española no cree en la independencia de los jueces (tenemos el peor indicador de Europa occidental).

Yendo más allá de los datos de opinión pública, conviene recordar que en los años de la crisis se puso en cuestión el principal elemento legitimador de nuestro sistema democrático, la Transición, y se instaló un discurso muy crítico con el funcionamiento de la política española, y especialmente con el de los partidos políticos. Florecieron propuestas reformistas o rupturistas, tanto por la nueva izquierda como por la nueva derecha. En las páginas de los diarios y en las estanterías de novedades editoriales abundaban propuestas de todo tipo para salir del agujero en el que nos encontrábamos: según unos, la prioridad era cambiar el sistema educativo y el mercado de trabajo; según otros, modificar la ley electoral y la regulación de los partidos políticos; sin olvidar a quienes pensaban que el problema de fondo estribaba en la Constitución de 1978 y los vicios que arrastraba la clase política.

Aunque la moción de censura de 2018 supuso un importante soplo de aire fresco frente a la etapa de Mariano Rajoy, los problemas de fondo siguen sin afrontarse. Durante los últimos 15 años, a pesar de la acumulación de problemas, no solo no ha habido una sola reforma institucional ambiciosa, sino que hemos ido aprendiendo a base de escándalos que el sistema político estaba más descompuesto de lo que podíamos imaginar. Mencionaré dos elementos relativamente nuevos que proyectan una sombra siniestra sobre nuestra vida pública.

Por un lado, sabemos ahora, con bastante lujo de detalles, que Juan Carlos I tuvo un comportamiento personal más propio de una satrapía que de una monarquía parlamentaria europea, y que ello fue posible por una mezcla de colusión y autocensura entre políticos, periodistas y altos funcionarios. Aun reconociendo el papel de Juan Carlos en la democratización del país y en la desactivación del golpe de 1981, las revelaciones sobre sus abusos de poder, que se remontan al inicio mismo de su reinado, resultan devastadoras para el relato sobre la construcción de nuestra democracia, sobre todo para la versión de dicho relato que exalta la figura del monarca como piloto del

Por otro lado, los audios del excomisario José Manuel Villarejo (algunos de los cuales afectan de lleno a la monarquía) reflejan unas prácticas que son impropias de una democracia avanzada y dejan en muy mal lugar a una parte importante de las élites políticas, económicas y perio-



NICOLÁS AZNÁREZ

Da la impresión de que, como sociedad, parece que hemos asumido que España es así y funciona de esta manera dísticas del país. Espionajes, operaciones de acoso y derribo contra rivales políticos y económicos, manipulación de los medios de comunicación, chantajes, tráfico de dosieres comprometedores, presiones sobre jueces, etcétera, han sido, por desgracia, cosa bastante frecuente. Aunque la política siempre esté por medio, estas prácticas no son extrañas a grandes empresas españolas y grandes medios de comunicación.

Da la impresión de que, como sociedad, nos hemos resignado a que nuestro país funcione de esta manera. No solo no hay un verdadero debate sobre la cuestión, sino que la acumulación de informaciones parece haber producido un cierto efecto de saturación. Es como si ya hubiésemos asumido que España es así.

No se trata de moralizar: hay una mezcla de razones que explican esta especie de anestesia política. En primer lugar, se han sucedido crisis sobrevenidas, primero la pandemia y luego la guerra en Ucrania, unido todo ello a un agravamiento de los problemas medioambientales: en consecuencia, la agenda política se ha alterado decisivamente. Es lógico, pues, que la atención se centre ahora en la cuestión socioeconómica, la inflación y la crisis energética. Este no es el momento más oportuno para plantearnos por qué el sistema político no ha sido capaz de evitar o rectificar esa podredumbre que amenaza con anegarlo todo.

En segundo lugar, tras la crisis catalana, que supuso una especie de trauma nacional, ha resurgido un nacionalismo español autosatisfecho que niega de raíz que España tenga problemas políticos estructurales. Ya se sabe, somos una democracia intachable, estamos entre las mejores del mundo. El pesimismo y la mirada sombría de la década pasada han sido reemplazados por un orgullo de país en el que no hay apenas hueco para una visión crítica de nuestro sistema democrático. La reacción social al escándalo del espionaje a los líderes independentistas catalanes, que se ha cerrado sin que tengamos aún una mínima explicación verosímil de lo sucedido, es una buena muestra de ello.

Ahora bien, aun teniendo todo esto en cuenta, aun sabiendo que el momento no es el más adecuado, no deberíamos engañarnos suponiendo que el paso del tiempo y la fugacidad de los asuntos públicos acabarán con el problema de fondo al que vengo refiriéndome en este artículo. Es más, mientras no consigamos reconstruir nuestra vida pública con unos niveles de exigencia más elevados, la capacidad, como país, para resolver los asuntos socioeconómicos y ecológicos que nos angustian en el presente será limitada. Resulta muy complicado llevar a cabo políticas públicas ambiciosas y eficaces cuando la política aparece periódicamente como un ámbito dominado por los abusos de poder y el juego sucio y, en consecuencia, se instala en la sociedad la desconfianza y la sospecha de todo lo relativo a la vida pública. En cualquier caso, la peor actitud posible es la resignación. Pero resignados parecemos ante lo que seguimos aprendiendo de la política española.

EL ROTO



Ignacio Sánchez-Cuenca es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid.

#### **OPINIÓN**

## El derecho al aborto debe continuar avanzando

LEAH HOCTOR

Tras los retrocesos experimentados en algunos países, es hora de que los dirigentes de la Unión Europea redoblen sus esfuerzos para proteger la igualdad de género y la salud reproductiva

n muchas partes de EE UU, el acceso al aborto está en peligro tras la sentencia dictada en junio de este año por el Tribunal Supremo. El fallo ha impulsado a varios responsables políticos europeos a cuestionarse la capacidad de resistencia de las leyes de la región en materia de salud y autonomía reproductiva.

Aunque el aborto es legal en casi todos los países europeos, la tarea de los dirigentes regionales, hoy, debe ser garantizar que los avances que se han conseguido con tanto esfuerzo en los últimos 80 años no corran la misma suerte. Hay motivos para la esperanza y el optimismo, porque la tendencia predominante en toda la región es, desde hace décadas, ir eliminando las restricciones legales y políticas al aborto y erradicando las barreras. Ha habido retrocesos; sin duda, el más conocido, en Polonia, cuando el país endureció su legislación sobre el aborto, ya muy restrictiva, en 2020. Hay unos cuantos países más - Andorra, Liechtenstein, Malta y Mónaco- que mantienen leyes muy duras sobre el aborto. Pero todos los demás países europeos lo han legalizado y muchos avanzan con firmeza hacia la eliminación total de las barreras normativas restantes.

Por ejemplo, en la actualidad, al menos cinco países han iniciado una reforma legislativa progresista. El Bundestag alemán acaba de derogar una prohibición instaurada hace 80 años que impedía a los médicos facilitar información objetiva sobre el aborto, una medida que confiamos en que siente las bases para reformas más amplias y muy necesarias en ese país. En Países Baios se acaba de aprobar una ley que suprime el periodo de espera obligatorio antes de abortar. En Francia, las últimas reformas han suprimido por completo los periodos de espera obligatorios y han facilitado el acceso al aborto con medicamentos. Por su parte, el Parlamento español tiene previsto aprobar un proyecto de ley que eliminará el periodo de espera obligatorio antes de abortar, autorizará a las jóvenes de 16 y 17 años abortar sin el consentimiento de

sus padres y permitirá a las mujeres con discapacidad tomar decisiones autónomas sobre el aborto. Un referéndum en San Marino despejó el camino para derogar sus duras leyes sobre el aborto y legalizar el aborto inducido. Estos ejemplos llegan tras cinco años de reformas progresistas: desde 2018, Islandia, Irlanda, Chipre, Bélgica, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte han revocado la prohibición del aborto o derogado restricciones normativas.

Este es el momento para que los responsables de la toma de decisiones de todo el continente impulsen nuevos cambios legales y políticos destinados a garantizar que todas las mujeres tengan acceso a una sanidad reproductiva esencial cuando la necesiten. La OMS proporciona unas directrices claras en la versión recién actualizada de su Guía de asistencia al aborto, dirigida a los gobiernos y los sistemas de salud. Como indica la OMS, el aborto es una forma esencial de asistencia sanitaria y los marcos legales y políticos deben tratarlo como tal. Hay que eliminar los periodos de espera forzosos y el asesoramiento obligatorio, derogar las leyes penales que aún quedan en relación con el aborto, reformar los requisitos sobre la autorización de terceros y revisar los plazos restrictivos y otras barreras. En las semanas transcurridas desde la decisión del Tribunal Supremo de EE UU, los legisladores de toda Europa han iniciado la tarea de avanzar en la protección legal de la asistencia en casos de aborto. En Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia y Suecia se está debatiendo cómo garantizar el acceso al aborto mediante instrumentos constitucionales y legislativos. A principios de este mes, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que se pide que el derecho al aborto se consagre en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

Además de seguir progresando, debemos mantenernos firmes para evitar retrocesos. En Europa sabemos de primera mano que las leyes de aborto muy restrictivas son una amenaza para la salud y la vida de las mujeres. Un suceso reciente en Malta lo demuestra de la manera más aterradora: una mujer a la que se le negó la asistencia durante un aborto espontáneo y cuya vida corría peligro tuvo que ser trasladada en avión a España. En Polonia han fallecido al menos tres mujeres tras la sentencia del Tribunal Constitucional de octubre de 2020 que prohibió el aborto en casos de malformación fetal grave. Una de las aterradoras consecuencias de esa prohibición casi total fue que a esas mujeres se les negara durante el embarazo cualquier intervención clínica que habría podido salvarles la vida. Este verano se está juzgando en Varsovia a una defensora de los derechos humanos acusada de ayudar a otra persona a abortar con medicamentos en 2020. Si la condenaran, podría tener que cumplir hasta tres años de prisión.

Ya es hora de que los dirigentes europeos den ejemplo y redoblen sus esfuerzos para proteger la igualdad de género y la salud reproductiva. No debemos permitir que proliferen las oportunidades de retroceso. No debemos dejar de proteger a las generaciones futuras. No debemos permitir que el progreso se estanque.

Leah Hoctor es directora regional principal para Europa del Center for Reproductive Rights. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

#### FLAVITA BANANA



DAVID TRUEBA

### Un robo y una realidad

gnoro si a estas alturas el president de la Generalitat o el ministro del Interior se han puesto en contacto con la familia del futbolista Aubameyang después de que haya sufrido dos robos consecutivos en su domicilio de Castelldefels. En el segundo, además, fueron retenidos y golpeados cobardemente en presencia de familiares, empleados y dos hijos aún niños. Es evidente que la imagen de nuestro país que se lleva este futbolista de Gabón, con nacionalidad francesa y española, no va a responder al ideal de convivencia grata que perseguimos. Al parecer, en los días anteriores, alguien había pinchado las cuatro ruedas de su coche deportivo en el aparcamiento del aeropuerto. Ni avisos anteriores, ni los hiperpublicitados sistemas de alarma y salvaguarda, sirvieron para evitar esta desoladora noticia. Es curioso, en nuestro país los tiroteos entre bandas y los ajustes de cuenta pasan sin relevancia. Como si el hecho de que estén instalados entre nosotros delincuentes internacionales sea, más que un peligro latente, una muestra de que en España se vive fenomenal. Los tentáculos del dinero sucio por las redes de prostitución y hostelería dicen sumar al PIB. El lujo de ser uno de los países más seguros del mundo puede desbaratarse si infravaloramos la extensión de las redes mafiosas y si no contenemos la desigualdad.

En este caso, como en otros, se entrecruzan algunos detalles macabros. La exhibición de riqueza que fomentan las redes sociales convierte a las personas en un escaparate humano de tienda de lujo listo

para el alunizaje. Los españoles, además, por su larga tradición judeocristiana, reñían con el presumir de poderío y ahora viven un conflicto íntimo desgarrador. Porque, seamos sinceros, los coches de alta gama desataban sospecha más que envidia, quizá hasta hoy. La cultura del forrarse en oro y alhajas ha sido más bien característica del recién enriquecido o del delincuente con descaro. Aunque es muy posible que la narcocosmética haya venido a cambiar esto para siempre gracias al brazo armado del reguetón y la serie. Nunca antes el dinero se sacó tanto a pasear para regocijo general, un poco como los artistas aspirantes al éxito lucen en sus videoclips los placeres de no ser como los demás. Placeres consistentes en el yate, las parejas sumisas y el fajo de billetes en la mano, que son aderezos que uno apenas ve entre oficinistas. Muchos asaltantes ya utilizan desde hace años el algoritmo, y su inteligencia nada artificial les lleva a elegir como víctimas a aquellos que les garantizan un joyero pleno, relojes caros y una caja fuerte rebosante de dinero en metálico.

Es importante que los Mossos d'Esquadra den caza a esta banda, pues el revuelo mediático tras el asalto a un hogar requiere resultados positivos para calmar a la gente. Si no, seguirán siendo presa de la misma estrategia de venta que les convence de que viven entre peligros inminentes aunque no sea cierto. La estadística nos señala como un país tranquilo, pero es precisamente en lugares así donde un robo con violencia es noticia de portada y no pan nuestro de cada día. Las vallas fronterizas actúan de cerco de seguridad subliminal, pero la amenaza verdadera no entra por ahí sino por la autopista subterránea abierta a la delincuencia. Conviene tenerlo en cuenta cuando vendemos la nacionalidad al rico. El dinero es la gracia, pero también la desgracia.

#### **OPINIÓN**

#### EXPOSICIÓN / NACHO IZQUIERDO / 'RETRATOS DE LA SOCIEDAD CHILENA' (2/6)

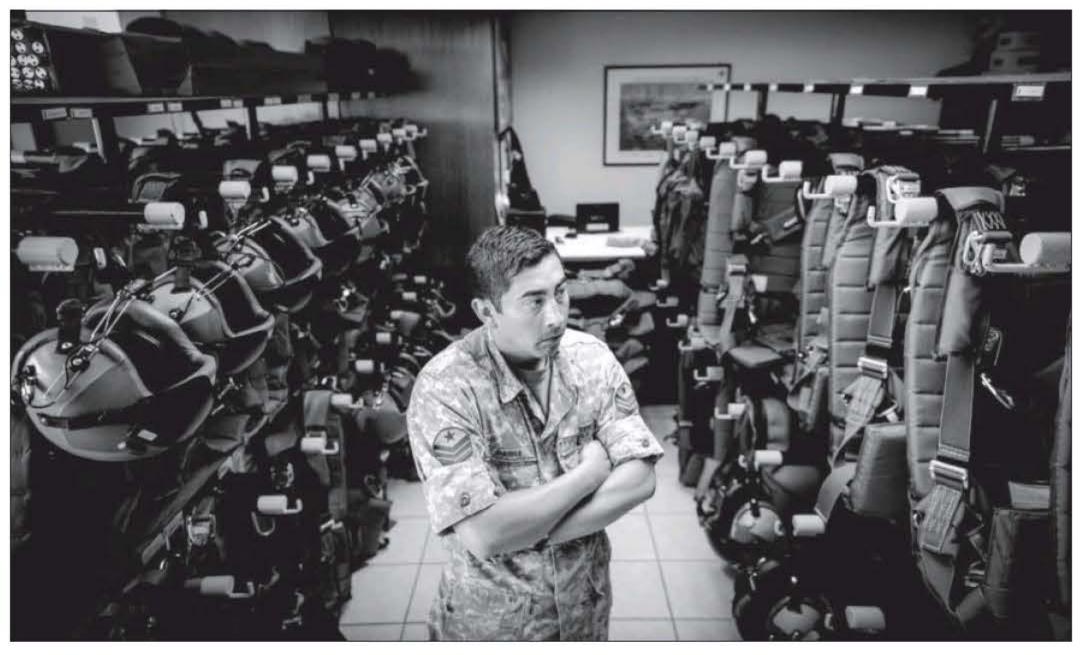

Militar de la Fuerza Aérea en la base El Bosque en Santiago de Chile.

#### VICTOR LAPUENTE

### Democracia de poetas

ómo debe funcionar una democracia? ¿Tiene la ciudadanía que limitarse a elegir a sus representantes cada cuatro años o es mejor si participa también en la toma de decisiones? Es evidente que la democracia representativa está en crisis. Incluso en el rincón del planeta donde el liberalismo está más salvaguardado de las tormentas autoritarias, la Europa occidental, apenas la mitad de las personas creemos en nuestros parlamentos y partidos políticos. Lo que no es obvio es cómo mejorar el sistema. Una de las fórmulas más atractivas es la democracia deliberativa, en la que ciudadanos "de a pie" debaten sobre un tema y el resultado de esas discusiones se somete luego a un referéndum popular. Todo sin el concurso directo de los partidos, sin contaminación electoralista. Política sin procesados, como el real food.

Pero ¿qué resultados da la real polítics? El veredicto está en el aire. La democracia deliberativa ha unido a un país bastante dividido -Irlanda, sobre el aborto y el matrimonio homosexual—y ha dividido a un país bastante unido —Chile, sobre la reforma constitucional, rechazada en las urnas este domingo-.

Irlanda, la tierra de los poetas (del hemisferio norte), recurrió a un modelo modesto y cerrado: asambleas de ciudadanos, elegidos en su mayoría de forma aleatoria, que discutían unos asuntos concretos y sensibles en una sociedad tan católica, como los derechos de las personas homosexuales y la interrupción voluntaria del embarazo. En ambos casos, a los participantes les ocurrió lo que nos sucede a todos cuando, en una cuestión candente, expertos de un lado y del otro nos exponen calmadamente sus argumentos: nos enfriamos. Y, en consecuencia, somos capaces de llegar a posiciones razonables. Esa moderación cristalizó naturalmente en las propuestas que salieron de las asambleas irlandesas y, a continuación, una mayoría del país aprobó holgadamente en referéndum el matrimonio homosexual (2015) y la despenalización del aborto (2018).

Chile, la tierra de los poetas (del hemisferio sur), optó por un modelo ambicioso y abierto: una convención para reescribir toda la Constitución. La asamblea apartidista acabó elaborando un texto fervientemente partidista. A sus miembros les pasó lo que nos acontece a todos cuando el límite es el cielo: que pedimos la luna. O, en este caso, los astros que tiritan, azules, a lo lejos. @VictorLapuente

ANATOMÍA DE TWITTER / MANUEL VIEJO

### Arriba Sánchez, en el PP

a solo faltan 289 días para el verano que viene. Lo primero es lo prime-L ro. Ahora, el resto. El nuevo curso político ha tenido su punto álgido esta semana en la red del pajarito con un senador del PP que se apellida Arriba Sánchez. Luego que si el PP no dialoga con el Gobierno, que no propone y que está a verlas venir. En fin. El nombre, por cierto, es aún mejor. Su señoría se llama Bienvenido de Arriba Sánchez, Natural de Salamanca, Arriba Sánchez, muy popular entre sus filas -también en otras, claro-, lleva en el Senado solo una legislatura. No, no insistan. Claro que hay un vídeo del vicepresidente del Senado diciendo:

—Arriba Sánchez, Bienvenido.

—Sí, juro la Constitución.

El público tuitero, ávido de fundamento, entró al trapo de inmediato al

ver ahora semejantes imágenes de hace dos años. Hay días en que Twitter tendría que ser de pago. El vídeo del juramento de Arriba Sánchez en el Senado lleva ya 400.000 visualizaciones. "Los que tenemos apellidos graciosillos", observó la usuaria Carmen Matamontes al enterarse, "estamos acostumbrados a esto... yo tendría que haber sido bombera forestal". Más comentarios: "No al bullying del PP". Otro: "Esto será el colmo de un pepero, supongo". Uno más, que es septiembre:

"¡Viva España! Esta vida es de loda, José Luis.

Entre el senador Arriba Sánchez y el diputado Alberto Casero está el PSOE como para perder el tiempo en mirar las últimas encuestas. Hay que recordar que, más allá del ruido del pasado febrero con la nueva reforma laboral -qué día aquel, por cierto-, el ordenador del diputado popular por Cáceres, tras ver que su dueño se equivocaba hasta cuatro veces a la hora de votar telemáticamente, hizo una pregunta clave en toda esta historia: ¿está usted seguro de sus votos? Su señoría Casero dijo que sí, que có-

Un vídeo de un senador del PP apellidado Arriba Sánchez genera más de 400.000 visualizaciones y cientos de comentarios

> mo no iba a estar él seguro de eso. Minutos después, por lo que sea, el político extremeño se dio cuenta de que donde había que votar que no, había votado que sí, y entonces dijo que eso era un error informático. Obvio. Qué va a ser. El resto ya es Berlanga. Arriba Sánchez no se habría equivocado. O sí. Abajo Sánchez era la consigna en todo caso.

> ¿Que si Arriba Sánchez irá en las listas en las elecciones del año que viene? Vienen curvas convulsas. La precampaña electoral per-

manente en España está ya hasta cos". La política española es cuer- en los nombres de pila. Si en el PP de Salamanca fueran listos habría que colocar en las farolas un eslogan desconcertante para las generales de 2023: "Arriba Sánchez o comunismo". Hay que confiar. Ojalá que Isabel Díaz Ayuso lo fiche como consejero en unas semanas. No hay que confiar.

Según el portal del Senado, Arriba Sánchez, de 49 años, ha presentado ocho propuestas: la mayoría, relacionadas con Salamanca. En las respuestas al vídeo, un usuario ha colgado un vídeo de 20 segundos donde Arriba Sánchez, el del PP -esto conviene aclararlo en cada frase y prác-

> ticamente en cada párrafo, porque las redes sociales están en un plan que ya a cualquiera le sacan de contexto-, sale en unas imágenes con otra diputada del PP. El nombre de esta diputada es Carolina España Reina. Que

el PP adelanta a Vox por la derecha en el casting para las listas no hace falta ni mencionarlo. Bien. Pues resulta que España Reina y Arriba Sánchez se sentaban juntos en el Congreso porque Arriba Sánchez también fue diputado entre 2016 y 2019. Hay usuarios malpensados que trazan un plan sin fisuras. ¿Y si Arriba Sánchez y España Reina fueran pareja y tuvieran hijos? Pues tendrían unos padres maravillosos y no haría falta pensar en los apellidos, en abso-

### **ESPAÑA**

#### RENOVACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

## Lesmes: "Me opongo a que el CGPJ se declare en rebeldía respecto a la ley"

El presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo califica de "insostenible e inaceptable" la situación de la justicia debida al bloqueo

REYES RINCÓN, Madrid El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, afronta una semana clave, con el acto de apertura del año judicial mañana -presidido por el Rey y en el que Lesmes pronuncia su discurso más importante del año- y el pleno del jueves en el que el Consejo debe elegir a dos de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional pendientes de renovación. Ambas circunstancias han puesto al presidente del CGPJ en el foco político y mediático, y Lesmes, poco dado a mostrar en público sus inquietudes, se despachó ayer en un encuentro con los periodistas tras la toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: "Me opongo a que esta institución se declare en rebeldía respecto a la Constitución y la ley. Y no lo hago porque tenga interés en ir al Tribunal Constitucional, sino porque es nuestro deber", dijo sobre las informaciones dan cuenta del rechazo de un grupo de vocales del CGPJ a propiciar la elección de los dos nuevos magistrados del Constitucional.

Cuatro de los 12 magistrados del Constitucional están pendientes de renovación desde el 12 de iunio. La elección de dos de ellos corresponde al CGPJ, que intentará el jueves llegar a un acuerdo sobre los elegidos. Los otros dos debe designarlo el Gobierno, que ha dado al Consejo hasta el 13 de septiembre para que elija a los suyos. Lesmes, cuyo mandato caducó hace casi cuatro años, se mostró convencido de que el CGPJ elegirá a sus dos magistrados, aunque admitió que no puede asegurar que se llegue a un acuerdo el jueves. "El nombramiento ha de hacerse sin ninguna duda, el día 8 si es posible. Si no es posible, en días sucesivos", señaló. Descartaba así la posibilidad de que un sector del Consejo hiciera fracasar esta elección como respuesta a la reforma del Gobierno que devolvió al CGPJ las competencias para designar a los magistrados del Constitucional, manteniendo el veto para el resto de nombramientos discrecionales, incluida la designación de magistrados del Supremo. Lesmes admitió que en el Consejo existe "desafección" por esa decisión del Ejecutivo y que él la comparte. "Me parece inaceptable que el consejo recupere las competencias para [elegir magistrados del el Constitucional y no para el Supremo, cuando la situación del Supremo es mucho peor que la del Constitucional", dijo. Pero "el que uno esté quejoso", añadió, "no debe impedir" que cumpla con su obligación.

Lesmes desmintió lo publica-

do ayer en El Mundo, que aseguraba que él tiene intención de dar el salto al Constitucional y que el Gobierno le ha amenazado con impedirlo si ahora no consigue sacar adelante en el CGPJ la elección de los dos magistrados del tribunal de garantías. "Yo no sé si alguien del Gobierno ha dicho eso. Si lo ha dicho ha mentido, porque en el Gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato del Tribunal Constitucional. Lo saben porque se lo he puesto yo del manifiesto", aseguró visiblemente molesto. "Sería indecente que yo me prevaliera del cargo para obtener un cargo en el Constitucional, y quien diga otra cosa miente interesadamente".

Sobre el origen de esa informa-

El Ejecutivo está preocupado por la presión del entorno del PP a los vocales

Los populares dicen que es el Gobierno el que debe moverse si quiere un acuerdo ción, afirmó desconocerlo. "Son personas que quieren mediatizarme en mi posición institucional para evitar que haga nombramientos". Sobre la posibilidad de que esas informaciones vengan de personas vinculadas al PP, por el rechazo que ha mostrado este partido a que se renueve el Constitucional, no quiso pronunciarse. "No sé quién es, pero creo que la finalidad es que yo me tambalee. Pero no me voy a tambalear. Las leyes hay que cumplirlas", zanjó.

Lesmes adelantó que dedicará gran parte de su discurso en la apertura del año judicial a exigir la renovación del CGPJ y denunciar que la situación de la justicia como consecuencia de ese bloqueo es "insostenible e inaceptable". Hasta ahora, cada vez que ha sido preguntado por la renovación del Consejo, se había mostrado confiado en que esta se consumaría más pronto que tarde. Pero ayer dio muestras de haber perdido la fe. "A día de hoy no albergo ninguna esperanza, y me parece lamentable", dijo Lesmes, quien lamentó que este retraso haya dejado al alto tribunal en una situación "desoladora", en referencia a las 14 vacantes que acumula debi-



Carlos Lesmes, en la toma de posesión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ayer en el Tribunal Supremo, en Madrid. / J. J. GUILLÉN (EFE)

El órgano de gobierno de los jueces sigue con los miembros nombrados en la primera legislatura de Rajoy

## Cuatro años de parálisis y cruce de acusaciones

En la página web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se puede leer: "Acuerdo por el que se dispone el inicio del procedimiento para la renovación del Consejo General del Poder Judicial". Está firmado el 3 de agosto de 2018. Desde entonces, han pasado cuatro años y nada ha cambiado, solo se ha repetido el cruce de acusaciones entre PSOE y PP a cuenta de su renovación. Hasta el momento, el CGPJ permanece con los mismos miembros que se nombraron durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.

VIRGINIA MARTÍNEZ, Madrid

Qué es y cuáles son sus funciones. El CGPJ es un órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce, de manera genérica, funciones de gobierno del poder judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces. Estos adquieren su plaza a través de las oposiciones. Pero es el CGPJ el que elige a determinados jueces, los que se designan discrecionalmente. Esta es su principal función. El CGPJ nombra a los magistrados del Tribunal Supremo, a dos magistrados del Tribunal Constitucional y a los presidentes de los tribunales superiores de justicia, a los de las audiencias provinciales y a los de otras salas de gobierno. Como el Consejo no ha sido renovado cuando le correspondía, desde noviembre de 2018, muchos de estos magistrados están en funciones.

Además, el Consejo se encarga de la inspección de los juzgados y tribunales; de imponer las sanciones a los jueces que incumplan las normas, siempre que se trate de faltas leves; de gestionar la formación de los futuros jueces; de redactar y hacer cumplir el reglamento; de publicar las sentencias; de responder a las consultas de la carrera judicial; de mejorar la calidad de la justicia, y de las relaciones internacionales del poder judicial.

La renovación pendiente del Tribunal Constitucional. Cuatro de los doce magistrados del Constitucional están pendientes de renovación desde el pasado 12 de junio. La elección de dos de ellos corresponde al CGPJ, que celebrará el jueves un pleno para intentar llegar a un acuerdo sobre los elegidos. Los otros dos deben ser designados por el Gobierno, que ha dado de plazo al Consejo hasta el 13 de septiembre para que elija a los suyos. El presidente del CGPJ. Carlos Lesmes, cuvo mandato caducó hace casi cuatro años, se mostró convencido ayer de que el órgano elegirá a sus dos

#### RENOVACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

**ESPAÑA** 

do a que las plazas libres por jubilación, fallecimiento o marcha voluntaria de algún magistrado no pueden cubrirse mientras el Consejo no se renueve. "Dentro de poco habrá salas del Supremo que no podrán componer con regularidad sus secciones y, en meses, el Tribunal Militar Central se habrá quedado sin la totalidad de sus miembros y no se podrá reunir", advirtió Lesmes, quien se quejó de las consecuencias de la reforma aprobada en 2021 para impedir nombramientos discrecionales mientras el Consejo esté con el mandato caducado. "La situación de la justicia es lamentable". dijo antes de responder sobre los responsables de que no se aborde el cambio en el Poder Judicial: "¿Los responsables? El Congreso, el Senado y los partidos que tiene capacidad para hacerlo".

La dirección del PP rehusó comentar las palabras de Lesmes e insistió en que su postura es conocida desde que presentaron su propuesta a finales de julio, informa Elsa García de Blas. Fuentes del partido sostienen que corresponde al Gobierno moverse para llegar a un acuerdo, pero insisten en que la designación solo de los magistrados del Constitucional por el CGPJ es una "voladura de puentes" con el PP. Además, ayer Feijóo dio pábulo a lo publicado en El Mundo sobre que las presiones del Gobierno a Lesmes y acusó al Ejecutivo de "amenazas y chantajes", que calificó de "inadmisibles", "al Consejo General del Poder Judicial, a algunas compañías, a la oposición". Feijóo alegó que ha puesto mucho de su parte para alcanzar un acuerdo sobre el CGPJ: el PP, dijo, "renunció a sus principios", al dejar de lado su exigencia de cambiar el método de elección de los vocales.

En el Gobierno se evitaron posicionamientos sobre este asunto. El Ejecutivo está preocupado por la presión, que atribuye al PP y su entorno, sobre los vocales del sector conservador, e incluso algunos progresistas, para que no renueven a los dos miembros del Constitucional que les corresponden antes del día 13. El Gobierno está convencido de que el PP moverá hasta el final sus hilos, pero a la vez cree que hay un grupo de vocales conservadores y todos los progresistas que, en la línea marcada por Lesmes en sus declaraciones, quieren renovar el Constitucional, informa Carlos E. Cué.

magistrados, aunque no aseguró que fuera el jueves.

Composición. Los miembros del CGPJ deberían ser designados cada cinco años, según establece la Constitución. En España los elige el Parlamento. El CGPJ está formado por 20 vocales. Todos son jueces, juristas y abogados de reconocido prestigio. A la mitad los elige el Congreso y a la otra mitad, el Senado. En ambos casos se necesita una mayoría cualificada de 3/5 (210 diputados y 159 senadores). De entre los 10 vocales que eligen los diputados, seis son siempre jueces y magistrados, mientras que los otros cuatro son juristas y abogados de reconocido prestigio. En el caso del Senado, la distribución es idéntica.



Felipe VI y el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro José González-Trevijano, ayer en La Zarzuela. / EFE

## El sector conservador se reúne en un nuevo intento de frenar la renovación

Los vocales opositores quieren mostrar su rechazo a que el CGPJ solo pueda hacer nombramientos para el tribunal de garantías

JOSÉ MARÍA BRUNET, Madrid El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se prepara para ir al choque y no permitir que el nombramiento de dos magistrados del Constitucional prospere, y desde luego no al primer intento. Con el fin de ultimar esta iniciativa de bloqueo, dicho grupo celebrará hoy una reunión preparatoria del pleno que el órgano de gobierno de los jueces tiene convocado para este jueves. El objetivo de los vocales que se oponen a los nombramientos es lanzar un rotundo mensaje de rechazo de la iniciativa por la que el Gobierno devolvió al Poder Judicial la competencia para designar a dos miembros del Constitucional, pero sin hacer lo mismo para que se puedan efectuar también nombramientos correspondientes al Tribunal Supremo y otros órganos judiciales.

El actual Consejo del Poder Judicial tiene mayoría conservadora, pero el núcleo disidente y críticos con la renovación del Constitucional lo forman habitualmente siete vocales. Son los que votaron en contra de la aceptación de Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado, el pasado 21 de julio. García Ortiz, que tomó ayer posesión de su cargo en el Supremo, recibió, sin embargo, el apoyo de los otros 12 miembros del Poder Judicial. Si se repitiera ahora el mismo esquema de votación estaría asegurada la elección de los dos miembros del Constitucional que debe elegir el Consejo, porque son como mínimo 12 los apoyos que se precisan.

En cambio, si los siete miem-

El núcleo disidente lo forman habitualmente siete juristas

La mayoría cree que la ley aprobada no puede ser boicoteada

bros del núcleo duro del bloque conservador consiguen algún apoyo más, podrían dividir al Consejo en términos que hagan inviables dichos nombramientos, o que faciliten una pareja igualmente conservadora.

La cuestión está abierta, aun-

que una mayoría de vocales le ha hecho llegar al presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, el mensaje de que están de acuerdo con que la ley aprobada no debe ser boicoteada. En paralelo, el grupo disidente tiene prevista para hoy una reunión preparatoria del pleno a la que, en principio, están convocados los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán v Carmen Llombart.

Los miembros de este bloque consideran factible la obtención de apoyos entre vocales que no pertenecen a su grupo, pero que a su juicio podrían acabar votando dos magistrados conservadores para el Constitucional.

Se basan en que algunos de ellos —como Vicente Guilarte, Roser Bach y Enrique Lucas—votaron contra la reforma que impulsó el Gobierno con objeto de que el Poder Judicial no pudiese efectuar nombramientos mientras estuviera en funciones. Estos tres vocales basaron su rechazo a la mencionada iniciativa legal del Ejecutivo en que el Consejo no había sido consultado sobre la supresión de sus propias competencias.

#### "Manifiesto menosprecio"

Para el bloque conservador, la reforma legal que ha devuelto al Consejo la competencia de los nombramientos del Constitucional no tiene otro propósito que el de "controlar" el tribunal de garantías, con manifiesto menosprecio hacia el Supremo con la consecuencia de que su labor se vea gravemente dificultada, por la imposibilidad de cubrir bajas o jubilaciones.

El núcleo dirigente de este grupo, en todo caso, se ha destacado por su oposición a todo tipo de iniciativas del Gobierno en la actual legislatura. A ojos del Ejecutivo, por tanto, su existencia y su actuación no se dirigen a la salvaguarda del sistema judicial, sino a entorpecer la tarea del propio Gobierno, por razones meramente ideológicas que anteponen a cualquier otra consideración el deseo de desgastarlo.

Para tratar de favorecer el acuerdo se va a proponer en el pleno del próximo jueves que se vote a la vez al magistrado que proponga el sector conservador y al que presente el bloque progresista. Ahora bien, el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, no llevará una propuesta en firme a votación hasta que no conste que se ha alcanzado un pacto sobre ese tándem.

Carlos Lesmes declaró que esas designaciones "han de hacerse necesariamente". Esa tarea le está suponiendo que se le atribuya el deseo de facilitar los objetivos del Gobierno a cambio de un puesto en el Constitucional, objetivo que desmintió ayer al calificar de "indecente" que "yo me prevaliera del cargo para obtener esa ventaja". Lo que ha hecho Lesmes es hablar con vocales del sector conservador para tratar de convencerles de que no deben bloquearse los nombramientos.

#### **ESPAÑA**

## Sánchez y Feijóo inauguran la contienda electoral en el Senado

El presidente esgrimirá que la UE defiende sus reformas y el popular las criticará

JAVIER CASQUEIRO, Madrid Empieza la larga campaña electoral de 2023 con un boceto de debate cara a cara en el Senado hoy por la tarde entre los dos líderes políticos más importantes del país. Alto voltaje para estrenar el curso. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no se han tratado mucho, no se conocen demasiado y no han conectado bien. En su único encuentro bilateral a solas en el palacio de la Moncloa, en abril, fueron corteses y educados, guardaron las formas, pero constataron sus enormes diferencias: generacionales, de intereses y también de preferencias ideológicas. Quedaron en hablar, pendientes de muchos pactos y asuntos de Estado, y no han vuelto a llamarse. El presidente reprochará hoy al líder del PP que se opone a todo y es excesivamente catastrofista sobre el evidentemente complejo futuro de España. Feijóo, que se siente en volandas hacia La Moncloa por las encuestas y el daño electoral que causa la desbocada inflación, presumirá de que el Pedro Sánchez solo acierta cuando le copia y mal sus ideas.

Hasta hace unos pocos meses, cuando el presidente o algún dirigente relevante del PSOE pretendía socavar la inexperiencia y verborrea de ataques que les dispensaba Pablo Casado, el anterior líder del PP, los socialistas ponían el foco como ejemplo de sentido de la responsabilidad en barones populares como Feijóo, al que se concedía la categoría de interlocutor moderado en las conferencias de presidentes autonómicos. Otros tiempos. Un miembro del Gabinete socialista, sin embargo, mostró ayer su "indignación" ante las referencias críticas, "populistas, radicales e injustas", de Feijóo este verano sobre el abuso por parte del presidente del avión oficial Falcón para desplazarse. Un recurso que han utilizado normalmente todos los presidentes de Es-

Ministros y dirigentes del máximo nivel del PSOE han tildado en estas últimas semanas a Feijóo de vago, insolvente y poco preparado para pretender presentarse como presidenciable del Gobierno de España. Esa estrategia no se pretende frenar. Feijóo, por su parte, no ha ahorrado descalificaciones a la gestión del presidente, hasta el punto de subrayar este lunes previo a la confrontación



Feijóo, en el Senado, el pasado junio. / ALVARO GARCÍA

#### PERIDIS



La presencia del líder del PP reanima el interés por un escenario opacado durante años por el Congreso

## La Cámara alta recupera el foco

JOSÉ MARCOS, Madrid El Senado languidece desde hace años opacado por el Congreso, pero el contexto político podría contribuir a que la visibilidad de la Cámara alta dejase de ser tan efimera. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo librarán a partir de las cuatro de la tarde su primer cara a cara de un curso político crucial con elecciones autonómicas, municipales y generales. Las condiciones parecen propicias para que los focos de la política nacional se diversifiquen y dejen de concentrarse en el Parlamento. El Senado ha recobrado protagonismo tras quedar relegado a un papel secundario. La presencia del líder de la oposición —Feijóo fue designado senador por el Parla-

mento de Galicia a finales de mayo- ha despertado el interés en una Cámara que pese a su importancia legislativa recibe, salvo en contadas sesiones de control, un trato de segunda categoría. La cola del león de las Cortes Generales.

Las fuentes gubernamentales consultadas inciden en que Sánchez nunca rehúye el debate y que la prueba es haber aceptado el duelo que Feijóo reclamaba -la reacción inicial del PP

fue que no se reúnen las condiciones para ser un debate de política general-, pero evitan pronunciarse acerca de si la comparecencia del presidente para informar sobre el plan de ahorro y gestión energética y su perspectiva territorial será el primero de otros debates con Feijóo en la Cámara alta. En el PSOE hay variedad de opiniones, desde los dirigentes que creen que hay que marcar al sucesor de Pablo Casado y no darle tregua para

sacar a relucir sus debilidades a quienes piensan que hay que dosificar los asaltos con Feijóo para no darle pábulo.

El expresidente de la Xunta sí se ha garantizado, al menos en teoría, una plataforma institucional para medirse una vez al mes con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. Pero la periodicidad con la que Sánchez debe acudir a las sesiones de control al Ejecutivo en el Senado no está reglada.

Hasta el precedente entre los líderes del PSOE y PP del pasado 7 de junio, el portavoz del PP, Javier Maroto, solo había confrontado en 2022 con el presidente en dos ocasiones, el 15 de febrero y el 26 de abril. Enero y agosto fueron meses inhábiles. En el Gobierno justifican la menor presencia del presidente por su abultada agenda europea, con cumbres como las del Consejo Europeo para coordinar la respuesta de la UE a la invasión de Ucrania. Lo que en el PP y el PSOE tienen claro es que las sesiones de control casi rutinarias a las que asistía Sánchez, que se reservaba para sus cara a cara con Casado en el Con-

greso, adquieren ahora una im-

portancia estratégica.

solo quieren hablar de la deflactación de impuestos y el IRPF para devolver parte del dinero extra recaudado por el Estado con la inflación en el 10,8% a los ciudadanos. Feijóo y sus colaboradores no cuantifican cómo financiaría el PP los recursos, ayudas y subvenciones públicas extras que solicitan ahora prácticamente todos los sectores económicos afectados por la crisis en el país. Las encuestas que maneja el Partido Popular y las de sus medios más afines les regalan una distancia de entre 5 y 15 puntos con respecto al PSOE y en algún caso hasta 35 escaños. En sus sondeos de trabajo para las

autonómicas va se han comido

a todo Ciudadanos. En el baró-

metro de septiembre de 40dB.

para EL PAÍS y Cadena SER se

frena esa diferencia a solo 1,5

puntos.

parlamentaria que España difícilmente se recuperaría si Sánchez continuase la próxima legislatura en el palacio de la

El dirigente popular agarra al vuelo cualquier dato, comple-

to, parcial o sesgado, que sea negativo sobre la marcha de la economía española para desta-

car que el país va por este camino "a la quiebra". Y concluye que la culpa de todos los males ya se veía venir antes de la pandemia y de la guerra en Ucra-

nia por las cesiones políticas de

Sánchez a cambio de unos votos a los nacionalistas e independentistas para "permane-

cer como sea unos minutos

Comparación de escenarios

Las comparaciones con los es-

cenarios que se sufren también

en otros países solo le sirven a

Feijóo si España sale especial-

mente mal parada. En esa tácti-

ca vale casi todo, como cuestio-

nar aquí los cheques y subven-

ciones aprobados por el Conse-

jo de Ministros, aunque benefi-

cien a miles de usuarios del

transporte público o jóvenes, y

olvidarse de los que él aprobó

cuando estaba al frente de la

Xunta de Galicia o de los que ha

multiplicado el canciller alemán Olaf Scholz, que le pidió

varias ideas a Sánchez en su re-

ciente encuentro. De las deci-

siones adoptadas por Scholz,

Feijóo y su equipo económico

más" en el poder.

Moncloa.

#### **ESPAÑA**



Pedro Sánchez, ayer en los jardines de La Moncloa ante un grupo de ciudadanos invitados. / CLAUDIO ÁLVAREZ

## Pedro Sánchez carga contra los poderes económicos

El presidente empieza el curso con ataques a grandes empresas tras rodearse de varios de sus directivos en el estreno del ejercicio pasado

CARLOS E. CUÉ, Madrid Pedro Sánchez está dando un giro completo a su imagen desde el fiasco de las elecciones andaluzas. El presidente quiere recuperar al Sánchez de las primarias del PSOE de 2017, el hombre que iba en contra del establishment y se enfrentaba a los poderes económicos y mediáticos, una figura que resultó muy exitosa en ese combate interno y también después ante los votantes, en las elecciones de 2019. En ese afán, protagonizó ayer una apertura del ciclo político muy diferente a la del año pasado, en la que cambió los altos ejecutivos del Ibex 35 que dominaron las primeras filas hace un año por un grupo de 50 ciudadanos que habían escrito cartas a La Moncloa.

Cinco de ellos tuvieron brevisi-

mas intervenciones para plantear cuestiones relevantes: la situación de las empleadas del hogar, las pensiones, la educación, la salud alimentaria, el cambio climático. Sin dialogar con ellos, con las respuestas ya preparadas en su discurso, Sánchez usó las inquietudes de cada uno para prometer soluciones, en especial las de la empleada del hogar Almudena, de Tomelloso, que le había pedido expresamente el "derecho al paro", para anunciar que el Consejo de Ministros aprobará precisamente hoy la nueva legislación promovida por el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, que garantiza que tendrán seguro de desempleo.

Sánchez se centró en un discurso contra las élites económicas que, según dijo, consideran "Hemos priorizado a la clase media frente a otros intereses", avisa el dirigente

"Las élites se creen con el derecho a condicionar el debate público", dice

que tienen el "derecho innato de monopolizar y condicionar el debate en la esfera pública". El presidente, rodeado de ciudadanos, se presentó a sí mismo como el defensor de las "clases medias trabajadoras" frente a unos poderosos que tratan de impedir que lleve adelante sus políticas, precisamente esa imagen que dominó su regreso al poder en el PSOE en 2017. En la línea marcada ya en el debate sobre el estado de la nación en julio, insistió en combatir la idea de que en realidad gobiernan los poderes económicos. "Hay que luchar contra la idea de que el poder económico está por encima del poder que emana del voto democrático", dijo.

El presidente también se lanzó contra "los profetas de la catástrofe", que en su opinión trasladan la idea de que España camina hacia una recesión imparable. "Frente a ellos, hay que mirar los datos y defender las fortalezas de nuestra economía. Ni euforia ni autocomplacencia, pero no podemos caer en el discurso del miedo. Gobernar es elegir y nosotros hemos elegido priorizar a la clase media trabajadora frente a otros intereses".

Hace un año, en la primera fila de este acto de inicio de curso estaban los máximos representantes de ese poder económico del que hablaba Sánchez y que se está oponiendo con dureza a los impuestos a las grandes eléctricas y a la banca anunciados por el presidente en julio. Ahora, es un grupo de ciudadanos el que protagoniza esa primera imagen del curso, un cambio buscado por La Moncloa ante el desgaste del Ejecutivo.

El curso político comienza con encuestas desfavorables al PSOE y con la crisis energética y de inflación. El acto de ayer en La Moncloa, con breves intervenciones de los ciudadanos, se celebró en los jardines de La Moncloa. Solo hablaron 5 de los 50 ciudadanos seleccionados por el equipo del presidente. Se trata de personas que durante estos cuatro años de Sánchez en La Moncloa han escrito al presidente para trasladarle sus inquietudes y reflexiones, o han formado parte del programa de visitas Moncloa Abierta. Los elegidos fueron dos estudiantes, una empleada del hogar, una maestra jubilada y un profesor de educación física preocupado por la obesidad infantil. Ninguno de ellos ha hecho ningún tipo de crítica al Gobierno.

#### Díaz propone limitar el precio de los alimentos básicos

P. CH. / J. M., Madrid La vicepresidenta Yolanda Díaz se desmarca de su socio de Gobierno al lanzar una propuesta para lograr un acuerdo con las distribuidoras que limite el precio de alimentos básicos. En un contexto de elevada inflación (10,4% en agosto) que afecta ya al poder adquisitivo de las familias, la titular de Trabajo aboga en una entrevista —publicada ayer por Eldiario. es- por fijar un máximo para determinados productos, como el pan, los huevos o la leche. La iniciativa de la líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo ha sorprendido al partido de Ione Belarra, que recibió con escepticismo su planteamiento, y al PSOE, que tampoco se mostró partidario de limitar los precios. Aunque Podemos lo ve "sensato", cree que en "momentos de dificultad económica" el Gobierno no solo debe llegar a acuerdos, sino "tomar decisiones", según señaló ayer en rueda de prensa el portavoz de la formación, Pablo Fernández.

La vicepresidenta segunda alertó de que los oligopolios "no están solo en el sector bancario o en el energético". "Tenemos cinco grandes distribuidoras que concentran el 50% [del mercado]", señaló antes de considerarlo "un factor de riesgo" que propicia la subida de precios. "A los productores les compran las naranjas a 15 céntimos, y los ciudadanos las pagamos a 1,48 euros. Las patatas se pagan a los productores de nuestro país en torno a 18 céntimos y se están vendiendo a 1,35. El ajo llega a los supermercados con un incremento de casi el 800%. Es una barbaridad", dijo en la entrevista.

#### "Compra básica"

"Alguien aquí se está enriqueciendo por el camino y está utilizando la guerra", dijo en la entrevista, y añadió más tarde a los medios que eso provoca una pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos y dificulta "una alimentación sana". Díaz precisó que se reunirá con distribuidoras y asociaciones de consumidores y con el ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón, en busca de un acuerdo para "fijar una cesta de la compra básica, sin vulnerar el derecho de la competencia, con entre 20 y 30 productos".

La formación de Belarra, que ignoraba la propuesta, ve improbable un pacto y apoya la creación de un impuesto para grandes empresas de alimentación y distribución que financie cheques para las familias. El PSOE tampoco se mostró partidario de limitar el precio de algunos alimentos.

## Feijóo plantea que la rebaja del IVA del gas se prolongue durante todo el invierno

El Partido Popular hará públicas esta semana sus propuestas sobre energía

ELSA GARCÍA DE BLAS, Madrid Alberto Núñez Feijóo lanzó ayer una nueva propuesta sobre política energética: que la rebaja del IVA del gas del 21% al 5%, anunciada la pasada semana por Pedro Sánchez se extienda durante todo el invierno (hasta marzo) y no solo hasta final de año. El jefe de la oposición anunció que esta semana el PP remitirá a La Moncloa un plan para afrontar la crisis energética, aunque las posibi-

lidades de acuerdo entre el Gobierno y el PP siguen siendo muy improbables.

El líder del PP cargó contra un Gobierno en "fase irremisible de deterioro", y contra el jefe del Ejecutivo, al que describió movido por un "proyecto personal" que "naufraga". El PP, avanzó Feijóo, hará público esta semana un nuevo documento elaborado por el partido de medidas sobre energía y adelantó cuatro de sus planteamientos. Además de la extensión de la rebaja del IVA del gas y la electricidad a todo el invierno, propone explotar durante la crisis "todas las fuentes de generación eléctrica"; un plan de ayudas a la industria electrointensiva y apostar por la instalación de energías renovables.

A preguntas de los periodistas en su estreno en los desayunos informativos de la capital codel Poder Judicial y argumentó que él ha puesto mucho de su parte para un acuerdo, hasta el punto de que el PP "renunció a sus principios" porque ha dejado de exigir un cambio en el método de elección de los vocales para que los jueces los elijan en exclusiva sin la participación del Parlamento, como pedía Pa-

blo Casado.

mo líder del PP, Feijóo justificó

el bloqueo del Consejo General

#### **ESPAÑA**

## La cúpula de Esquerra, contra la ANC: "Divide al independentismo"

Altos cargos de la formación se suman a la negativa de Aragonès de acudir a la Diada

MARC ROVIRA, Barcelona Esquerra Republicana marca distancias con la manifestación convocada en Barcelona para la celebración de la Diada de Cataluña. el próximo 11 de septiembre. La incomodidad que sienten varios cargos del partido republicano con el proceder de los organizadores de los actos del 11-S, guiados por las directrices de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), provoca un sentimiento de tibieza, cuando no de distanciamiento manifiesto, ante lo que antaño fue un acto de unidad del independentismo. El president, Pere Aragonès, fue el primero en revelar públicamente que no pensaba acudir a la manifestación y ayer se le sumó Ernest Maragall, candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona. No serán los únicos altos cargos de la formación que excusen su presencia en la popular concentración convocada para el domingo. "Este año la ANC ha renunciado a la transversalidad y ha optado por excluir, empequeñecer y dividir el independentismo", lamentó ayer Marta Vilalta, portavoz de ERC. Vilalta apuntó que la entidad organizadora aún está a tiempo de "rectificar". La formación pretende no desvincularse del todo de los actos de la Diada y prevé delegar la representación en cargos de perfil más bajo. "Esto no va de nombres", justificó Vilalta. El partido solo se plantea enviar una representación de alto nivel si la ANC rectifica la convocatoria, sembrada de críticas a las formaciones políticas.

La Assemblea demostró en años anteriores capacidad para organizar manifestaciones multitudinarias y se erigió como una plataforma galvanizadora del independentismo. En la convocato-



Ernest Maragall y Jordi Corominas, ayer en Barcelona. / EP

ria de este 11-S toma partido por una estrategia rupturista: "La victoria del 1-O y la mayoría independentista en el Parlament no se pueden malgastar en Mesas de diálogo con el Estado español y trifulcas internas", reza el texto de la convocatoria.

Junts per Catalunya trata de sacar rédito del desapego de ERC y busca erigirse en la referencia política ante los actos del 11 de septiembre. "Hacemos un llamamiento a la movilización para llenar las calles", apunta Josep Rius. "Es importante que salgamos a la calle", insistió en una comparecencia posterior a la reunión de la ejecutiva del partido. El portavoz de Junts eludió valorar la postura

de Esquerra. "Respeto la decisión de Pere Aragonès de no estar en la Diada", dijo Rius, al tiempo que advertía que "la movilización ciudadana es una herramienta imprescindible para avanzar hacia la independencia".

Los mandos de Esquerra se sienten señalados por el entorno más fanático del independentismo. Las relaciones más o menos fluidas con el Gobierno, y la apuesta por la Mesa de diálogo, son una estrategia que despierta recelos entre aquellos que abogan por la ruptura total con el Estado. La suspensión de Laura Borràs como presidenta del Parlament, una decisión que votaron ERC, el PSC y la CUP, espoleó aun más las voces críticas contra Esquerra. El 28 de julio, cuando la Mesa del Parlament votó suspender a Borràs, varios diputados de Esquerra recibieron insultos de independentistas partidarios de la líder de Junts concentrados a las puertas de la Cámara. El parón estival no ha templado los ánimos y ni Aragonès ni sus consejeros quieren convertirse en la diana de aquellos que acudan a la manifestación con intenciones de descargar su frustración por el pinchazo de la burbuja del procés.

Con semejante mar de fondo, la Diada se presenta como un motivo de disputa entre bandos independentistas. "Hago un llamamiento a la movilización", reclamó el expresident Quim Torra. "No ayuda que aquellos con quien compartimos proyecto, critiquen", sentenció Marta Vilalta.



A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 2022

Premio al proyecto empresarial más innovador en el campo tecnológico.

Premio a la iniciativa empresarial más innovadora en RSE.

Premio a la acción empresarial más innovadora ligada a la universidad.

Premio a la start-up más innovadora.

Premio al directivo más innovador.

Fecha límite de presentación de trabajos: 23 de septiembre de 2022 Más información y bases en:



Organizado por:

Patrocinado por:







#### **ESPAÑA**



Inés Arrimadas, en la rueda de prensa celebrada ayer en la sede del partido en Madrid. / LUIS MILLÁN (EFE)

## Ciudadanos celebrará primarias para elegir líder

Arrimadas anuncia la convocatoria de una asamblea general extraordinaria y no descarta presentarse a la reelección

VIRGINIA MARTÍNEZ, Madrid El debate de la refundación de Ciudadanos culminará con la elección de un nuevo líder o la confirmación de su presidenta, Inés Arrimadas. La dirigente de Cs anunció ayer que el proceso de renovación del partido, en el que la formación lleva inmersa desde julio, tendrá como punto final una asamblea general extraordinaria que se celebrará en diciembre o enero. En el cónclave, previsto en los estatutos, se refrendarán los postulados que salgan del proceso de consulta, entre ellos el programa de la formación, su nuevo nombre o el color corporativo. La convocatoria de una asamblea obliga necesariamente a la celebración previa de primarias para liderar Ciudadanos. "Mi intención es que esa asamblea sea lo más participativa posible. Necesitamos una herramienta política más nueva y actualizada", dijo Arrimadas en una rueda de prensa posterior a la reunión de la ejecutiva permanente junto al equipo de refundación, en la que no quiso adelantar si se presentará a la reelección como presidenta de Cs: "Lo que no voy a hacer es enturbiar este proceso. No queremos distraer el foco".

La grave crisis que atraviesa el partido, que encadena desastre tras desastre electoral, llevó a Arrimadas a precipitar a finales de junio un proceso de refundación que pretende poner "patas Arrimadas da un portazo a la petiarriba" el partido. Tras el anuncio, la formación trabaja en un proceso de consulta al que se han sumado 2.000 afiliados y simpatizantes y en el que se han celebrado dos encuentros con cargos orgánicos, el 16 y el 23 de julio. Las primeras conclusiones del debate interno ya están sobre la mesa, como la celebración de la asamblea extraordinaria. Aunque Arrimadas no concretó los plazos, su

La plataforma crítica SomosCs opina que la dirección "sigue atrincherada"

Agrupaciones locales alertan de la falta de candidatos para ir con sus siglas

celebración implica que la Ejecutiva tiene que dimitir en bloque y convocar primarias antes del acto. De la asamblea saldrá el "vehículo político" que afronte los próximos comicios. El nombre, programa y color podrían cambiar a la vista de los debates ya celebrados con los militantes.

Tras la dimisión de su anterior líder, Albert Rivera -tras el fracaso electoral en 2019, cuando pasó de 57 a 10 escaños-, Cs también se sometió a unas primarias. Fue el 8 de marzo de 2020, en una contienda que enfrentó a Arrimadas con el exvicepresidente de Castilla y León Francisco Igea. La asamblea estaba prevista para poco tiempo después, pero la pandemia obligó a posponerla a julio de 2021.

Con el calendario fijado ayer, ción del medio centenar de críticos que pertenecen a la plataforma SomosCs, en la que exigen una asamblea extraordinaria y la dimisión inminente de la Ejecutiva. El proceso de refundación, cuyo plazo estaba establecido en seis meses, ya hacía pensar que tendría que celebrarse una asamblea para principios del 2023, única vía para refrendar los postulados cuestionados.

SomosCs respondió, con una nota, que la intervención de Arrimadas "demuestra nuevamente una huida hacia adelante y que la dirección sigue atrincherada sin asumir responsabilidad alguna por la delicada situación que atraviesa nuestro proyecto político", y reafirma su plan de reunir el número de firmas necesario para forzar la convocatoria de la asamblea con anterioridad. Es necesario un tercio de los militantes, por lo que además solicitan nuevamente la cifra exacta de inscritos. La dirección nacional afirma que el dato es de 12.000 afiliados, pero los cálculos internos y a la luz de los últimos presupuestos del partido, la cifra rondaría los 10.000. Para SomosCs, el cálculo real es de en torno a 6.000.

Hasta la celebración de la asamblea, el partido tiene que materializar las propuestas que se debaten en el proceso de escucha activa. Una consultora externa entrará en acción este otoño.

Además, Arrimadas avanzó que se van a celebrar varios "hitos públicos en los que se visibilicen los pasos" y en los que se anunciarán "algunas de las muestras del proceso". En paralelo, el partido designará sus candidatos para las elecciones autonómicas y locales de primavera, sin esperar a la refundación. Voces discordantes dentro de la formación aseguran que hay municipios en los que no hay dirigentes que quieran ir en las listas de Cs, sino que pretenden formar plataformas independientes o integrarse en otros partidos. El 15 de julio, medio centenar de alcaldes de Cs se reunieron en Paracuellos del Jarama (Madrid) en un cónclave paralelo a los organizados por el partido. Entre las conclusiones del acto, se pedía una asamblea extraordinaria para este mes.

ANALISIS / ORIOL BARTOMEUS

### No es país para liberales

i se cumplen los pronósticos de la encuesta de 40dB. que se publicó ayer en estas páginas, Cs habrá completado su ciclo vital en la próxima convocatoria electoral general, prevista para finales de 2023, en la que se espera que la representación parlamentaria de los naranjas quede reducida literalmente a la mínima expresión. Antes, muy probablemente, Cs perderá la representación que aún le queda en ayuntamientos y parlamentos autonómicos, a tenor de la tendencia en aquellas comunidades que han ido celebrando elecciones en los últimos años.

Según el barómetro de 40dB., hay más votantes de Cs que tienen intención de optar por el PP en unas futuras elecciones generales que los que volverían a votar a la formación de Arrimadas. Más de medio millón del millón y medio cosechado por Cs en noviembre de 2019, que se sumarían al medio millón que va hizo el mismo camino entre las convocatorias de abril y noviembre de ese año.

Culminaría así el periplo de Cs desde que en enero de 2015 se lanzó a la conquista del país desde su cuna catalana, con una propuesta de regeneración de la vida política, en sintonía con las tendencias de fondo dominantes en una parte importante de la ciudadanía, con un peso determinante por parte de las nuevas generaciones, las hijas e hijos de la democracia que desertaban de los dos partidos, PSOE y PP, que habían dominado el escenario hasta ese momento.

El éxito de Cs en 2015 (tres millones y medio de votos) se había empezado a gestar dos años antes, cuando este periódico publicó, en enero de 2013, los ya famosos papeles de Bárcenas, que confirmaban que la

gangrena del PP llegaba hasta la mesa de su comité ejecutivo. Es a partir de entonces cuando un núcleo creciente del voto popular empieza a abandonar el partido, refugiándose primero en la abstención y la indecisión para luego engrosar las filas de Cs. Entre enero de 2012 y enero de 2014, el PP pierde casi cinco millones de votos, que son los que conformarán la base de Ciudadanos en las generales de 2015.





Albert Rivera, en la noche electoral del 28 de abril de 2019. / CARLOS ROSILLO

PP que, después de unos años, han ido volviendo a su antigua fidelidad limpios de polvo y paja.

Ciudadanos no habría sabido estructurar un polo reformista más allá de las proclamas genéricas de sus líderes, lo cual no deja de ser una lástima a la vista de que la prometida regeneración del sistema político ha quedado ahogada por la polarización y la imposibilidad de generar una mayoría transversal para sacarla adelante. Imposibilidad que el propio Cs ayudó a construir llevado por el espejismo de convertirse en el primer partido de la derecha.

La práctica desaparición de Ciudadanos que vaticinan todas las encuestas deja en el aire la sensación de oportunidad perdida. Y no solo porque se escapó la posibilidad de un aggiornamento del sistema y, con él, la oportunidad de conectarlo con las nuevas generaciones, sino porque posiblemente hoy más que nunca es necesaria una propuesta liberal, capaz de unirse al bloque progresista para limitar el poder de los cárteles que desvirtúan la lógica de mercado en sectores tan esenciales como los combustibles o la energía.

Claro que una opción liberal de este tipo no se ha dado nunca en España, donde desde hace décadas la etiqueta liberal la lucen personajes como Esperanza Aguirre o Isabel Díaz Ayuso.

#### **ESPAÑA**



El avión Cessna 551, fotografiado en el aeropuerto de Palma el 21 de noviembre de 2020. / JAVIER RODRÍGUEZ

El piloto, que viajaba con su mujer, su hija y el novio de esta, era dueño de una empresa alemana de aeronaves privadas

## El último vuelo de la familia Griesemann

En la torre de control del aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) estaban acostumbrados ya a ver estacionado el avión Cessna 551 de Karl-Peter Griesemann. Este empresario alemán, especializado en vuelos privados y medicalizados, de 72 años, y su mujer, Julianne Griesemann, de 68, vivían a caballo entre una impresionante villa de la urbanización Atlanterra, en Tarifa (Cádiz), y Colonia, su ciudad de residencia en Alemania. El mediodía del domingo, en el aeródromo jerezano, el hombre se puso a los mandos de

JESÚS A. CAÑAS, Cádiz su jet para viajar a Alemania, acompañado de su hija Lisa, de 27 años, y el novio de la joven, Paul Föllmer, un año menor. "Verles embarcar con sus perritos, los juguetes para sus nietos, despedirte con normalidad de ellos y luego enterarte de que eres una de las últimas personas que los ha visto es un palo enorme", apunta uno de las personas que asistió a la familia horas antes de su aeronave cavera en el mar frente a las costas de Letonia.

> Griesemann era un piloto experimentado, especialmente en la ruta que emprendió el domin-

go. "Viajaban tres o cuatro veces al año por aquí, en Navidades, Semana Santa o verano", apunta la misma trabajadora, que pide mantener el anonimato, y que conocía al empresario de atenderle desde hacía cinco años. En Jerez aún se preguntan qué pudo provocar la despresurización de la cabina que Griesemann dijo sufrir cuando el avión se encontraba en pleno vuelo. Fue la última comunicación, según aseguran fuentes cercanas al caso. Luego, el avión cambió de rumbo dos veces, primero sobre París y luego sobre Colonia (el que debía ser su destino), antes de dirigirse en línea recta hacia el mar Báltico, pasar cerca de la isla de Gotland (Suecia) y terminar por perder velocidad y altitud a las 19.37, cuando la web de seguimiento de vuelos Flightradar24 dejó de recibir información del aparato cuando estaba a 2.100 pies de altura (640 metros).

Un portavoz del servicio de rescate sueco confirmó el desenlace la noche del domingo: "Hemos tenido constancia de que la nave se ha estrellado al noroeste de la ciudad de Ventspils, en Letonia. Ha desaparecido del radar". Para entonces, aviones militares españoles, franceses, alemanas se habían aproximado a la aero-

Los aviones que se acercaron al 'jet' no consiguieron ver a nadie en la cabina

Los ocupantes del aparato están oficialmente desaparecidos

nave. Cuando se acercaron lo suficiente para inspeccionarla, no consiguieron ver a nadie en cabina, ni comunicarse con el avión de 14,39 metros de longitud, una envergadura de 15,90 metros y registrado en Austria. Mientras la investigación del suceso echa a andar -aún con la duda de qué país la dirigirá-, en el aeropuerto gaditano se preguntan qué puede haber fallado. "Quizás él se quedó inconsciente porque no le dio tiempo a ponerse la mascarilla y el avión continuó con el piloto automático", plantea la empleada.

La empresa de la que Griesemann era propietario, Quick Air, con sede en Colonia, estaba especializada en vuelos privados y medicalizados. La compañía dispone de 11 aviones ambulancia, según indicaba en su web, que este lunes dejó de estar operativa. Quick Air era la última aventura empresarial del septuagenario, que también fue responsable de Griesemann Gruppe, una compañía con más de 1.600 trabajadores en Alemania, Austria y Países Bajos especializada en construcción de plantas industriales, que ahora gestiona uno de los tres hijos que tenía el matrimonio, según asegura el medio local de Colonia Kölner Stadt-Anzeiger.

#### Matrimonio conocido

El matrimonio era muy conocido en la zona de las villas de Atlanterra, una urbanización cercana a la localidad de Zahara de los Atunes (Barbate, Cádiz), aunque dependiente de Tarifa. Allí, encaramada a una loma con impresionantes villas al mar, los Griesemann tenían desde hace décadas una finca conocida como Hoyo del Toro. Tan asiduo era el matrimonio a Atlanterra que una vecina los recuerda como "uno de los primeros alemanes" en asentarse en una zona que es famosa por la importante presencia de la comunidad germana.

Desde que la pareja recaló en la zona hace tres décadas, visitaba con asiduidad su villa en Tarifa en soledad, "otras veces acompañados por sus hijos y nietos". Casi siempre usaban el enlace aéreo de Jerez de la Frontera, gracias a su avión privado. Fue el caso del viaje accidentado que compartía con Lisa, la menor de sus vástagos, y el novio de esta. La joven, de 27 años, era aficionada a la hípica y hace algo más de un año adquirió junto a su pareja una finca de más de 19 hectáreas cerca de Bonn, según contó ella misma en mayo de 2021 al medio alemán Bild.

Ahora, los ocupantes de ese vuelo están oficialmente desaparecidos. Sin apenas esperanzas de encontrar supervivientes, solo la investigación del suceso podrá determinar qué ocurrió para que uno de esos viajes rutinarios de los Griesemann entre Atlanterra y su Colonia de residencia acabase en una caída al mar.

## Una mujer, rescatada tras pasar seis horas en el mar en Barcelona

Los expertos ven "sorprendente" que la bañista no sufriera lesiones

BERNAT COLL, Barcelona Ni hipotermia, ni dificultades respiratorias ni impacto psicológico. La bañista rescatada la madrugada de ayer tras pasar más de seis horas en el mar en Barcelona fue dada de alta del hospital del Mar pocas horas después en perfecto estado tras ser sometida a observación. La mujer, de 29 años, había salido a nadar pasadas las nueve de la noche del domingo de la playa de Sant Miquel y un barco de mercancias, el Medi Sidney, la avistó a las cuatro de la madrugada de ayer a 4,4 millas (más de 7 kilómetros) de donde salió, según informó Salvamento Marítimo. Los expertos admiten que su buen estado físico es "sorprendente" tras haber pasado tantas horas en alta mar en plena noche.

El aviso de su desaparición lo dieron otros bañistas el domingo, cuando explicaron que una mujer había salido a nadar sobre las nueve de la noche y una hora después no había regresado. En la arena la esperaba su perro, y seguían sus pertenencias, sin que nadie supiese nada de ella. Los Mossos, la Guardia Urbana, los Bomberos y el Sistema de Emergencias Médicas acudieron al lugar, y también se activó Salvamento Marítimo y el servicio marítimo de la Guardia Civil. La búsqueda se alargó hasta las dos de la mañana, cuando se suspendió pa-

ra reanudarla al día siguiente. A las cuatro de la mañana, aproximadamente, el Medi Sidney encontró a la mujer cerca de la entrada del Puerto de Barcelona, en una zona de unos 40 metros de profundidad. Se acercó al buque nadando, la oyeron gritar y la lanzaron un salvavidas, según Salvamento Marítimo. La mujer contó entonces que la corriente la arrastró mar adentro.

Su buen estado físico sorprendió a los sanitarios del hospital del Mar que la atendieron. La propia mujer había rechazazo ir al hospital tras ser auxiliada porque se sentía bien, dijo, pero finalmente pasó unas horas en observación. Allí fue sometida a diferentes exámenes físicos y psicológicos y le dieron el alta antes del mediodía. Entre pasillos, los sani-

tarios admiten que su historia y sus explicaciones sobre las corrientes marinas "son sorprendentes". Emili Garcia, investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Cataluña, confirma que las corrientes del litoral barcelonés se desplazan tradicionalmente de norte a sur, la dirección de la bañista. "Existen zonas de remolinos, pero la tendencia habitual es esta", explica.

"Este es un caso extraño", admite Fernándo Sánchez, formador de socorristas. "Estar nadando seis horas en el mar y sobrevivir sin apenas una hipotermia es sorprendente". Sánchez da algunas pistas de lo que pudo hacer la bañista para sobrevivir: "La posición más neutra es la de la estrella de mar y boca arriba, pero incluso así hay gasto energético".



#### COLECCIÓN 'CUENTOS CLÁSICOS'

Comparte con tus hijos un momento mágico con los cuentos y fábulas de siempre en una preciosa edición con tiernas ilustraciones. Al final de cada cuento, los niños se divertirán con la sección de juegos y actividades, pensada especialmente para ellos.

Consigue la colección en tu quiosco o en colecciones.elpais.com

#### **ENTREGAS:**

Caperucita Roja | Blancanieves y los siete enanitos | Los tres cerditos Hansel y Gretel | El patito feo | La Cenicienta | Ricitos de oro La bella durmiente | El gato con botas | La sirenita Y muchas más... DOMINGO 11
CAPERUCITA
ROJA
GRATIS
CON EL PAÍS

PARA MÁS



#### COMUNIDADES



El mosaico, incrustado en una mesa del siglo XIX, en la galería Carlton Hobbs, en Nueva York. / GONZALO FERNÁNDEZ-TURÉGANO

La pieza, del siglo III, acabó en la galería Carlton Hobbs de Nueva York tras una larga peripecia. Un colectivo recoge fondos para comprarla y devolverla a Galicia

## Objetivo: evitar que el mosaico de Nigrán acabe en un rancho de Texas

SILVIA R. PONTEVEDRA, Nigrán Más allá de las enciclopedias Salvat o Espasa, en Vigo y alrededores los niños del baby boom de los setenta mataban horas muertas contemplando las fotos en blanco y negro de un libro gordo con tapas verdosas. Vigo en su historia, editado por la caja de ahorros municipal, que ya no existe, era la lectura favorita de Gonzalo Fernández-Turégano. Aquel crío de la cosecha del 76 que ahora es abogado, ejecutivo de banca y amante del arte afincado en Madrid, solía entretenerse en casa de sus tíos con este volumen de 676 páginas; y una y otra vez quedaba hechizado entre la 49 y la 53. Ahí era donde le esperaban siempre un mújol y un par de almeias trazadas con teselas que hoy sabe que son de colores. Los animales flotaban sobre un fondo oceánico representado con moscas de agua, el mismo símbolo (líneas superpuestas, rematadas con una especie de bigote) hallado en otros mosaicos ibéricos de temática marina. El texto que acompañaba en el libro la imagen del Mosaico Romano de Panxón (Nigrán, Pontevedra) recogía explicaciones del arqueólogo Fernando Acuña Castroviejo.

Según el especialista, en una fecha anterior a 1850 la familia Puga de Nigrán había descubierto casualmente este vestigio del siglo III durante unas obras en su parcela al borde del mar; el mosaico era mucho mayor, pero los Puga salvaron de la destrucción un solo fragmento, encargando una mesa de tijera, al estilo romano, para encastrarlo; luego vendieron el mueble a un gran coleccionista de Tui, Ricardo Blanco Cicerón, y más de un siglo después, en el año 2000, la pieza reaparecía en Castellana Subastas (Madrid). La compró por algo menos de dos millones de pesetas un pujador danés y, en 2012, el mosaico ya había cruzado el Atlántico desde Londres y estaba en la galería de antigüedades neoyorquina Carlton Hobbs. Pero en su lugar de origen se le había perdido la pista. Hasta que en 2018, buceando en catálogos de casas de arte en internet, a Fernández-Turégano le vinieron a saludar a la pantalla aquel pez tan serio y las almejas del libro de su infancia.

"Lo vi por casualidad, estaba

en venta", cuenta el redescubridor de esta joya. "En un viaje a Nueva York quedé con Carlton Hobbs para ir a verlo. No tenía ni idea del origen, aunque el entonces conservador de arte romano del Metropolitan Museum, Carlos Picón, lo había identificado como un mosaico lusitano del siglo III. Le comenté que me interesaba repatriarlo, y me dijo que si era para exponer estaba dispuesto a rebajar el precio, de 75.000 a 58.000 dólares".

Fue después cuando un grupo de vecinos y personas afectivamente vinculadas a Nigrán -un paraíso marinero al sur de Vigo que desde hace medio siglo se mece en brazos de la presión turístiLa propiedad dio dos años a la entidad para recaudar el dinero

El plazo acaba en octubre y solo falta la aportación municipal

Panxón. Fernández-Turégano es vicepresidente primero; su tía, la médica jubilada Pilar Pérez Saavedra, presidenta; y el profesor de Historia de la ESO Gustavo Pascual, vicepresidente segundo. En la entidad también hay navegantes como Diego Torrado, gestores culturales o surfistas como Gony Zubizarreta. En octubre de 2020, este colectivo ciudadano firmó un acuerdo de reserva con la gerente de Carlton Hobbs, Stefanie Rinza, y el marchante especializado en mobiliario de la aristocracia europea de los siglos XVII, XVIII y XIX. Durante dos años, es decir, hasta el próximo octubre, los galeristas se comprometían a no vender el mosaico a nadie y daban margen a la asociación para recaudar fondos. Falta el Ayuntamiento El grupo lanzó una campaña de micromecenazgo y arrancó un

ca y residencial- constituyeron la Asociación para la Repatriación del Mosaico Romano de

compromiso al Ayuntamiento de Nigrán, gobernado por un alcalde licenciado en Historia del Arte, el socialista Juan González. El consistorio aprobó aportar 40.000 euros, y el resto tendría que recaudarlo la asociación. Tal y como aparecía recogido en las bases fundacionales del colectivo, en cuanto la pieza llegase a Galicia sería entregada a la Administración que garantizase su conservación y exposición en un museo que hablase del pasado romano de Panxón, todavía sin explorar.

A finales de agosto, los repatriadores del mosaico anunciaron que el objetivo del crowfunding estaba conseguido, pero lamentaban no tener noticias de la aportación del consistorio. "Solo falta firmar el convenio por el que la asociación donaría al Ayuntamiento la pieza... ¡Esperamos llegar a tiempo y que la mesa no acabe decorando un rancho en Texas!", exclama preocupado Fernández-Turégano: "Nuestro trabajo era el de encender la chispa y después apartarnos a un discreto plano. La gloria de cortar la cinta se la dejamos a los políticos. Suponemos que al alcalde, que sabe de arte, le encantará pasar a la historia como el gobernante que devolvió el mosaico a Nigrán".

Un manuscrito del siglo XIX citado por Acuña Castroviejo afirmaba que el mosaico era mucho mayor. El fragmento conservado (un cuadrado de 85 centímetros de lado) es solo una esquina de una escena en la que, según ese texto, había también una especie de fuertes o "castillos" y unos "muñecos". En el lugar del hallazgo, un peñón rocoso que separa dos playas y cierra el puerto de Panxón, nunca se llegó a excavar. Al contrario, pese al mosaico descubierto y el foso defensivo que se intuye donde ahora prospera la hierba de la Pampa, el lugar, catalogado por la Xunta, quedó encorsetado por edificios, un náutico y un espigón de cemento.

A pocos metros de O Castro afloraron también un taller de alfarería romano, un ara dedicada al dios Mercurio y anforetas que salieron a flote enganchadas en artes de pesca. El mosaico se vincula a alguna instalación relacionada con el agua dentro de una supuesta villa romana o una explotación de los recursos del mar.

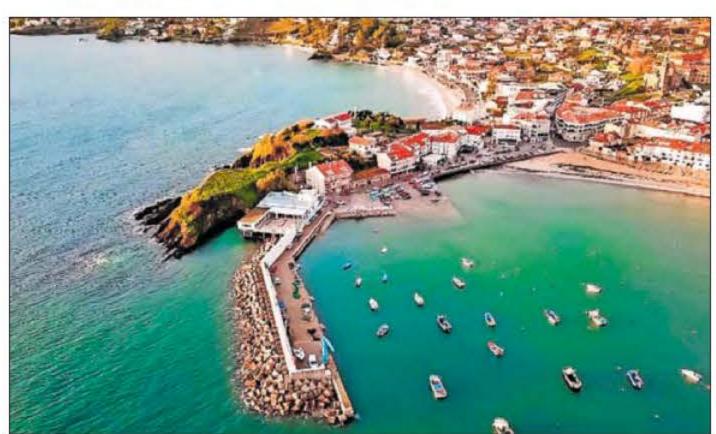

La playa de Panxón, en Nigrán (Pontevedra), en una imagen de la asociación para la repatriación del mosaico.

#### COMUNIDADES

S. R. P., Sober

Dice el alcalde de Sober (Lugo), que en este municipio de la Ribeira Sacra "no es la primera vez ni la última" que aparecen viejos billetes escondidos en casas deshabitadas. "Aquí y en otros muchos sitios" de Galicia, puntualiza el popular Luis Fernández Guitián. Claro que hasta ahora, el afortunado que descubria un tesoro oculto en una viga o en un colchón de lana solía callárselo e ir a cambiar discretamente las viejas pesetas al banco. Esta vez, sin embargo, Toño Piñeiro, natural de Millán (Sober) y residente en la Comunidad Valenciana, donde trabaja desde joven como albañil, decidió contarlo en el diario El Progreso de Lugo, sin calcular ni de lejos la avalancha mediática que se le vendría encima en los días siguientes. Piñeiro, que restaura a golpe de vacaciones una casa que compró en la aldea abandonada de Pousada hace una década, cuenta que ha encontrado este verano cuatro millones de pesetas (24.040 euros) conservados en botes de Nesquik.

Son billetes de 5.000 pesetas de 1979, con la cara del rey emérito aún lozano. Su descubridor los enseña porque ya poco más puede hacer: desde el 30 de junio de 2021 el Banco de España ya no cambia la vieja moneda. En huchas, rendijas, cajones o zulos se han quedado sin cambiar 1.575 millones de euros en pesetas caducadas y no existen excepciones para casos como el de Lugo, en el que el botín perdido equivaldría a más de 24.000 euros. Pero en vacaciones anteriores, Toño Piñeiro reconoce que halló fortuitamente otros cuatro botes de Nesquik, escondidos de dos en dos en diversos lugares recónditos de la casa de piedra que arregla para retirarse -cerca de sus hermanos mayores, que viven en Sober-cuando se jubile. En los primeros hallazgos, el dinero era más antiguo, de los años cincuenta del siglo pasado. Entre los seis cacharros descubiertos en la casa de Pousada, que salieron a la luz repartidos en tres escondites, de momento suman unos nueve mi-

llones de pesetas (54.000 euros). Igual que los billetes de tiemUn vecino de una aldea de Lugo encuentra el dinero al acometer la restauración de su casa

## Nueve millones de pesetas en botes de Nesquik



Una persona mostraba billetes en pesetas ante el Banco de España, en junio de 2021. / FERNANDO ALVARADO (EFE)

pos de la Transición, el diminuto lugar de Pousada, compuesto
por tres casas, quedó congelado
en el tiempo cuando perdió a
sus últimos moradores. "En Sober hay muy poquitas aldeas
completamente abandonadas,
pero esta se vació hace 35 o 40
años", describe Fernández Guitián, enamorado de la historia
local. Según ese cálculo, el antiguo propietario de esta casa con
sorpresa que compró Piñeiro vivió hasta poco después de la fecha de emisión de los billetes.

Ha pasado tanto tiempo que el vecino pretérito es ya una figura borrosa para todos. Según el periódico de Lugo, aquel hombre ahorrador y con evidente poca fe en la banca, que murió sin hijos, era conocido como Manuel do Xentes y compaginaba su empleo en una fábrica de ladrillos con el oficio de tratante

Desde julio de 2021, el Banco de España ya no cambia la vieja moneda

El dueño anterior murió sin hijos y no se recuerda su pasado en el pueblo

de vacas. Para esto, relata El Progreso, no tenía ningún medio de transporte, y acudía a pie a las ferias de toda la comarca. Una hermana de Toño Piñeiro, sin embargo, apunta en conversación con EL PAÍS que tuvo otra ocupación totalmente distinta: "Tengo entendido que era molinero".

Algunos de los fajos, eficazmente conservados en los recipientes del cacao en polvo, aguardaban ocultos en un horno de piedra. Otros, en una artesa en la bodega. Los vecinos dicen que el actual titular de la casa viene "dos o tres veces al año, siempre que tiene vacaciones", para volcarse en la larga rehabilitación de la casa. Piñeiro localizó el inmueble a través de Facebook, mientras rastreaba en internet propiedades en venta en el corazón de la Ribeira Sacra, un espectacular paisaje de cañones fluviales con viñedos, declarado reserva de la biosfera y candidato fallido de España a Patrimonio de la Humanidad, tras su retirada de la carrera en junio

Pero, como dice el alcalde, es-

ta casa del tesoro no es un caso tan insólito en Galicia. Ni siquiera la enorme suma de dinero hallada, esos llamativos nueve millones, bate el récord. Dos forenses explican que, en su trabajo cotidiano, al ir a levantar cadáveres de ancianos fallecidos de muerte natural, en la inspección del domicilio no es una excepción encontrar dinero oculto. A veces aparecen miles de euros ahorrados, céntimo a céntimo, por personas con pensiones bajas y vidas muy austeras. En el lugar de A Saceda (Lucenza, ayuntamiento ourensano de Cualedro) tras el fallecimiento de un vecino que vivía solo y pobremente apareció un puñado de billetes entre dos piedras de la pared. Intrigados por la posibilidad de que hubiese más, los agentes decidieron revisar la casa entera. La tarea les llevó muchas horas: entre los huecos de los muros de mampostería y las viejas ollas de la cocina cosecharon 10 millones de pesetas en billetes diseñados con el retrato de los Reyes Católicos.

#### Otro tipo de tesoros

Otras veces, en lugar de un tesoro económico en moneda trasnochada, la sorpresa que dejan a los vivos los que ya no están aflora en forma de museo arqueológico, o de arsenal de guerra. El Cuerpo Nacional de Policía en Vigo informó ayer del hallazgo en un trastero del centro de la ciudad de unas 20 armas cortas, un fusil automático y otro de pesca submarina, siete granadas, un proyectil, dos cañones de escopeta y abundante munición de varios calibres. Fueron los propios parientes de un militar jubilado, fallecido hace ya 27 años, los que dieron la voz de alarma cuando se disponían a limpiar el almacén de la vivienda.

En 2017, también procedentes de los trasteros de una familia en Vigo, aparecieron en un contenedor de obra 594 hachas líticas y utensilios prehistóricos. Eran la colección reunida en toda una vida por un psiquiatra aficionado a la arqueología, muerto tres años antes. Había piezas del Paleolítico y el Mesolítico, de entre los 300.000 y los 7.000 años antes de Cristo.

### El juez paraliza la tala del ficus centenario de Sevilla

La medida es "provisional" a la espera de la decisión final, prevista para marzo

JAVIER MARTÍN-ARROYO, Sevilla Otra prórroga más para el ficus centenario de Sevilla y una victoria parcial de los ecologistas. El juez José Pérez, titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 9 de la capital andaluza, paralizó ayer la tala del ejemplar, de 110 años y declarado Bien de Interés Cultural (BIC), al aten-

der la medida cautelarísima planteada contra la autorización de la tala otorgada por el Ayuntamiento a la parroquia de San Jacinto.

El magistrado aclara que es una decisión provisional, ya que atiende la medida cautelarísima requerida por la Asociación Multisectorial de Jardinería Andaluza (AMJA) contra la tala. El derribo

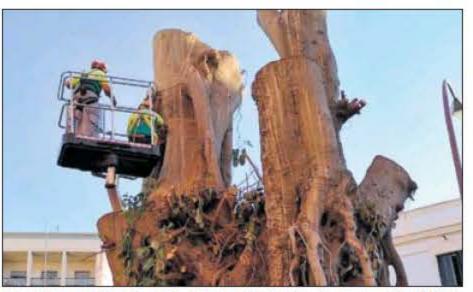

Operarios municipales aplicaban tratamientos de protección al ficus centenario de Sevilla el 22 de agosto, en una imagen del Ayuntamiento.

del ficus ha sido accidentado desde el principio: hace tres semanas la parroquia activó a los operarios con las motosierras y los ecologistas pidieron al juez que lo parara, pero este tardó 48 horas en decidir, y la iglesia ya había eliminado el 70% de su estructura.

Ahora el magistrado ha decidido aceptar la medida cautelarísima, y tumbar los argumentos de los dominicos dueños de la iglesia, que pidieron rematar la tala. El Ayuntamiento se limitó a informar al juez de que el árbol ya no era un peligro para los ciudadanos por caída de ramas, que habían sido removidas, y evitó mojarse y pedir que se mantuviera en pie o se eliminara.

El juez argumenta en su auto del viernes, comunicado ayer, que "la razón fundamental de la medida cautelar es asegurar la efectividad de la sentencia que se dicte en el recurso contencioso-administrativo". La tala del ficus, añade, "dejaría sin objeto el recurso que nos ocupa, como es notorio, puesto que una vez talado, si la sentencia fuera favorable a los intereses de la asociación recurrente, no podría replantarse el árbol en las condiciones que actualmente tiene".

El juzgado tomar una decisión sobre el asunto en marzo.

#### SOCIEDAD



Varios alumnos durante la hora de la comida en el colegio el Grau de Valencia, en el curso pasado. / MÒNICA TORRES

## Los comedores escolares se topan con la inflación tras la pandemia

Los precios de los menús, por debajo del mercado y en muchos casos paralizados, ponen en riesgo la calidad de los platos y la subsistencia de las empresas de 'catering'

EVA SAIZ, Sevilla Las empresas de catering escolar apenas han podido empezar a disfrutar de la ansiada nueva normalidad después del impacto que supuso para ellas la pandemia, con el cierre repentino de las aulas en marzo de 2020 y la reapertura del servicio de comedor con muchas restricciones, la contratación obligada de un mayor número de monitores y muchos menos niños sentados a la mesa. Ahora, acto seguido, el azote de la inflación, traducido en un incremento exponencial de la cesta de la com-

pra y de los suministros para cocinar los alimentos y transportarlos, les ha obligado en el arranque del nuevo curso a trastocar sus planes para garantizar la calidad de unos menús cuyo precio de coste no solo está por debajo del de mercado, sino que, en muchos casos, lleva años congelado.

"Estamos preocupados", reconoce Vicent Mañes, presidente de Fedeip, la federación que agrupa a los directores de centros públicos de educación Infantil y Primaria. "Si el precio no se modifica y las empresas, además del servi-

cio de menú, tienen que ocuparse del de monitores y suben los precios, es dificil que la calidad de los productos que se ofrecen sea la misma", sostiene. Los padres también comparten esa preocupación, como trasladan desde la Comisión de Comedores de Ceapa, que agrupa a las familias con alumnos matriculados en centros públicos. "Si las empresas concesionarias no suben el precio al usuario por algún otro lado, tendrán que optimizar costes, y seguramente lo harán aumentando ratios o en materia prima".

"En el sector estamos terriblemente preocupados", dicen desde la patronal

"Hay que evitar la tentación de recurrir a los precocinados", apunta una doctora La calidad de los alimentos no peligra, aseguran las empresas y servicios de comedor consultados, pero lo que está en riesgo en muchos casos es su propia supervivencia a medio y largo plazo.

#### Mantener la dieta

"En el sector estamos terriblemente preocupados. Esta situación no afecta solo a las pequeñas y medianas empresas, es algo generalizado", advierte María López, portavoz de Food Service España, la patronal de la restauración colectiva, para la que el segmento de los comedores escolares supone el 34% del total de su actividad. "Parte de nuestros asociados nos han comunicado que no van a poder seguir estas condiciones más allá de Navidad y otras están escuchando ofertas de otras multinacionales, lo que supone que también están en riesgo de desaparecer", asegura. La pandemia ya terminó con el 5% de las empresas de catering para colegios integradas en Food Service, reconoce su portavoz.

"La pérdida de poder adquisitivo y el alza de los precios de los alimentos más saludables pueden influir negativamente en la calidad de la dieta y quienes más expuestos están a las patologías nutricionales como la obesidad son los niños de familias que se encuentran en los niveles socioeconómicos más bajos", alerta la doctora Rosaura Leis, coordinadora del comité de nutrición y lactancia materna de la Asociación Española de Pediatría. Leis aboga por "mantener la dieta mediterránea y atlántica en los menús de los comedores con productos de temporada, pero sustituyendo los pescados por otros más baratos, aumentar los guisos y los platos de cuchara". "Hay que evitar la tentación de recurrir a la comida precocinada o a los fritos solo porque vayan a ser más baratos".

Desde la patronal, Martín insiste en que ninguno de sus asociados se plantea rebajar la calidad del menú. "Podremos optar por sustituir un pescado por otro, una legumbre por otra o espinaca por acelga, pero las familias de alimentos no se van a alterar", advierte la portavoz, que apunta a que las exigencias en materia de nutrición de las autonomías tampoco dejan margen para readaptar los menús.

Ocho millones de estudiantes y 700.000 profesores retoman las clases con el reto de aplicar los nuevos currículos

## Los alumnos catalanes estrenan el curso sin medidas anticovid

L'Hospitalet de Llobregat
Más de ocho millones de alumnos de enseñanzas no universitarias y más de 700.000 profesores,
desde infantil hasta FP, empiezan el curso en España sin las
restricciones provocadas por la
pandemia de covid. Pero también
sin buena parte de los profesores
de refuerzo que traían aparejadas, y en el que se empezarán a
aplicar, además, los nuevos cu-

IVANNA VALLESPÍN

rrículos adaptados a la última reforma educativa, la Lomloe. De forma escalonada, y hasta el próximo día 15, el resto de comunidades seguirán los pasos de Cataluña, que este año, por primera vez, ha inaugurado la apertura de puertas de los colegios. Unos 700.000 alumnos de infantil y primaria comenzaron ayer; los de secundaria lo harán mañana.

El curso arranca con más normalidad que otros años, tras la desaparición de todas las medidas de protección por la covid. Pero será un año cargado de novedades: se empezarán a implantar los nuevos currículos escolares, que indican qué y cómo se estudia, y vienen definidos por un modelo de enseñanza por competencias donde las materias que enseñarán de forma más transversal. En Cataluña también se estrena la reducción generalizada de ratios en infantil 3 (etapa de 3 años) para evitar tener que cerrar aulas con la caída demográfica; la gratuidad total de infantil 2 en la pública y parcial en la privada; y la retirada, de momento, del 25% de castellano en las aulas en los 27 centros que la aplicaban, tras la orden enviada por Educación, pero que los tribunales no han validado.

Ya sin mascarillas, los alumnos de la escuela Maria Miret de L'Hospitalet de Llobregat iniciaban un curso especial. Las familias coincidían en que lo más importante de su lucha, tras la subrogación realizada por la Generalitat, ha sido poder mantener la misma comunidad: los alumnos son los mismos y los profesores también. "Estamos muy motivados e ilusionados. Y con muchos nervios, como los niños. Es como cambiar de trabajo, pero con los mismos compañeros", apuntaba una maestra.

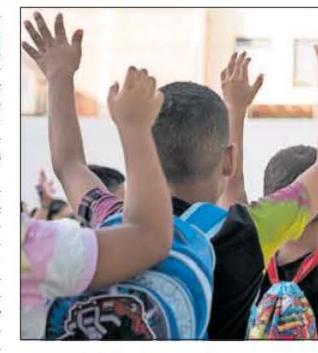

En marzo de 2021, los titulares de la escuela Acadèmia Cultura comunicaban a las familias el cierre del centro porque el arzobispado, propietario del edificio, reclamaba las instalaciones tras

#### SOCIEDAD

#### Ventajas de los productos de proximidad

La Plataforma de Comedores Escolares lleva años reclamando cambios estructurales encaminados a la autogestión. "Con la huelga de transportistas, los únicos que garantizaron el suministro de productos fueron los comercios de proximidad y tras la guerra de Ucrania quienes menos han sufrido han sido los productores autóctonos. Esto debería servir a las administraciones para la reflexión sobre un cambio definitivo de modelo de los comedores escolares", indica su portavoz, Genaro Delgado. Desde su plataforma se aboga porque en los pliegos de los concursos prime la calidad sobre el precio para que las pequeñas y medianas empresas de restauración se animen a presentarse a las licitaciones, garantizando así su propia subsistencia.

En España hay distintos modelos de gestión de los comedores públicos y el que predomina es el de la subcontratación a empresas, una opción por la que se decanta el 64% de los colegios. En Galicia, sin embargo, prevalece la gestión directa a través de tres modalidades -la Xunta, los municipios y las Ampas-. El concello de Ames (Coruña) se ha convertido en un ejemplo de autogestión en la que la localidad tiene el control absoluto sobre la calidad y la distribución.

Las empresas —normalmente las grandes compañías— que pueden diversificar y ofrecen sus servicios de catering a más ámbitos que el escolar, pueden amortiguar mejor el impacto del alza de los precios, reconocen desde Food Service. Y, como advierte Mañes, "en las comunidades donde las contrataciones no están centralizadas también hay cierto margen para que las administraciones se hagan cargo del gasto de comedor que es deficitario para los responsables de ofrecerlo". Las licitaciones desiertas o la po-

un conflicto económico. Dos meses más tarde, la Generalitat se comprometía a rescatarlos e integrar el centro en la red pública. Educación acabó cediendo, el centro ha pasado a ser público y sibilidad de que las empresas concesionarias suspendan el servicio de comedor también preocupa a las familias, de acuerdo con Ceapa. "Nos podemos encontrar con concesionarias que dejen el servicio o que aumenten al precio máximo, mientras que las becas de comedor mantienen las cantidades de cursos anteriores".

Los precios de los menús de los centros públicos en España oscilan entre los 3,5 euros de Asturias y los 6,50 de Baleares, según los datos del curso pasado recopilados por Ceapa. En los últimos meses, el precio del aceite ha subido un 56%, la patata un 20%, el pollo un 16%, los cereales con los que se elabora el pan y la pasta un 17% y los de la electricidad para calentar el horno o mantener fríos los menús elaborados o la gasolina para transportarlos tampoco dan tregua. El de los menús de los centros públicos, sin embargo, apenas ha oscilado y en algunas comunidades autónomas, como la de Madrid o Aragón, llevan congelados desde hace ocho años. Según cálculos de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), el comedor cuesta este curso 99 euros al mes en centros públicos, 131 en concertados y 138 en privados.

La patronal ha reclamado a las administraciones públicas responsables de la contratación de los servicios de comedor que revisen los precios de los contratos, apelando a la Ley de Contratación del Sector público, como en su momento hicieron las constructoras cuando el alto precio de los materiales amenazaba con paralizar cientos de obras públicas. Andalucía, Baleares, Cataluña, Cantabria o Galicia se han avenido a una revisión al alza de los precios de los menús. "Aunque solo se traduzca en una subida de varios céntimos, supone un balón de oxígeno para las empresas, que garantiza al menos su estabilidad", indica Martín.

En algunos casos, como Andalucía, la revisión al alza de los precios del menú en 20 céntimos se concretó en cursos anteriores dentro de la estrategia de compensar 12 años de congelación y recuperar las cocinas en los propios centros, una medida que abarata costes, fomenta el consumo de proximidad y es más sostenible y saludable.

Alumnos de la escuela Maria Miret, ayer en su primer día de curso. / GIANLUCA BATTISTA

los alumnos de primaria se han trasladado a unos módulos prefabricados en un solar donde la Generalitat les ha prometido construir una nueva escuela.

El adelanto del inicio de las clases en Cataluña desencadenó un profundo conflicto entre Generalitat y sindicatos, en el que estos desempolvaron una lista de reivindicaciones laborales, de mejoras del sistema y de reversión de los recortes. La tensión se tradujo en siete días de huelga desde marzo y finalmente se solucionó la semana pasada, después de que el Departamento de Educación aceptó reducir a los docentes una hora lectiva semanal y contratar a 3.500 profesores nuevos.



Labores de extracción en el OS35 durante la jornada del domingo, en una imagen distribuida por Gibraltar.

## Gibraltar da por extraída la mayor parte del combustible del granelero siniestrado

Los rescatistas creen que puede haber descuadres entre las cantidades declaradas por el buque y las vertidas realmente

JESÚS A. CAÑAS, Cádiz El viento de poniente complicó ayer las labores de extracción y contención del vertido de fueloil que ha provocado el OS35, el granelero semihundido junto a la costa de Gibraltar. Con todo, el capitán del puerto de la ciudad dio ayer por recuperada "la mayor parte del combustible", aunque reconoce descuadres de cantidades con respecto a las declaradas en origen. En el momento del siniestro --ocurrido la noche del 30 de agosto-, el mercante dijo que viajaba, para su autoconsumo, con 255 toneladas de gasóleo, 222,5 de fueloil y 27 de lubricante, según actualizó ayer el Gobierno gibraltareño en un comunicado. De todos esos combustibles, ya se ha conseguido rescatar más de la mitad del fuel, -el más contaminante y complicado de recoger-, el aceite y más diésel del declarado inicialmente (310.000 litros, de los 290.267 litros que la tripulación dijo transportar).

El fueloil bajo en azufre, más contaminante que el gasóleo, es precisamente el que se ha estado vertiendo al mar, desde que el buque se combase por la mitad el pasado miércoles y comenzase a registrar manchas de combustible al día siguiente. Desde ese momento, los equipos de rescate del puerto de Gibraltar y de Salvamento Marítimo español se han afanado en intentar contenerlas y recogerlas con barreras y equipos anticontaminación. Las tareas resultan más efectivas cuando el fuel está contenido que en pequeñas manchas a la deriva. Ya han rescatado de esta forma hasta 21.000 litros de combustible, gracias a una máquina conocida como Skimmer. De ahí que Gibraltar, a través de una empresa del puerto de Algeciras, haya recurrido a un catamarán de Cádiz habilitado con una maEl fuel es el más contaminante y complicado de recoger

Queda por decidir cómo sacar el buque de la zona en la que está varado

quinaria que es capaz de realizar labores de desnatado del petróleo las 24 horas del día en mar abierto y que ya ha recuperado 4.000 litros de la lámina flotante.

Pese a todo ello, las manchas

de vertido han llegado a las costas de Gibraltar y a la playa de Poniente de La Línea de la Concepción, donde la Junta de Andalucía llegó a prohibir el baño, ya restablecido. En el Peñón, se ha detectado contaminación en la Cueva de Gorham, declarada Patrimonio de la Humanidad por ser uno de los últimos lugares habitados por los neandertales. También en Little Bay -donde están las tomas de las desaladoras para el agua corriente de la ciudad-, Sandy Bay, y Catalan Bay —frente a cuya bahia, a 700 metros, se encuentra varado el granelero-. En esta última playa, el viento de poniente llegó a arrastrar las barreras de contención hasta la misma orilla, donde se ha detectado también "una pequeña mancha", según Gibraltar. Ayer lograron restablecer las barreras en su lugar y la Capitanía de Gibraltar se plantea rebajar la declaración de "incidente grave" para poder recuperar las actividades portuarias habituales, detenidas desde hace días.

Los rescatistas ya consiguieron recuperar la mayoría del fueloil del tanque 1 (unas 96 toneladas) y continúan con la extracción del número 2, donde creen que aún queda petróleo. De los 235.154,27 litros declarados por la tripulación del granelero, las tareas han conseguido dar con 124.000 litros que, además de no ser definitivos, pueden estar alterados por la presencia de agua en los espacios bombeados. La Autoridad Portuaria de Gibraltar asegura que las imágenes de drones muestran cómo la mancha de petróleo se ha reducido en las últimas horas.

El varamiento controlado del OS35 se produjo durante la madrugada del martes pasado, después de que el granelero chocase con un metanero fondeado en las inmediaciones del puerto de Gibraltar. La vía de agua de 10 metros de largo por cuatro de ancho en el centro del buque hizo que la Autoridad Portuaria de Gibraltar llevase el barco a Catalan Bay para realizar un varamiento controlado en una zona a 17 metros de profundidad y a algo más de dos kilómetros de la playa de Levante de La Línea. Tanto esa decisión, como la petición de ayuda a Salvamento Marítimo español y la información periódica de las autoridades gibraltareñas, han sido avaladas por distintas autoridades españolas que consideran correcta la coordinación del siniestro.

Cuando los rescatistas consigan recuperar todo el combustible y los aceites, la clave estará en decidir cómo sacar al buque de la zona en la que está varado. Los graves daños, aparentemente, complican su reflotación. De forma paralela, las investigaciones en torno al siniestro ya han comenzado. El viernes, el capitán del barco siniestrado quedó en libertad bajo fianza.

#### SOCIEDAD

ISABEL VALDÉS, Madrid
Poder interrumpir el embarazo
en un hospital público si esa es
la decisión que se ha tomado;
que ningún tribunal pueda preguntar a ninguna mujer si está
segura de haberse resistido lo suficiente en una violación; que el
consentimient<o, la voluntad de
las mujeres y los buenos tratos
sean el centro de las relaciones
sexuales y también afectivas;

que las personas transexuales tengan protegidos sus derechos; que la regla deje de ser un tabú y que cuando lleguen tan dolorosas que sean incapacitantes se reconozca y se ampare esa incapacidad; acabar con el negocio de la trata con fines de explotación sexual que esclaviza a miles de mujeres; perseguir a proxenetas y puteros, a los dueños de los locales donde se da y proteger a las víctimas; o que la corresponsabilidad en las familias tenga un respaldo y una estructura de Estado.

Las anteriores son, condensadas, algunas de las cuestiones que rigen las cinco leyes feministas que el Gobierno tiene sobre la mesa y quiere dejar cerradas antes de acabar la legislatura, a finales de 2023. En distintos puntos de tramitación están las normativas para las personas transexuales, el aborto,

contra la trata, y el proxenetismo. Hasta ahora, ha sido ya aprobada y entrará en vigor en las próximas semanas la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Lo hizo el pasado jueves el Congreso de los Diputados con 205 votos a favor, 141 en contra (84 del PP, 52 de Vox, uno del PNV y cuatro del grupo mixto) y tres abstenciones (dos de la CUP y una de PRC).

La llamada ley del solo sí es sí consagra el consentimiento libre de las mujeres como eje, pone en marcha un itinerario de asistencia integral para las víctimas de violencia sexual e incorpora agravantes como la sumisión química o las agresiones sexuales dentro de la pareja.

La Ley de Libertad Sexual es una de las normas estrella de esta legislatura, pero no la única. El conjunto de todas las que el Ejecutivo tiene en trámite, de aprobarse, posicionará a España como uno de los países con más amparo de derechos, tanto para las mujeres como para colectivos como el LGTBI.

Aquí, un breve repaso a las normativas pendientes.

#### Ley del aborto

¿En qué estado se encuentra? La reforma de la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo salió la semana pasada del Consejo de Ministros en segunda vuelta y fue remitida el Congreso de los Diputados, donde tendrá que darse el debaEl Gobierno intenta sacar adelante las leyes sobre el aborto, las personas trans, la trata y el proxenetismo

## Esprint legislativo para la agenda feminista



Concentración bajo el lema "Aborto libre y educación sexual, un grito global", en septiembre de 2021 en Madrid. / OLMO CALVO

#### De la lucha contra el racismo al plan de corresponsabilidad

Además de las cinco normativas anteriores, Igualdad recuerda que desde sus competencias está también en marcha otra normativa: la Ley orgánica contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. "Se ha iniciado el trámite v ha finalizado va la consulta pública previa", explica una portavoz del ministerio. Y el Plan Corresponsables. "La primera política pública en materia de conciliación", describe la misma portavoz, "que está en marcha y en negocia-

te parlamentario. De ahí tendrá que pasar al Senado y si la aprueba, quedará la sanción del Rey y su entrada en vigor con la publicación en el Boletín Oficial del Estado. De no aprobarse en la Cámara Alta, tendrá que volver al Congreso.

La esencia de la norma. Esta reforma devuelve la capacidad de decisión autónoma para abortar a las mujeres de 16 y 17 años y aquellas con alguna discapacidad, va encaminada a garantizar el acceso desde la sanidad pública, introduce como derecho la salud menstrual y la educación sexual integral en todas las etapas educativas.

ción en los Presupuestos Generales para su ampliación".

Ese plan tiene consignada una partida de 200 millones de euros en los Presupuestos para este 2022, diez más que el pasado año, el primero de su implantación. Su objetivo es ir "hacia la garantía del cuidado como un derecho en España desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres. Desde un enfoque de garantía de derechos universales, al margen de la condición laboral de las personas beneficiarias".

Las normas pretenden blindar derechos de 24 millones de mujeres

En breve entrará en vigor el texto de Garantía Integral de la Libertad Sexual

Para eso, las autonomías son las que ostentan competencias en tres de los cinco ejes en los que el Gobierno estructuró este plan: en la creación de bolsas de cuidado profesional que faciliten la conciliación de familias con hijas e hijos menores de 16 años, en el fomento del empleo y en la certificación de la experiencia profesional de cuidado no formal. Los otros dos, "la sensibilización en materia de corresponsabilidad y la elaboración de un mapa estatal de cuidados que facilite el acceso a la información en materia de cuidados y un banco de buenas prácticas que facilite la orientación de la política pública", queda en manos del Gobierno.

#### 'Ley trans'

¿En qué estado se encuentra? El pasado 27 de junio, la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI fue remitida al Congreso. Al igual que la ley del aborto, tendrá que tener el correspondiente debate en el Parlamento, pasar después al Senado y, si la Cámara Alta la aprueba, quedará la sanción del Rey y su entrada en vigor con la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Si no, tendrá que volver al Congreso.

La esencia de la norma. Incluye la autodeterminación de género (que una persona pueda cambiar de nombre y sexo en el DNI solo con su voluntad), que ha sido el quid de todas las tensiones que se han producido alrededor de esta ley: generó los primeros debates entre los socios de Gobierno, abrió una brecha en parte del movimiento feminista, la objetaron el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también el Consejo de

> Estado —los órganos consultivos por los que deben pasar los anteprovectos de lev-. Aun así, el Ejecutivo la ha mantenido intacta, con supuestos por edad. Es decir, se permite el cambio de sexo legal a partir de los 12 años, por tramos de edad: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial.

#### Ley contra la trata

¿En qué estado se encuentra? El borrador sigue en negociaciones entre los socios de Gobierno. El Ministerio de Igualdad confirma que el texto de la Ley Integral contra la trata con fines de explotación sexual sigue en manos del Ministerio de Justicia: "Tiene la propuesta de Igualdad desde enero de 2022", explicaban fuentes de Igualdad la se-

mana pasada.

La esencia de la norma. Lo que se conoce hasta ahora es que la normativa tendrá en el centro a las víctimas, sus circunstancias y contará con las herramientas para protegerlas. Prevención, persecución del delito, protección de las víctimas y su reparación y reinserción son los ejes que explican siempre desde el departamento de Irene Montero.

#### Ley contra el proxenetismo

¿En qué estado se encuentra? El pasado 7 de junio, el Congreso dio luz verde a la proposición de ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas con el apoyo del Partido Popular y el mayoritario, pero roto, de Unidas Podemos. Con 232 votos a favor, 38 en contra (entre ellos ERC y la CUP) y 69 abstenciones (entre las que han estado los diputados de EH Bildu, PNV y Vox). Así, se aprobó el primer paso del trámite que se requiere para avanzar en esta proposición.

El proyecto se encuentra hasta mañana en la fase de presentación de enmiendas por los grupos parlamentarios.

La esencia de la norma. Perseguir penalmente el proxenetismo, a los proxenetas, a los dueños de los locales donde se da, y proteger a las víctimas a través de una reforma del Código Penal. Martes 6 de septiembre de 2022

#### SOCIEDAD

ELPAÍS 27

Los principales problemas son la difusión de datos a farmacéuticas y a la policía, y las noticias inesperadas

## El riesgo de hallar secretos del pasado en el ADN

ISABEL RUBIO. Madrid El negocio de los test de ADN para conocer el origen de los ancestros está en auge, según un estudio publicado en la revista JAMA Insights. Estas pruebas, a las que se han sometido más de 26 millones de personas en todo el mundo, prometen al usuario la posibilidad de conectar con nuevos familiares y conocer su predisposición genética a enfermedades como el cáncer. Pero tienen limitaciones. Además de que algunos resultados pueden ser imprecisos, hay investigaciones que subrayan que la mayoría de las políticas de privacidad son deficientes. ¿Debería un usuario pensárselo dos veces antes de compartir su material genético con una compañía privada?

Estas pruebas, que parten de un precio de 50 euros, comparan el genoma de una persona con un conjunto de individuos de "referencia" de diferentes poblaciones, según afirma Joseph Pickrell, CEO de Gencove.

Además de señalar de qué regiones geográficas supuestamente proviene una persona, los resultados en ocasiones indican qué rasgos puede tener en función de sus genes. Los resultados pueden ayudar a algunas personas a contactar con parientes, a veces incluso con una relación tan lejana como primos cuartos o quintos, según el estudio. Esta información puede ser particularmente útil cuando una persona no conoce su ascendencia genealógica. Por ejemplo, en el caso de algunas personas adoptadas y descendientes de migrantes forzados.

Pero estos tests también pueden revelar información que algunas personas preferirían no saber, tal y como indica Christopher

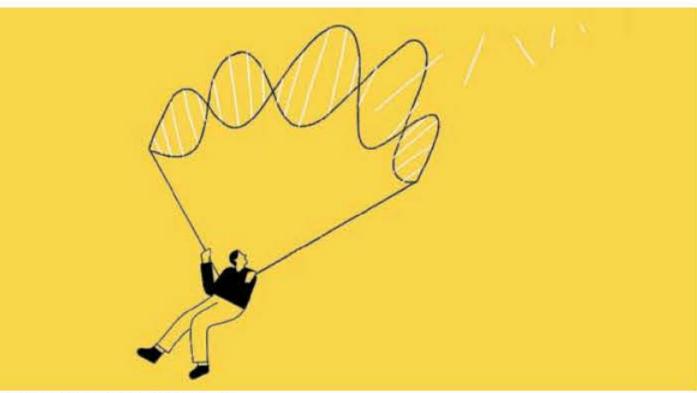

Ilustración realizada por Fran Pulido.

Slobogin, profesor de derecho de la Universidad Vanderbilt. "Por ejemplo, que son de un grupo racial diferente al que pensaban o que tienen medio hermanos o hermanas que no conocían, lo que sugiere que son producto de un banco de esperma o que uno de sus padres tuvo una aventura o un matrimonio anterior", afirma. Algunas personas también han descubierto aspectos de su historia familiar que se mantuvieron en secreto por temor a la discriminación, según Pickrell.

En teoría, algunas pruebas detectan, además, ciertas afecciones de salud hereditarias, como la anemia de células falciformes (un trastorno de los glóbulos rojos) y la fibrosis quística (una de las enfermedades pulmonares crónicas más comunes en niños y jóvenes). También pueden hallar grupos de genes que están relacionados con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas o ciertos tipos de cáncer.

Más allá de los resultados del test, ¿qué supone que una empresa tenga los datos genéticos de una persona? Cada compañía tiene su propia política sobre cómo maneja dicha información.

Hay empresas que comparten datos con farmacéuticas o con las fuerzas del orden, incluso sin consentimiento explícito, según critican algunos investigadores. Slogobin asegura que algunas compa-

ñías suelen vender perfiles de ADN e información personal para investigaciones médicas o de otro tipo. En 2018, la empresa 23and-Me llegó a un acuerdo con una de las farmacéuticas más grandes del mundo, GlaxoSmithKline, por más de 300 millones de dólares para el "desarrollo de nuevos medicamentos". Además, no sería la primera vez que las fuerzas del orden intentan obtener acceso a bases de datos genéticas para resolver un crimen. La compañía FamilyTreeDNA reconoció en 2019 que había cedido datos de sus clientes al FBI. La información genética puede ayudar a identificar o excluir a los sospechosos de delitos.



#### SOCIEDAD

### La pérdida de abejorros perjudica a los cultivos

Cerca del 35% de los polinizadores invertebrados está en peligro de extinción

VICTORIA TORO, Madrid El recurso para explicar la reproducción sexual, aquello de la abejita y la flor, tiene una sólida base teórica. La polinización es una de las estrategias más eficaces de las plantas para perpetuarse. O lo había sido hasta ahora. Pero la progresiva decadencia de muchas de las especies de insectos polinizadores puede llegar a poner en peligro esta exitosa estrategia evolutiva. "Los que trabajamos en esto llevábamos ya tiempo detectando que en los estudios anteriores encontrábamos muchas más especies y que, en este siglo, cada vez hallábamos menos" explica Concepción Ornosa, entomóloga y directora del departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense de Madrid. "En Estados Unidos empezaron a estudiarlo y descubrieron que, entre 2008 y 2013,

abejas, los abejorros, está dedicado un maravilloso libro de divulgación escrito por uno de los mayores expertos mundiales, el británico Dave Goulson, y publicado recientemente en España: Una historia con aguijón. Mis aventuras con los abejorros. En su libro. Goulson alerta de la desaparición de muchas especies de abejorros en el Reino Unido y en el resto del mundo y de la gravedad de este hecho para nuestra propia supervivencia.

Cualquier hecho que ponga en peligro la polinización no es ninguna broma. Según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cerca del 35% de los polinizadores invertebrados, sobre todo abejas y mariposas, y alrededor del 17% de los vertebrados, como los murciélagos, están en peligro de extinción. Y cuando la FAO y muchas otras



Un abejorro durante la polinización. / GETTY

las abejas silvestres habían dis- instituciones alertan de este peliminuido en un 23% y ahí se dispararon todas las alarmas; que desaparezca el 23% de los insectos que polinizan los cultivos es muy serio".

Las investigaciones realizadas alertan tanto sobre la desaparición de especies como sobre la disminución de individuos. Recuerda Ornosa que en 2017 se hizo un estudio sobre insectos voladores en áreas protegidas de Alemania "y se descubrió que, en relación con los 20 años anteriores, había desaparecido hasta el 75% de la biomasa". La biomasa es la cantidad de organismos vivos en un área en un momento concreto. "El estudio era en general sobre insectos voladores, pero la mayoría de los insectos polinizadores son voladores", añade.

"Dentro de los insectos, los mejores polinizadores son las abejas y, entre ellas, los más eficaces son los abejorros porque tienen mucho pelo. Cuando se alimentan en una flor, parte del polen se pega a ese pelo y cae en las siguientes flores que visitan", explica la entomóloga. Precisamente a estas especies de gro, se están refiriendo literalmente al riesgo para la producción alimentaria mundial. Según la organización, más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo depende de alguna forma de la polinización.

La situación es tan seria que muchos países llevan unos años diseñando normas para intentar revertir la situación. La UE puso en marcha en 2018 la Iniciativa sobre polinizadores y en España se aprobó en 2020 la Estrategia Nacional para la Conservación de los Polinizadores. Los beneficios anuales de los cultivos mundiales que dependen de los polinizadores están entre 235.000 y 577.000 millones de euros y, también según la FAO, su cantidad va en aumento. Según recoge la estrategia española, en nuestro país se estima que el 70% de los cultivos para consumo directo humano depende de alguna forma de la polinización.

Las causas de esta situación son variadas: los cambios en el uso del suelo, la presencia de fertilizantes en la tierra, la introducción de especies invasoras, el calentamiento global...



Los agentes de Medio Ambiente, frente a uno de los mamíferos fallecidos, en Palencia. / JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

## Muere la osa que peleó contra un macho en Palencia

Las dos crías también han sido halladas muertas en una caverna

JUAN NAVARRO, Valladolid Un equipo de agentes de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha localizado en las montañas de Palencia, en una caverna a 33 metros de profundidad. los cadáveres de una osa y sus dos crías. El pasado junio un vídeo captó unas imágenes en las que se veía a una osa -que se corresponde con la encontradapeleando con un macho para proteger a uno de sus oseznos. Este acabó muriendo despeñado y la hembra huyó con al menos uno de sus hijos. Los agentes de Medio Ambiente siguieron su rastro, y comenzaron a dejar agua y alimento en la cueva donde se habían refugiado, pero ahora han certificado que los plantígrados fallecieron.

Los cuerpos han sido derivados al Centro de recuperación de animales silvestres, ubicado en Burgos, para determinar con una necropsia cuál ha sido la causa de la muerte y si efectivamente los jóvenes osos son hijos de esa adulta. Los agentes de la Junta han contado con el apoyo de la Fundación Oso Pardo y de los encargados de cuidar del Parque Natural Montaña Palentina, donde se encontraban estos mamíferos.

El pasado 5 de junio unos montañistas contemplaron y grabaron una dura pelea entre dos adultos. El macho, siguiendo una práctica habitual en su especie que consiste en intentar matar a las camadas de las hembras para que vuelvan a estar en celo y reproducirse de nuevo, trató de liquidar a uno de esos pequeños ejemplares. La madre se revolvió y, en la pugna, el oso acabó cayendo despeñado por un precipicio de muchos metros de altura y no pudo sobrevivir.

La hembra sí salió viva del embate y pudo refugiarse junto a la cría atacada en la galería donde Los cadáveres se encontraron en un pozo a 33 metros de profundidad

El entorno está rodeado de simas y galerías por las que caen los animales

sus cuerpos han sido ahora localizados. Los expertos que han estudiado el caso, según ha informado la Junta, detallaron que la osa podría haber sufrido lesiones de gravedad derivadas del grave enfrentamiento, según las muestras de sangre que aparecieron en la zona en la que se la buscaba.

La osa se escondió junto al osezno en una cavidad de acceso muy dificil y los equipos humanos solo han podido este tiempo suministrar alimento y agua a los plantígrados sin saber muy bien las conexiones que podría tener esa galería, pero con la certeza de que se habían refugiado en ese lugar entre desfiladeros abruptos. Esta zona de la Montaña Palentina y de la Cordillera Cantábrica supone uno de los principales hábitats de osos pardos, una especie protegida que en los últimos años ha incrementado su población.

El presidente de la Fundación Oso Pardo, Guillermo Palomero, insiste en que el desenlace -- pese a ser negativo- no deja de ser esperado, "cosas que ocurren en la naturaleza". El ejemplar ya estaba malherido y previsiblemente -reconstruye los hechos el experto- al adentrarse en la cavidad caliza, llena de agujeros "como un queso gruyere", acabó precipitándose por una de las simas y sus cachorros corrieron la misma fortuna. "Al pasar los días sin noticias y estar lleno de simas y galerías se concluyó que podrían estar muertas", expone el naturalista. Palomero albergaba la esperanza de que, pese a que las cámaras instaladas en el exterior de la oguedad no mostraran movimiento del clan, hubiesen encontrado una rendija o salida por otro lado, y que posteriormente pudiesen observarse de nuevo.

La experiencia de Palomero le permite asegurar que es relativamente habitual que en galerías o cuevas calizas de sistemas montañosos aparezcan regularmente toda clase de animales que se despeñan por profundas simas que no han sido capaces de detectar.

"Nos encontramos muchos animales muertos como lobos o cabras montesas y osos, no es nada excepcional", afirma el dirigente de la Fundación Oso Pardo, que a medida que iban pasando las semanas y no había constancia o visualizaciones de los osos, más allá de una pequeña salida que hizo uno de los oseznos poco después de guarecerse en la osera, iba perdiendo la esperanza de volver a ver con vida a la familia.

En Cantabria, ejemplifica, existen varios pozos muy profundos en los que a menudo encuentran toda clase de especies y no por ello se debe considerar, tal y como advierte, una gran amenaza para la subsistencia sino uno de los riesgos naturales que corren estas especies cuando se encuentran en un estado salvaje como es el caso de la Cordillera cantábrica y estos parajes de la montaña palentina, donde son frecuentes los avistamientos de plantígrados o incluso incursiones de los osos en núcleos poblados en busca de comida o colmenas.

#### **CULTURA**

#### FRANCIS FUKUYAMA Ensayista

## "Si pensamos que todo va a ir mal, no haremos ningún esfuerzo"

SERGIO C. FANJUL, Madrid Francis Fukuyama (Chicago, 69 años) responde rápido y ajustado, con precisión cirujana, mientras entrecierra los ojos: se ve que le ha dado muchas vueltas a lo que dice. A principios de los noventa ganó fama mundial por dictaminar el "fin de la historia", después de la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. La democracia liberal había triunfado. En su nuevo libro, El liberalismo y sus desencantados (Deusto), detecta nuevas amenazas al liberalismo clásico que defiende. Por un lado, el neoliberalismo descarriado que demonizó al Estado, acabó con la solidaridad y todo lo fio al empuje individual, lo que generó una desigualdad insostenible. Por otro, las corrientes identitarias desbocadas, tanto la derecha nacionalista conspiranoica como la izquierda demasiado centrada en las minorías. Fukuyama recibe en la sede madrileña de la Fundación Rafael del Pino, donde ayer dio una conferencia.

Pregunta. Cuando hablamos de liberalismo, lo asociamos al centroderecha, aunque si pensamos en los tiempos de la Revolución Francesa, parece estar en el germen de la izquierda.

Respuesta. Tengo una definición muy amplia de liberalismo
que no está relacionada con la
ideología. Es cierto que en Europa el liberalismo se asocia al centroderecha. En Estados Unidos se
asocia con la izquierda. Mi definición dice que es una doctrina que
protege los derechos individuales
y limita el poder del Estado. Puede ser de derecha o de izquierda,
lo importante es el Estado de derecho como fundamento de una sociedad.

P. ¿Cómo desembocó el liberalismo en ese neoliberalismo que usted critica?

R. Llegados los años setenta, había un exceso de regulación estatal. Ahí aparecen políticos como Ronald Reagan o Margaret Thatcher, que intentaron limitar algunas de estas regulaciones y se vieron apoyados por economistas muy prominentes como Milton Friedman, con argumentos más sofisticados para limitar al Estado. El problema es que fueron demasiado lejos. Intentaron socavar todo tipo de actuación estatal. Incluso las necesarias, como regular el sistema financiero. El resultado fue una globalización que aumentó la desigualdad y la inestabilidad del sistema financiero global. Y esto provocó una respuesta populista, tanto por la derecha como por la izquierda.

P. A veces se justifica desde posturas liberales la desigualdad económica. ¿Hasta qué punto está justificada?

R. Creo que siempre tiene que haber equilibrio entre el crecimiento económico estable y la protección social de la ciudadanía. Si tienes un Estado que busca redistribuir los ingresos de mane-



Francis Fukuyama, ayer en la sede madrileña de la Fundación Rafael del Pino. / ALVARO GARCÍA

En su nuevo libro detecta las amenazas actuales al liberalismo clásico

"La confianza en las instituciones ha estado en declive en los últimos 50 años" ra general, inevitablemente va a disminuir el incentivo de las empresas que más arriesgan. Por eso algunas economías se estancan al no permitir este tipo de economía libre.

 Pero ahora la desigualdad comienza a ser problemática.

R. No se puede generalizar. En Latinoamérica se ha experimentado el mayor grado de desigualdad que se ha visto en el mundo, que lleva a resultados económicos nefastos y a una gran polarización entre la izquierda populista y la derecha ultraconservadora. En Europa, en Escandinavia, ha habido socialdemocracia durante mucho tiempo, que se ha encargado de redistribuir la riqueza, lo que ha evitado la polarización.

P. Su libro da la impresión de acercarse a la socialdemocracia.

R. Nunca me he opuesto a la socialdemocracia. Depende mucho del momento histórico. En los años sesenta muchas sociedades socialdemócratas tuvieron inflación y un crecimiento muy lento y había que frenarlos. Ahora sí

que necesitamos más socialdemocracia. Sobre todo en EE UU, donde ni siquiera tenemos una sanidad universal.

P. En España, cuando se habla de política identitaria, como el feminismo o el movimiento LGTBI, a veces se la crítica como colectivista. Su libro parece hundir las raíces en el liberalismo clásico.

R. La política identitaria surge porque ciertos grupos son discriminados y es perfectamente legítimo utilizar la identidad como un medio para luchar contra esa discriminación. Pero se vuelve problemática cuando la identidad se convierte en lo más esencial, cuando puedes emitir juicios de una persona por su pertenencia a algún grupo y no por lo que es como individuo.

P. A veces se acusa a estos colectivos de fomentar una cultura de la cancelación. ¿Existe tal cul-

R. En EE UU se dan algunas formas intolerantes de política progresista que no quieren que se expresen visiones alternativas, algo especialmente problemático en las universidades, que son lugares dedicados a la libertad de expresión.

P. ¿Cómo ha afectado internet a la forma en la que hablamos de política?

R. Creo que internet ha hecho posible la amplificación de ciertas voces en una escala sin precedentes. Pero también ha podido silenciar otras. Porque las redes sociales son el medio más potente de crítica política y eso es problemático. Queremos que todas las voces tengan un peso similar, pero no parece legítimo que una empresa tecnológica privada tenga ese poder.

P. ¿Hay una crisis de confianza provocada por las redes?

R. La confianza en las instituciones ha estado en declive durante los últimos 50 años. En los últimos tiempos ese declive se ha acelerado: hay fuerzas antidemocráticas que quieren acabar con esa confianza. La polarización política muchas veces es fruto de un intento deliberado de polarizar en las redes. Hay veces que la pérdida de confianza está bien merecida, como en el caso de la Iglesia católica y la falta de su responsabilidad e hipocresía de su jerarquía.

P. El liberalismo defiende la autonomía del individuo. ¿Hasta qué punto deben ser individualistas las sociedades?

R. Creo que todas las sociedades deben tener valores sociales comunes. Un idioma común, un conjunto de referencias comunes, para poder interactuar. Cuando los individuos se inventan sus propios valores o viven en comunidades burbuja, creo que es un exceso de individualismo. Y eso ha sido la tendencia en las sociedades liberales: se ha promovido al individuo hasta que ha perdido el sentido.

P. ¿Qué opina del recientemente fallecido Mijaíl Gorbachov?

R. Deja un legado muy mezclado. No quería que la URSS se descompusiera, pero entre los comunistas era de tendencias muy liberales. También hizo un llamamiento a una mayor libertad de
expresión y eso acabó erosionando la Unión Soviética: cuando se
pudo hablar libremente, lo que dijeron en muchos lugares es que
querían la independencia de su
país. Creo que sin Gorbachov esos
países seguirían estancados en
una dictadura, así que a nivel histórico le estoy muy agradecido.

P. Usted habló entonces del famoso fin de la historia. Ahora hablamos más del fin del mundo.

R. Nunca dije que la democracia liberal fuera a triunfar en todas partes, ni que fuera el sistema que acabaría con todos nuestros problemas. Si coges algo como el cambio climático, sobre todo generado por el crecimiento económico, no creo que la democracia liberal sea peor para gestionarlo que un gobierno autoritario. Las democracias han sido más eficientes a la hora de reducir las emisiones. La economía china se basa en combustibles fósiles.

P. ¿Cómo ve el futuro de la civilización?

R. Supongo que soy optimista en el sentido de que ha habido mucho progreso histórico. Y creo que seguirá pasando en el futuro. Si pensamos que todo va a ir mal, no haremos ningún esfuerzo por corregir lo que no va bien.

#### **CULTURA**

Una carta inédita del dirigente indio revela la fascinación del movimiento anticolonial con el bando antifascista

## La República de Negrín cautivó a Nehru

PACO CERDA Esta es la historia de otro mundo y de otro tiempo condensada en una carta de dos párrafos; una misiva mecanografiada que ha salido a la luz tras seis décadas dormida. La firma de puño y letra Jawaharlal Nehru: el histórico líder que liberó a la India de las cadenas británicas, que articuló la resistencia anticolonial impulsada por Gandhi -a base de desobediencia civil— y que unió y dirigió el país desde 1947 hasta su muerte, en 1964. La carta va dirigida al hijo mayor de Juan Negrín y está fechada el 31 de marzo de 1963, más de seis años después del fallecimiento en su exilio en París del último presidente de la Segunda República Española. Es la historia cruzada del político que resistió sin vencer (al fascismo) y del político que venció resistiendo (al colonialismo).

En esa carta, desconocida hasta ahora, Nehru recuerda algo sucedido un cuarto de siglo antes. Corría el verano de 1938 y la Guerra Civil se adentraba en su fase más cruenta. Con los sanguinarios bombardeos italianos al mercado de Alicante y a la ciudad de Granollers (unos 500 muertos en total). Con la agónica resistencia republicana de la Bolsa de Bielsa. Con las tropas franquistas avanzando hacia Valencia y acorralando al Gobierno. Entonces la India era una colonia sojuzgada por el imperio británico. Europa sufría la zarpa del fascismo. Y en el tablero español se estaba jugando el futuro del mundo libre. Y Nehru, que ansiaba la libertad, quiso estar en la Barcelona republicana.

"Mientras estaba en Barcelona -teclea Nehru en su carta- tuve la primera experiencia en presenciar el bombardeo nocturno de una ciudad". En aquellos cinco días, con sus cinco noches de bombardeos oídos desde el hotel Majestic, Nehru vio con indignación que la misma Gran Bretaña que no concedía la independencia al pueblo indio tampoco intervenía en España para defender la democracia. Italia y Alemania sí que apoyaban militarmente a Franco. Pero Gran Bretaña no defendía al Gobierno legítimo de la República. Y así, Nehru unió la causa del pueblo indio a la defensa de la República española: una alianza hoy desconocida que desprende el halo romántico.

La carta ha aparecido en el Archivo Negrín. El presidente de la Fundación Juan Negrín, José Medina Jiménez, asegura que nunca antes había sido publicada. En su opinión, simboliza la alianza de "dos luchadores en defensa del mundo libre y democrático: Nehru luchando por la descoloniza-



#### El recuerdo del abuelo Juan

Han pasado más de 65 años sin el abuelo Juan. Pero Carmen Negrin, la nieta del último presidente republicano de España, mantiene vivo su recuerdo. En su memoria sigue "con una sonrisa tierna y una mirada clara, directa y alegre". En su mente continúa vivo el recuerdo de los últimos momentos: "Sus últimas palabras, según me contaron su compañera durante 30 años, Feliciana López de Don Pablo, y mi padre, Rómulo, fueron para mi hermano y para mí. Se preocupó por nuestro porvenir (...) Para él, la educación era lo más importante; el conocimiento era la base para cualquier cambio profundo y mejoría de la condición humana, incluyendo la igualdad entre hombres v mujeres. Antes, había pedido a mi padre que transmitiera al Estado español los famosos recibos del oro. Se respetó su voluntad. Y creo que esas dos voluntades últimas reflejan bien su personalidad: su interés por el más frágil (en este caso, sus nietos), y su pasión por España y los españoles. En efecto, se hablaba en esos momentos de un posible acercamiento con la URSS y era importante que la URSS no pudiera reclamar nada a los españoles. Eso, desafortunadamente, no se entendió y ayudó a reforzar su leyenda negra, como había pasado cuando pidió la aplicación en España del Plan Marshall, el cual, como decía, no hubiera aportado nada más a Franco, pero sí hubiera ayudado a los españoles".





A la izquierda, carta escrita por Nehru. Arriba, el primer ministro indio en la década de los cincuenta, y sobre estas líneas, Negrín en 1938. / GETTY

ción de la India, y Negrín luchando por la República, convencido de que los nazis y los fascistas, si ganaban la guerra, someterían a España y Europa".

A Nehru, que llegaba a España para internacionalizar la lucha del Congreso Nacional Indio para la independencia, le conmovió la visita. Estuvo presente en los frentes de combate, departió con las Brigadas Internacionales y mantuvo encuentros políticos con Pasionaria, el president Lluís Companys, el general Enrique Líster o el alcalde de Barcelona Hilari Salvadó.

En otra carta enviada a Negrín cinco meses después de aquella estancia, Nehru recordaba: "Nunca olvidaré las impresiones que adquirí durante mi visita a España. El valor y la determinación del pueblo español frente a todo género de privaciones es maravilloso e inspirador. Estoy plenamente convencido de que la victoria ha de ser vuestra (...) Será un día grande para la libertad y la democracia mundial aquel en que la República salga triunfante de su prueba. Puedo asegurarle que el pueblo de la India sigue esta lucha con la mayor simpatía hacia el pueblo español".

Carmen Negrín, nieta del último presidente de la República, deEl primer ministro recibió críticas por alejarse de la realidad asiática

La misiva estaba dirigida al hijo mayor del presidente español

talla el origen de esta carta desconocida, datada en la residencia del primer ministro indio en Nueva Delhi y hoy conservada en el Archivo Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. "La carta iba dirigida a mi tío Juan, hijo mayor de mi abuelo. Mi tío quería escribir un libro sobre su padre y pidió recuerdos a varias personas que habían conocido a mi abuelo. Uno de ellos fue Nehru. Aquel libro nunca se escribió, pero quedaron varias cartas interesantes como esta", cuenta. También enviaron cartas para ese volumen figuras como Vincent Auriol, primer presidente de la IV República Francesa, el ministro francés Jules Moch, la intelectual feminista Isabel Oyarzábal o los corresponsales Jay Allen y Herbert Matthews, que contaron la guerra española para los grandes periódicos de EE UU. Todos recordaban a Negrín. Pero el testimonio de Nehru, rememora su nieta, es especial. "Mi abuelo lo apreciaba. Para él, el colonialismo era incompatible con la democracia, y en eso y en muchas cosas coincidía con Nehru como con Gandhi, cuyo pacifismo admiraba".

En la misma línea incide José María Ridao, escritor y actual embajador de España en la India: "Nehru rechazaba que la Guerra Civil fuera una lucha entre fascismo y comunismo. Según su análisis, era una agresión de dos potencias totalitarias, Alemania e Italia, contra un sistema democrático. Los comunistas -recuerda Nehru en su autobiografía- eran una minoría en las Cortes republicanas, por lo que la lucha era, en realidad, entre el fascismo y la democracia española. Y esa guerra, convertida para Nehru en una angustia personal, contribuyó a afianzar su idea de que la lucha anticolonial debía considerarse parte de la lucha por la democracia, no por la revolución comunista". Un artículo de Ridao en este periódico, Nehru y la guerra de España, hizo aflorar esta carta inédita donde Nehru subraya que su visita a España y su encuentro con Negrin permanecen "como un tesoro en su memoria" y pone de relieve el papel de los líderes de la India anticolonial durante la Guerra Civil.

#### 50.000 rupias

Sobre esta materia, tan poco estudiada, ha investigado el profesor Michael P. Ortiz, historiador de la Universidad de Rhode Island. En un trabajo académico publicado en inglés bajo el título ¡España! ¿Por qué? Jawaharlal Nehru, la No-Intervención y la Guerra Civil española, el profesor Ortiz detalla que los anticolonialistas indios se comprometieron con la República española de formas distintas. Organizaron colectas de alimentos, publicaron propaganda antifranquista y visitaron la España devastada por la guerra. Entre todas estas acciones, recaudaron 50.000 rupias para enviar a la República.

En aquellos días de bombas e ideales, Nehru quiso implicar al pueblo indio en la guerra española. Eso le valió críticas hasta en su bando por quienes consideraban que se estaba alejando de la realidad de las calles indias. España, a 7.000 kilómetros de distancia, no era una prioridad para un pueblo dividido por credos, por renta, por clases, por castas.

Aquellas críticas no amilanaron a Nehru. El profesor Ortiz rescata unas líneas escritas por el líder indio en favor de la República: "No somos indiferentes; no podemos ser indiferentes al coraje y al heroísmo en la causa de la libertad humana. No podemos olvidar que nuestros intereses están en juego, nuestra libertad por la que trabajamos está en juego. Somos gente pobre y hambrienta, pero aun en nuestra pobreza y miseria nos compadecemos de nuestros camaradas españoles y debemos prestarles la ayuda que podamos, por pequeña que sea". Nehru prestó esa ayuda. Y siempre lamentó que el Reino Unido no lo hiciera.

#### **CULTURA**

## El Liceo abre con las nuevas puertas de Jaume Plensa

El acceso al teatro es la octava obra del escultor en Barcelona

RODRIGO MARINAS, Barcelona El Gran Teatro del Liceo de Barcelona inauguró ayer la temporada 2022-2023 con unas nuevas puertas, obra del escultor Jaume Plensa (Barcelona, 67 años). Constelaciones, que es el nombre de la pieza, constituye la entrada del teatro desde la Rambla y consiste en tres rejas de acero inoxidable de cuatro metros de altura y de anchura trabajadas con forma de signos gráficos. Instaladas bajo los tres arcos de la entrada principal del Liceo, las puertas de Plensa se inspiran, según el propio artista, en dos clásicos de la cultura catalana: el pintor Joan Miró, con su cercano mosaico del Pla de la Boqueria, y el arquitecto Antoni Gaudí.

No es la primera vez que el escultor barcelonés dispone de una obra cerca de un gran núcleo cultural de la ciudad condal. Carmela, un rostro de cuatro metros, mitad niña y mitad adolescente, está instalada cerca de la fachada del Palau de la Música.

El artista, Premio Nacional de Artes Plásticas 2012, ha instalado sus conocidos rostros en otras capitales como Madrid (Julia) o Nueva York (El alma del agua).

Plensa pretende reivindicar la diversidad del paseo con las letras de nueve alfabetos grabadas en Constelaciones, entremezclando árabe, latín o chino. Estas letras reflejarán sus sombras en movimiento en el suelo de la entrada, cuando las puertas alcancen la luz de las lámparas del portal.

#### Alfabeto

"El alfabeto representa una armonía que celebra la gran diversidad del mundo", dijo ayer Plensa al inaugurarse su obra. El presidente de la fundación del Liceo, Salvador Alemany, manifestó que las puertas del escultor son "un extraordinario regalo que dota de prestigio a la Rambla y al Liceo".

En la primera presentación de la obra el pasado 9 de mayo, el director artístico del Liceo, Víctor García de Gomar, hizo unas polémicas declaraciones, por las que posteriormente se disculpó, al considerar que las puertas de Jaume Plensa servirían para "proteger" el teatro de "gentes de mal vivir" de la Rambla.

El coste de la obra, cuyas tres piezas pesan en torno a media tonelada, ha sido de unos 750.000 euros. Un 50% del coste lo ha aportado la Fundación ACS, un 35% procede de fondos europeos, y el 15% restante lo ha pagado el propio Liceo.

Plensa, que no ha cobrado por las puertas, mantendrá su relación con el Liceo en la nueva temporada. Será el encargado de la escenografía del montaje de *Macbeth*, de Verdi, que se estrenará el próximo mes de febrero.

Aparte de Constelaciones, el escultor ha regalado otras piezas a Barcelona como Blau, al Hospital Clínic, en homenaje a las labores del personal sanitario en la pandemia. En una entrevista criticó que, si se veía alguna obra suya en Barcelona, es porque la había regalado.

El próximo 20 de septiembre el Liceo abrirá musicalmente la temporada con la Novena Sinfonía de Beethoven a cargo de la Orquesta de la Ópera Nacional de París dirigida por el director venezolano Gustavo Dudamel.

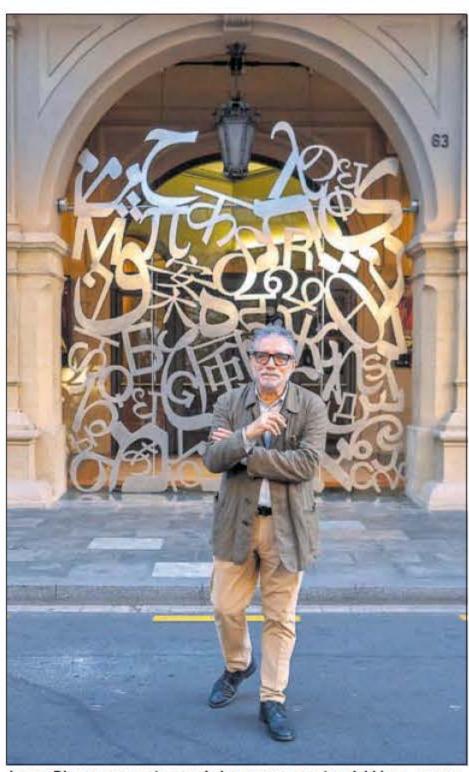

Jaume Plensa, ayer ante una de las nuevas puertas del Liceo. / C. RIBAS



#### **CULTURA**

#### 79° FESTIVAL DE VENECIA

# Olivia Wilde estrena el filme más polémico de la Mostra

La película, que suma complicaciones desde su rodaje, no convence en el certamen

> TOMMASO KOCH, Venecia ENVIADO ESPECIAL

Tal vez la mejor noticia para Olivia Wilde -puede que la única buena— sea que al fin su película Don't Worry Darling se ha estrenado. Quizás así termine la serie de catastróficas desdichas que ha rodeado al filme desde su rodaje hasta ayer, día de su estreno mundial, fuera de concurso, en el festival de Venecia. Una actriz protagonista que evita hablar del largo; un intérprete que fue sustituido por una estrella del pop (Harry Styles) que, ahora, es la nueva pareja de la cineasta; sospechas de comportamientos inapropiados en el plató, vídeos privados aireados y más golpes de efecto personales y creativos... tanto que la historia que rodea a la película bien podría ser un thriller. Incluso uno mejor que Don't Worry Darling. Porque la proyección en la Mostra tampoco regaló demasiadas alegrías a Wilde. Recibió un aplauso tibio. Y poco más. Un contraste chocante con el ruido que venía generando la obra. Su historia suma tantos capítulos que conviene ir con orden. Empezando por el final.

Porque hasta ayer, en su rueda de prensa en Venecia, la película sufrió otro sobresalto. El día antes se supo que su intérprete principal, Florence Pugh, no comparecería ante los micrófonos. La razón oficial alude a la agenda, a la colisión con el rodaje de la segunda parte de Dune. Y es cierto que la actriz sí desfiló por la alfombra roja antes del pase de gala, por la noche. Pero la decisión prolonga su silencio respecto al filme. Mientras, a falta de su versión, hablan todas las demás.

"Florence es una fuerza. Estamos agradecidos de que consiga estar aquí esta noche y de que podamos celebrar juntos. Ha sido un honor tenerla como protagonista. En cuanto a todo el cotilleo. internet se alimenta de eso, está suficientemente bien alimentado y no voy a contribuir", cortó por la mañana Wilde la inevitable pregunta sobre el elefante en la habitación. O, más bien, ausente de ella. El interrogante mencionaba peleas con Pugh. Pero esa parte fue ignorada. Y peor suerte sufrió la siguiente cuestión, sobre el protagonista masculino original del filme, Shia LaBeouf: "Ya ha sido contestada con la referencia a internet".

Es cierto que la red está llena de material para investigar la cuestión. El 24 de agosto, Wilde dio a entender a Variety que eliminó al actor debido a su comportamiento: "Su proceso no se alineaba con el ethos que exijo. Crear un ambiente seguro es la mejor manera de llevar a la gente a hacer un buen trabajo. Y mi responsabilidad final es hacia la producción y el reparto, para protegerlos". Pero el intérprete contactó con la misma revista. Y le rebotó varios correos intercambiados con la directora para ofrecer otra verdad. "Tú v vo sabemos las razones de mi salida. Dejé tu película porque tus actores y yo no encontramos tiempo para ensayar", escribía LaBeouf en uno. Además, compartió un vídeo que presuntamente le había enviado Wilde y que, luego, terminó online. En la grabación. la cineasta decía que confiaba en que LaBeouf y Pugh pudieran "hacer las paces" y que toda-



Olivia Wilde, ayer en el estreno de Don't Worry Darling en el festival de Venecia. / GUGLIELMO MANGIAPANE (REUTERS)

La actriz principal, Florence Pugh, no compareció ante los micrófonos

"Las rupturas son fundamentales para nuestra sociedad", dice la directora

vía no estaba "lista para rendirse" sobre la cuestión. El apodo Miss Flo y el tono irónico con que Wilde se refería a la actriz, sin embargo, no habrán contribuido a destensar el clima.

Una vez desaparecido La-Beouf—que, para disfrute del cotilleo, anda en el festival, para presentar *Padre Pío*, de Abel Ferrara—, el papel recayó en Styles. Semanas después, Wilde anunció otra decisión clave: el fin de su relación de nueve años

con el actor Jason Sudeikis. Pasaron unos cuantos meses y el exdivo de One Direction, hoy solista igual de adorado por el público, empezó a ser fotografiado de la mano con la directora. Las apariciones de la pareja han continuado hasta el punto de asumir su oficialidad. En abril, la película también viró hacia otro destino inesperado. Y volvió a cruzarse con la vida real: mientras Wilde presentaba Don't Worry Darling desde un escenario, alguien se acercó a entregarle un sobre. La directora lo abrió y se encontró con los papeles de la custodia de sus dos hijos con Sudeikis. El actor ha negado conocer el peculiar plan de sus abogados, pero la cineasta ha dejado claro que no le cree.

El filme cuenta la vida de Alice y Jack y de los habitantes de la idílica comunidad de Victory. Ellos trabajan. Ellas cuidan del hogar y preparan la cena que sus maridos disfrutarán. Y todos juntos alimentan la utopía que lidera el carismático gurú Frank. Hasta que Alice empieza a hacerse preguntas. Y, poco a poco, trae a la urbanización lo único que está vetado: disenso. Y, finalmente, caos.

"Nos gustan las películas que sean caballos de Troya, que entretengan, pero generen un debate, una provocación. Las rupturas son fundamentales para nuestra sociedad", afirmó Wilde. Aunque su obra cumple solo a medias con el objetivo. Con ecos de El show de Truman y la reciente serie Separación, Don't Worry Darling puede verse como una metáfora de la opresión del patriarcado y del sistema capitalista. Ofrece, además, una parábola sobre el despertar feminista v su potencia revolucionaria. El problema es que el largo insiste tanto, y durante tanto tiempo, en construir su clímax que la atención de muchos se rendirá antes. Al menos, eso sí, el final logra teñir de épica el empoderamiento femenino. "Quiero que las mujeres sientan que su voz es escuchada, que se sientan inspiradas por la protagonista", dijo la cineasta.

AQUÍ ES MARTES / FÉLIX DE AZÚA

## Los orígenes

B s posible que no haya país donde el periodismo haya dado tantas figuras literarias de primer orden.

O, dicho al revés, no sé yo si habrá otra sociedad en la que los literatos hayan jugado un papel político tan relevante en la prensa. Quizás en el nacimiento de esta peculiaridad se encuentre la pugna entre liberales y serviles que a principios del siglo XIX sacudió a España entera desde Cádiz.

A raíz de la apertura de las Cortes en la ciudad gaditana, asediados por los invasores franceses, pero al mismo tiempo teniendo a ese país como modelo de ilustración y liberalismo, se produjo una confusión tan grande que todavía persiste. Por un lado, estaban los serviles, es decir, los que odiaban el liberalismo de las nuevas Cortes y defendían la Inquisición y los restantes medios de opresión. Enfrente tenían a los liberales y los ilustrados defensores de la Constitución del 12 (La Pepa) y con la mala conciencia de ser afrancesados, es decir, devotos del enemigo. Un verdadero lío plagado de ambigüedades, miserias ideológicas y desesperación. No muy alejado de la actualidad.

De todos es conocido el tremendo final, el regreso de Fernando VII, apodado El Deseado por un pueblo que ama las cadenas, y la persecución, cárcel y muerte de los ilustrados, los liberales y los afrancesados. Final tristísimo que retrasó la modernización del país por lo menos un siglo. Sus herederos aún perduran, aunque hayan cambiado de nombre, de signo e incluso de ideología. Pero lo curioso es que fue en aquel momento cuando se puso en marcha la muy original vida literaria del periodismo español.

En una antología recogida por Alberto González Troyano (Andalucía: cinco miradas críticas y una divagación, Fundación Lara) se reúnen notables artículos sobre la trágica Andalucía. Clarín, Azorín, Noel, Ortega y Gasset, Cernuda y Gil Albert que muestran la continuidad del conflicto a lo largo de dos siglos. Y aún hoy no ha cesado ni el desbarajuste ideológico ni la bronca literaria de las dos Españas.

Para quien tenga curiosidad, se han editado ya las dos primeras publicaciones que se dieron de picotazos e inauguraron el sarcasmo, el insulto y la calumnia en los años de La Pepa. Son el célebre Diccionario crítico-burlesco de Bartolomé José Gallardo (Ediciones Trea), y su archienemigo el clerical, inquisitorial, y verdugo, el Diccionario razonado de un trepador llamado Justo Pastor Pérez (Renacimiento). Los eruditos que han rescatado ambos textos, Romero Ferrer y Muñoz Sempere el primero y Marieta Cantos el segundo, han cubierto un agujero del periodismo español severamente olvidado. Es curioso constatar que la bronca, la procacidad, el humor sarcástico, el sectarismo, la mentira, todos los vicios del periodismo actual ya estaban inventados hace más de doscientos años, en 1811. Debo añadir que hay una distancia abismal entre la calidad literaria de Gallardo y la gusanera moralista de Pastor Pérez, por decirlo a su manera. Habría que ver dónde y bajo qué siglas caen hoy unos y otros. No es obvio.

#### **DEPORTES**





Militao, Rüdiger y Vinicius, ayer en el entrenamiento del Real Madrid en el Celtic Park. / ANDY BUCHANAN (AFP)

## Todos contra el Madrid

La 68<sup>a</sup> edición de la Copa de Europa comienza hoy con los reforzados City, PSG, Bayern y Liverpool como principales candidatos a destronar al Real, a lo que también aspiran Barça y Atlético

y su sacudida perdura en el inicio, este martes, de la 68ª edición. Todos contra el Real Madrid, no solo por sus 14 coronas, sino por lo pasmosa de su última cumbre, quizá la más sinuosa del club madridista. Inexplicable para la mayoría. Así es el Real Madrid concluven los suyos, convencidos de que gana porque sí y porque no.

El campeón más campeón, el natural y el sobrenatural, se estrena este martes en Glasgow, en el ardiente Celtic Park (21.00). El Celtic, club con mejor pasado que presente, su rival. El equipo escocés es uno de los 14 participantes de este curso que tiene al menos una orejona. La primera de un club británico, la conquistada en 1967 por los Leones de Lisboa, como se inmortalizó en el sector católico de Glasgow al equipo que lideraban el capitán Billy McNeill y el icónico Jimmy Johnstone, un diablo de 1,57 metros. El Inter de Helenio Herrera, Facchetti y Sandro Mazzola - Luis Suárez, lesionado, no jugó aquella final- sucumbió por 2-1. Una grada de Celtic Park lleva el nombre de Jock Stein, el preparador verdiblanco de entonces, legendario pese a ser el primer no católico -el Celtic fue fundado hace 134 años por el hermano Walfrid, un marista escocés- en dirigir a los bhoys.

JOSÉ SÁMANO, Madrid de 1985 en Cardiff, justo al termi-Un fenómeno sobrenatural mar- nar el duelo entre la selección có la pasada Liga de Campeones escocesa que entrenaba y Gales. Tenía 62 años y le sucedió su asistente Alex Ferguson.

El Celtic actual nada tiene que ver con la mitología de los Leones de Lisboa, que en 1970 perderían la final con el Feyenoord. El Celtic y su antagonista Rangers -finalista en la última Liga Europa- han pagado muy caro su raíz en un torneo tan parroquial como el escocés y apenas han tenido dictado en la élite en décadas. La última gran aventura del Celtic fue un subcampeonato de la UEFA en 2003 frente al Oporto de José Mourinho en La Cartuja, con 60.000 escoceses por las calles de Sevilla.

El greco-australiano Ange Postecoglou dirige hoy a un Celtic sin grandes estrellas y contracultural en el que conviven cuatro japoneses: Ideguchi, Hatate, Furuhashi y Maeda. No hay mejor eco de este Celtic que el de Celtic Park, siempre en combustión, máxime tras golear el pasado sábado al Rangers (4-0). Un estadio en el que el 10 de abril de 1974 - miércoles santo - se vivió una de las mayores zapatiestas de la Copa de Europa, un reto a cuchillo entre el Celtic y el Atlético de Ayala, Panadero y Quique, los tres expulsados mientras Johnstone, cuerpo de pajarillo, superviente milagroso, pedía clemencia para sus piernas.

Dos de los grandes aspirantes Stein falleció el 10 de septiembre a pisar por primera vez el trono

#### Todos los partidos de la primera jornada

#### Martes 6 de septiembre

Borussia Dortmund -Copenhague (18.45) D. Zagreb - Chelsea (18.45) Celtic - Real Madrid (21.00) Benfica Maccabi (21.00) PSG - Juventus (21.00) Sevilla - Manchester City (21.00)

blanco - City y PSG- también reaparecen hoy tras su inesperado trastazo del último curso con el Madrid. El City amenaza a un Sevilla (21.00) sonado por su mal estreno. La cita, en Nervión, donde los sevillistas están muy crispados. En el radar de la hinchada todos: Julen Lopetegui, Monchi y el presidente, Pepe Castro. Para colmo, enfrente Haaland, que tiene empavorecida a la Premier, en la que lleva diez goles en seis encuentros. El City, el del Pep Guardiola de siempre pero con ese terminator noruego, ya se ha dejado dos empates en la liga inglesa y ha tenido que sudar alguna remontada. Para restar presión a los suyos, Ferran Soriano, director ejecutivo del City proclamó recientemente que el objetivo principal es la Premier, no la Champions. En la entidad celeste más de uno lo pondría en cuarentena. El otro Manchester jamás en su historia Salzburgo - Milan (21.00) Leipzig - S. Donetsk (21.00)

#### Miércoles 7 de septiembre Ajax - Rangers (18.45) Eintracht -Sporting (18.45) Atlético - Oporto (21.00) Barcelona - Viktoria (21.00) Brujas - Bayer Leverkusen (21.00)Inter - Bayern (21.00) Nápoles - Liverpool (21.00) Tottenham - Olympique Marse-

lla (21.00)

El Celtic, primer rival del campeón, tuvo mejor pasado que presente

El 'terminator' Haaland, primera amenaza de un Sevilla muy crispado

ha estado tan cerca de la cima. Lo saben Soriano y Guardiola.

Entre los favoritos de esta Copa de Europa nadie ha tenido el acelerón inicial del Madrid. La Premier es más cruda, pero también el supremo PSG ha perdido ya dos puntos en el torneo francés, en el que no abundan los cocodrilos. Con Pochettino o ahora con Christophe Galtier siguen las turbulencias. Que si Neymar y Mbappé no se tragan, que si chocan con sus cruzadas por ser lanzadores de penaltis... El Juventus, un jerarca de la Champions, examinará hoy al PSG de Messi en París (21.00).

En la jornada de este martes también tienen cartel otros cuatro campeones: Borussia Dortmund, Chelsea, Benfica y Milan. En principio, todos con cierta ventaja frente a Copenhague, Dinamo de Zagreb, Maccabi Haifa y Salzburgo, respectivamente. Lo mismo que el aparentemente renacido Barça, que este miércoles rinde visita al Viktoria Plzen (21.00). Peor asunto para el Atlético, que abre el Metropolitano al siempre inquietante Oporto (21.00). También el miércoles. turno para el Bayern de Mané, el Liverpool de Darwin Núñez y el Chelsea de Aubameyang. Delanteras reforzadas, como la del City con Haaland y el PSG con el retenido Mbappé. Movimientos con un ojo, si no los dos en algunos casos, en Europa. O lo que es lo mismo: en el inexplicable y fascinante Real Madrid.



## El cuaderno de Tchouameni

El medio, con quien Ancelotti trabaja la defensa, presta gran atención al aspecto mental, apunta lo que le inspira y tiene sesiones con un psicólogo antes y después de cada partido

LORENZO CALONGE, Madrid El Real Madrid camina en este inicio sobre las brasas que dejó la sorpresiva marcha de Casemiro, y lo hace, de momento con éxito, de la mano de Aurélien Tchouameni, el jugador que todo lo apunta. El francés, de 22 años, tomó la costumbre hace un tiempo, por iniciativa propia, de anotar en un cuaderno las frases que le inspiran, lo que aprende y lo que le queda por recorrer. Muy preocupado por el entrenamiento y la preparación mental, su rutina psicológica, según su gente cercana, continúa en Valdebebas.

Él apunta lo suyo y Carlo Ancelotti hace lo propio con su encaje en un equipo que durante seis años funcionó sobre la red de Casemiro, el futbolista que triunfó corrigiendo a todos. El exjugador del Mónaco es lo más parecido que ha fichado el club merengue al extinto brasileño, aunque no es un calco. Se despliega en ataque, como demostró en el primer gol del Madrid en Cornellà, pero todavía queda por comprobar hasta dónde llega su capacidad para posicionarse y barrer en las grandes noches de incendio. Contra el Betis, más contenido atrás, mostró avances en esa tarea.

Sus posibilidades ofensivas ya las conoce Ancelotti, sin embargo, lo que más prisa le corre al italiano es lo segundo, las dotes defensivas en situaciones límite, una de sus certezas mientras dispuso de Casemiro. Y sobre eso trabaja, para que mecanice lo antes posible qué hacer en cada momento en una ubicación tan sensible. "No es lo mismo tener al lado a Kroos y Modric que a Camavinga, Valverde o Ceballos", advirtió Carletto el pasado viernes. Un proceso que también afecta al resto: "Tchouameni puede llegar [arri-



Tchouameni, antes del último partido del Real Madrid ante el Betis en el Santiago Bernabéu. / AFP

ba]. Tenemos que acostumbrarnos, Los otros medios deben arreglar su salida", apuntó el entrenador unos días antes.

La ecuación táctica no es nada menor en un equipo que se ha movido con el sostén de Casemiro, que rara vez abandonaba ya la cueva, y para un técnico que ha resumido el fútbol de una forma "simple": "Atacar es talento y defender, organización". Un tránsito que se produce, además, en un momento en que la nueva caballería de jóvenes medios del Madrid, de la

que Tchouameni forma parte, es cada vez más protagonista sin que la receta clásica (Kroos y Modric) haya perdido vigencia.

Ancelotti ha apuntado también las opciones del alemán y Camavinga para esa vacante, pero en el arranque le ha dado vuelo al cuarto fichaje más caro de la historia blanca (80 millones fijos) para aclimatarlo lo antes posible y, si es preciso, meter el bisturí. De menos a más -en su debut liguero el italiano dijo de él que le pesó la camiseta-, en cada partido ha ido creciendo y

El técnico le pide que se adapte a los otros medios: "No es igual Kroos que Valverde"

"Siempre le interesó lo mental para repetir el alto rendimiento", dice su psicólogo

las próximas citas aportarán más datos sobre su evolución.

Se suponía que a Tchouameni le esperaba un aterrizaje suave al cobijo de Casemiro, sin embargo, al segundo día se quedó solo y los focos le apuntaron de lleno a él, "un chico muy serio y algo tímido", según lo describen en Valdebebas. Una de sus preocupaciones era "no ceder a la presión externa y no querer demostrar demasiado rápido", según cuenta Cedric Quignon-Fleuret, psicólogo deportivo al que conoció en sus inicios en el Girondins y con quien consolidó su relación profesional en el Mónaco. Ya lejos del Principado, con él mantiene la costumbre de hacer una sesión antes y después de cada partido. "En la previa hablamos de cómo abordarlo y de los temas que son importantes mejorar para él. Y después, sobre sus sensaciones y los objetivos mentales que queremos alcanzar", explica Quignon-Fleuret.

"Uno de los asuntos que más interesaron a Aurélien desde el principio fue la repetición del muy alto rendimiento apoyándose en la motivación, cómo ampliar sus límites y afrontar nuevos retos con regularidad", abunda el psicólogo sobre un trabajo que, según admite, no es tan habitual confesarlo en el mundo del fútbol. "Algunos reciben acompañamiento, pero hablan poco de ello. Hay quienes piensan todavía que es tabú porque asocian la psicología con malestar, y no es así. Cada vez es más frecuente que haya jugadores preocupados por el trabajo mental, aunque aún no tantos en comparación con otros deportes", apunta el doctor.

Y de esas sesiones salió la idea de llevar un cuaderno donde apunta lo que le inspira, y sus objetivos a corto, medio y largo plazo. Fue, según Quignon-Fleuret, idea de Tchouameni, un tipo con fama de "muy mal perdedor" y "competidor hasta el extremo", tal como lo definió su amigo Jules Koundé, con quien coincidió en el Girondins.

"Solía llevarlo al entrenamiento en mi viejo coche. Pensar en ello ahora, yo llevando al gran señor Puskas en mi coche pequeño y destartalado me hace reir. Estaba un poco avergonzado, pero él no era el tipo de hombre que se molestaba por eso", recuerda Ange Postecoglou, que acaba de arrancar su segundo año en el Celtic y que antes hizo carrera en la selección australiana y Japón.

"Tuvimos grandes conversaciones en esos viajes. Intercambiamos historias e ideas sobre el fútbol", continúa el técnico. "Solía pasar horas escuchando sus experiencias, pero, curiosamente, nunca se jactaba demasiado de sí mismo. Hablaba del equipo y dejaba sus logros personales en un segundo plano", subraya. Postecoglou, que ahora se reconoce como un preparador al que le gusta "el juego atractivo, ofensivo y fluido", insiste en que lo que más le marcó fue la visión del fútbol de Puskas. "Gracias a él desarrollé un gran apetito por el ataque. La filosofia de Ferenc era que disfrutáramos y marcáramos goles", concluye el grecoaustraliano.

## De chófer de Ferenc Puskas a entrenar al Celtic

Postecoglou tuvo una relación muy cercana con el húngaro en los noventa en Australia

L. C., Madrid Ferenc Puskas, Australia y el Celtic de Glasgow. El triángulo parece difícil de cuadrar, pero lo hace posible Ange Postecoglou (Atenas, 57 años), el entrenador del equipo escocés, el hilo conductor de una historia curiosa y un punto rocambolesca.

La leyenda húngara aterrizó en las Antípodas en 1989, con 62 años, y fichó por el desconocido South Melbourne Hellas, un equipo muy vinculado a la comunidad griega de Australia. Su plan, en realidad, era formar jóvenes talentos en otro conjunto de la ciudad, el Parkmore, que contaba con unos patrocinadores magiares, pero diferencias de última hora cambiaron su destino. El South Melbourne Hellas se enteró de aquello y aprovechó el viaje.

Y es aquí donde aparece Ange Postecoglou, el lateral izquierdo de esta escuadra que terminó convirtiéndose en un íntimo de Puskas en los tres cursos (1989-1992) que coincidieron. Su chófer, su intérprete y su fiel acompañante. Y Cañoncito Pum, según asegura ahora el actual preparador del Celtic, su mentor y una "gran influencia" en el gusto por el fútbol



Postecoglou, en el entrenamiento del Celtic. / ANDY BUCHANAN (AFP)

de ataque que ha desarrollado como técnico. "A los extremos les ordenaba que no volvieran a defender. Yo era defensa y necesitaba ayuda. No estaba contento, pero aprendí que ese juego ofensivo era una forma de ganar", comenta a este periódico Postecoglou, cuyo cruce con el Madrid ha despertado la nostalgia por su pasado con Pancho, fallecido en 2006.

Todo empezó con el idioma. Postecoglou había nacido en Grecia y a los cinco años se marchó a Australia. Y, cuando ambos se encontraron en Melbourne, Puskas no controlaba el inglés, pero sí se manejaba con el griego porque había entrenado al Panathinaikos entre 1970 y 1974. "Fue una suerte para mí, durante un tiempo ejercí de intérprete", se felicita.

#### **DEPORTES**

## Haaland acecha a un Sevilla sin protección

Con Lopetegui en el alero, el equipo andaluz se estrena en la Champions ante el City

RAFAEL PINEDA, Sevilla "Era como un caballo desbocado en potencia pero sin perder el control del balón". Así definieron a Erling Haaland los técnicos del Sevilla cuando lo vieron en acción en los octavos de final de la Liga de Campeones de la edición 2020-2021, en la que el Dortmund eliminó al Sevilla por un global de 4-5. Entonces, Haaland marcó cuatro de los cinco goles de los alemanes. Un año y medio después, el portentoso delantero noruego amenaza de nuevo al Sevilla. Ahora como goleador del Manchester City, el rival más complicado posible en el estreno del Sevilla en el grupo G de la Champions (21.00, Movistar Liga de Campeones).

Haaland ha comenzado la temporada a un nivel tremendo. Lleva 10 goles en seis partidos y le ha marcado un tanto al Aston Villa después de dos tripletes seguidos ante el Crystal Palace y el Nottingham Forest. Anota cada 44 minutos y promedia 1,6 tantos por choque. El City, actual campeón inglés, ha ganado cuatro y ha empatado dos de los seis partidos que ha jugado en la Premier, con un total de 18 goles a favor (segundo clasificado). Un equipo con promedio de tres goles por encuentro que visita a un Sevilla sin protección, que ha perdido el manto de seguridad que le conferían los traspasados Diego Carlos y Koundé.

El Sevilla, que fue el equipo menos goleado el pasado ejercicio (30 tantos), ha encajado ya ocho en cuatro partidos, con un saldo de un punto sobre 12 posibles (16º clasificado). Si en el último curso liguero solo perdió cuatro encuen-

tros, en este ya ha caído en tres en las primeras cuatro jornadas. La hinchada se pregunta en cada esquina de Sevilla cuánto durará Julen Lopetegui en el banquillo. En una ciudad tan futbolera como la capital de Andalucía, los rumores sobre los posibles sustitutos del vasco se disparan. Marcelino, Pochettino y Pellegrino son algunos de los nombres que empiezan a circular con fuerza.

Mientras tanto, en el seno del club se espera una reacción del equipo que le permita llegar medio recompuesto al parón de este mes de septiembre. A Lopetegui lo sostiene Monchi. Algunos miembros del consejo ejecutivo del Sevilla sí cuestionan al entrenador vasco, una apuesta a contracorriente del propio Monchi en el año 2019. Estaría amortizada una derrota digna ante el City en el estreno en la Champions, pero otra caída el sábado en la Liga contra el Espanyol sí dejaría a Lopetegui contra las cuerdas a pesar del apoyo de Monchi, un ejecutivo al que le cuesta mucho destituir a un entrenador.

"A ver si entre todos soplamos para llegar mejor al parón de este mes", avisan desde dentro del club en la búsqueda de ese triunfo que rehabilite a un equipo blando y desconocido, que ha igualado el peor inicio del Sevilla en la Liga junto con los de las temporadas 1935-1936, 1949-1950 y 1981-1982. Los dirigentes intentan transmitir un mensaje de calma al entorno e incluso Lopetegui ha cambiado su tono arisco en las ruedas de prensa a uno mucho más sociable y amable.

Monchi, el pasado uno de septiembre, sacó una foto comiendo



Haaland, en el último entrenamiento del City. / O. SCARFF (AFP)

Haaland Ileva anotados 10 goles en seis partidos de la Premier League

Vecino de Joaquín en Marbella, acabó con el Sevilla en la Champions en 2021

con Lopetegui para expresar la buena sintonía que tiene con el técnico vasco. "No hay ningún enfriamiento con Lopetegui", resaltó el director deportivo del Sevilla, al que buena parte de la afición critica también la planificación efectuada este verano. Vendidos Diego Carlos y Koundé, los sustitutos son Marcao, que llegó lesionado y no se ha recuperado, y Nianzou, un joven de 20 años obligado a coger galones desde el principio. Con Rekik entre algodones, ante el Barcelona tuvo que jugar Fernando. Ahora Fernando está muy justo para jugar contra el City. Mientras el Sevilla se abre en canal, Haaland, vecino del verdiblanco Joaquín en Marbella, donde ha comprado una casa, afila la guadaña. Y ya se sabe que el delantero del City es insaciable.

#### Agónica victoria del Valladolid

#### **VALLADOLID**

\_1

ALMERÍA

0

Valladolid: Asenjo; Luis Pérez, Joaquín, Javi Sánchez, Escudero; Aguado (Monchu, m. 74), Roque Mesa (Sergio León, m. 78), Kike Pérez; Iván Sánchez (Narváez, m. 78), Óscar Plano (Plata, m. 60) y Sergi Guardiola (Weissman, m. 66).

Almería: Fernando; Pozo, Ely, Babic, Akieme; De la Hoz (Kaiky, m. 76), Samu Costa; Robertone, Baptistao (Milanovic, m. 76), Ramazani (Portillo, m. 84); y Dyego Souza (Embarba, m. 59).

Gol: 1-0. M. 92. Weissman.

**Árbitro:** González Fuertes. Amonestó a Akieme, De la Hoz, Embarba, Kaiky, Samu, Javi Sánchez y Milovanovic. VAR: Estrada Fernández.

Estadio José Zorrilla. 20 260 espectadores.

EL PAÍS, Madrid
El Valladolid se impuso en el
descuento frente al Almería.
En un partido en el que el conjunto de Pacheta y el de Rubi
parecían condenados a anularse, un error en la zaga del equipo andaluz decantó el agónico
de Weissman en el minuto 92.
Tras un encuentro disputado,
por momentos divertido, en
otros aburrido, siempre intenso, el Valladolid sumó la primera victoria de la campaña en el
Estadio José Zorrilla.

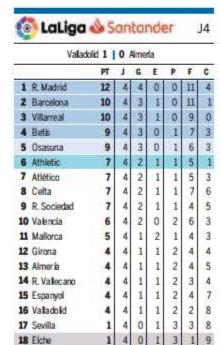

PISTA LIBRE / SANTIAGO SEGUROLA

### Lewandowski, mucho más que goles

l efecto Lewandowski se ha desatado en el Barça al mismo tiempo que
el síndrome Lewandowski comienza a percutir sobre el Bayern, su exequipo,
que ha empatado los dos últimos partidos.
El entrenador, Ralf Nagelsmann, no cesa
de contestar a una pregunta que le revienta. "¿Hasta qué punto sufre el Bayern la
ausencia de Lewandowski?". Xavi Hernández, en cambio, era un hombre feliz después de la victoria en el Sánchez Pizjuán,
donde Lewandowski marcó un gol —el
quinto en cuatro partidos— y cambió el
signo del partido.

Intervino con jerarquía en el primer gol y transmitió la rara sensación de superioridad que solo está al alcance de las verdaderas figuras. Le ha bastado menos de un mes para mejorar la opinión general, que ya le identificaba como un goleador implacable. De Lewandowski se sabía que era una garantía absoluta en el área, un dechado de eficacia desde que saltó del Lech Poznan al Borussia Dortmund y posteriormente al Bayern, cuyos éxitos en los últimos años han dependido sustancialmente de la producción del jugador polaco. Al ritmo de un gol por partido, ha aterrorizado a todas las defensas de Europa.

Garante del gol, Lewandowski apareció en el horizonte del mercado a finales
de mayo. Deseaba abandonar el Bayern,
extraña decisión en un futbolista que disfrutaba de una situación comodísima. Era
la estrella de un club que ganaba todo en
Alemania y solo temía tres o cuatro partidos complicados en la Copa de Europa. En
términos objetivos, el mercado del fútbol
europeo incluyó a un hombre que la temporada anterior había marcado 35 goles
en 34 partidos de la Bundesliga y 50 en los
46 partidos oficiales que disputó con el
Bayern. Promedio: 1,04 goles por encuentro, el mejor de Europa.

Una producción de este calibre despierta el apetito de cualquiera de los grandes
clubes. Sin embargo, en el año de los delanteros centros —Haaland al Manchester City, Darwin Núñez al Liverpool, Vlahovic a
la Juve el pasado enero—, solo se especuló
con un destino: el Barça, un equipo traumatizado por la crisis y un futuro incierto.
En cambio, el Barça no especuló con la
edad de Lewandowski. Pagó 50 millones
por un jugador de 34 años, al que concedió un contrato de cuatro años.

En un momento de crisis y de pérdida de prestigio internacional, el Barça apostó por la larga y prolífica relación de Lewandowski con el gol. Si mantenía o bajaba ligeramente su ratio habitual, el fichaje mejoraba exponencialmente las posibilidades del equipo, peleado con los goles desde la marcha de Messi al PSG. El fichaje también añadía otro efecto: un nombre conocido mundialmente en un club que había perdido el reclamo popular de sus anteriores figuras. Lewandowski agregaba valor comercial al Barça.

19 Getafe

20 Cádiz

Más intrigante era lo que Lewandowski observaba en el Barça, endeudado hasta las cejas y una sensación más cercana a la caída que al declive. Pero el polaco aceptó el reto y se rindió a las múltiples encantos —palancas en el nuevo argot futbolero que ha desplegado Laporta. Ningún otro club sonó como destino alternativo, por raro que parezca. Las dos partes se empeñaron en un amor a primera vista.

Si la edad invitaba a las dudas que no procuraba su condición de goleador descarnado, el rendimiento de Lewandowski ha superado todas las expectativas. Le han bastado cinco partidos para transmitir un liderazgo firme, sin los excesos teatrales de los que se saben estrellas, y una fascinante cantidad de recursos futbolísticos, probablemente ocultos bajo la brillantez de sus cifras en los remates. Durante las últimas nueve temporadas, el Bayern se ha vinculado a los goles del polaco. En cuatro semanas, es imposible disociar al optimista Barça actual de un nombre: Lewandowski.

**DEPORTES**US OPEN

## Sin cerveza, Kyrgios va en serio

La nueva versión del australiano destrona a Medvedev, que pierde además el número uno, y refuerza su candidatura al título

ALEJANDRO CIRIZA, Nueva York Nick Kyrgios clava la mirada al frente y se encoge de brazos. Acaba de sentenciar con un ace a Daniil Medvedev, al que asesta una doble estocada fulminante: aparta al ruso de la lucha por el título -que defendía tras el éxito del año pasado, en el que se impuso a Novak Djokovic- y lo destrona. Es decir, a partir del próximo lunes habrá nuevo rey. El 7-6(11), 3-6, 6-3 v 6-2 (en 2h53) que culmina su plan redibuja el torneo neoyorquino y reduce la carrera por ocupar la poltrona mundial a tres nombres: Rafael Nadal, Carlos Alcaraz y Casper Ruud. Uno de ellos será el nuevo número uno.

Kyrgios descabalga al campeón de hace un año y hace toda una declaración de intenciones: sí, la cosa va en serio. Ya lo insinuó a principios de verano en Wimbledon, donde logró aterrizar en la final y solo pudo ser detenido por el serbio Djokovic, y reafirma su voluntad -más o menos duradera, fugaz o no, ya se veráde convertirse en un tenista de verdad y responder a aquellas expectativas que genera su enorme potencial. Kyrgios sigue siendo Kyrgios. Continúa el show y deja alguna que otra salida de tono, pero al parecer no va de farol. Los hechos de los dos últimos meses así lo confirman.

El australiano, de 27 años, decidió borrar de su calendario la gira sobre tierra batida y concentrar sus esfuerzos en la hierba inglesa y el cemento norteamericano. De momento, la apuesta no le ha salido nada mal, toda vez que es el jugador que más triunfos (26) ha registrado desde junio; obtuvo una recompensa en Washington —ATP 500, por debajo de los majors y los miles en el baremo—, se abrió paso en el santuario de Londres y progresa ahora con convicción en Flushing Meadows, donde se postula a lo máximo. El siguiente escollo para él será Karen Khachanov, verdugo de Pablo Carreño (4-6, 6-3, 6-1, 4-6 y 6-3).

"Hoy he jugado muy bien; de hecho, lo he hecho durante los dos últimos meses", se congratula. "Todavía estoy tratando de descubrir cuándo hice clic en mi cabeza. Intento trabajar duro cada día, ir a cada entrenamiento, dormir bien... Antes, probablemente estaría por ahí cada noche. Tengo una gran novia que me ayuda, ya sabes, y mi equipo. Es todo por

"Antes hubiera estado por ahí cada noche, pero tengo una gran novia"

La caída del ruso abre las puertas a tres aspirantes: Nadal, Alcaraz y Ruud ellos", prosigue a pie de pista, después de plantear una tormenta cuasi perfecta (57 golpes ganadores) y dejar una escena insólita, al rematar de manera innecesaria una bola que no entraba invadiendo el otro lado de la pista. La normativa lo prohíbe, claro.

"Todavía no me creo lo que ha pasado en ese punto. Pensaba que era legal. Va a salir por todas partes y voy a parecer un idiota", dice. La reacción de Medvedev, el graderío y la jueza ha sido de incredulidad. Es la nota surrealista (y absurda) de un partido que decanta con autoridad y que incide en su preponderancia sobre el ruso, al que ha batido cuatro de las cinco veces que se han cruzado; dos en menos de un mes.

#### Olor a marihuana

Dotado de unas condiciones superlativas en el tiro, su mecánica deja mucho que desear, y desde ese ángulo su juego se resiente. Lo fía todo a la inspiración y la improvisación, aunque si coge ritmo es complicado frenarle. Peleado con el mundo — "muchos entrenadores me decían que no iba a ser bueno" —, ha mejorado pero su comportamiento sigue dejando mucho que desear. Sin ir más lejos, en la segunda ronda lanzó un salivazo a la pista porque, alegó, "olía a marihuana" y es asmático, así que le costaba respirar cuando corría de un lado a otro.

No obstante, Kyrgios nunca ha sido ni mucho menos un ejemplo de profesionalidad. Ha confesado en numerosas ocasiones que ha pasado largas temporadas sin entrenarse, e incluso se jacta de ello. Durante el pulso con Medvedev no duda en sacar un refresco gaseoso -nada de bebidas isotónicas—y dar un largo sorbo cuando el partido atraviesa por un tramo decisivo. También se recuerda el polémico episodio de hace tres años en Wimbledon, cuando antes de enfrentarse a Nadal en la segunda ronda fue captado en el pub más popular de la zona entre chicas v cervezas.

"Llevo fuera de casa cuatro meses, todos tenemos familias que queremos ver y no quiero decepcionarles", asegura, habiéndose garantizado su presencia entre los 20 mejores del circuito. "Este es el último viaje antes de regresar a Australia. Voy partido a partido, aunque quiero llegar hasta el final si es posible", continúa, "pero no voy a pensar en ello. Estoy contento por mostrar al fin a Nueva York mi talento; no he tenido grandes viajes en esta ciudad ni he jugado muy buen tenis [su límite es la tercera ronda], así que estoy feliz por poder mostraros el trabajo y la dedicación. Me ha costado 27 años".

En sentido opuesto, Medvedev abandonaba las instalaciones contrariado. "Es una pena, pero hoy estaba un poco enfermo, es la verdad. Creo que es por el aire acondicionado que ponen aquí, es una locura", argumentó el de Moscú, que esta temporada solo ha podido celebrar un título menor en Los Cabos (México); "pero no quiero que suene a excusa en absoluto; Nick jugó muy bien, ya me ganó en Montreal y allí no estaba enfermo. Pierdo el número uno, sí, pero tampoco voy a irme a llorar a mi habitación. Me motiva para hacerlo mejor".

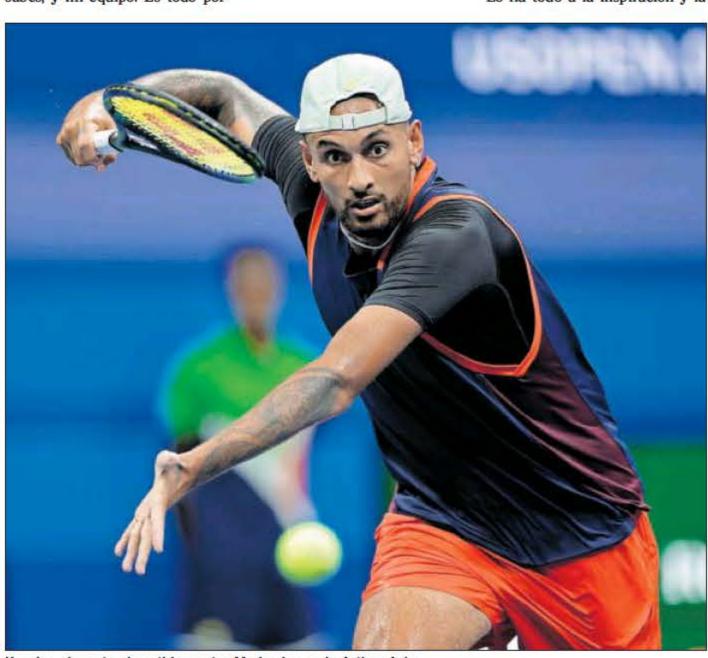

Kyrgios, durante el partido contra Medvedev en la Arthur Ashe. / ADAM HUNGER (AP)

OPINIÓN / TONI NADAL

## Ruud, las pistas y el mal ejemplo de nuestro deporte

odos los torneos del circuito profesional, y con mayor magnitud los Grand Slam, cuentan con pistas de muy distinto rango. Las más modestas, de pequeña grada para el espectador, albergan los partidos de los jugadores peor clasificados en ambos cuadros. Los grandes estadios, en cambio, tienen personalidad propia, reconocimiento mundial y el prestigio de haber acogido las finales de nuestro deporte.

La Arthur Ashe, la más grande del mundo, es una de las más reconocidas del tour junto con la Philippe Chatrier de Roland Garros, la Rod Laver Arena del Open de Australia y La Central de Wimbledon. No hace falta explicar que son estas, y las que les siguen en aforo, las que están reservadas para los mejores jugadores del momento, los que ocupan las primeras plazas de la clasificación mundial o para tenistas, como ha sucedido este año, como Serena Williams que lógicamente ha jugado todos sus partidos en la pista principal por su anunciada retirada y, por supuesto, como merecido tributo a su gran trayectoria.

De igual manera sería impensable que Roger Federer, por poner un ejemplo que se dará cuando vuelva a las pistas, fuera relegado a jugar en canchas de menor importancia por el hecho de que haya perdido su posición en la clasificación.

Por eso, me quedé sorprendido hace unos días cuando después del entrenamiento del jugador con el que colaboro, Felix Auger-Aliassime, con Casper Ruud, el padre de este último me comentó amargamente cómo su hijo, siendo el quinto cabeza de serie y uno de los aspirantes al trono mundial el próximo lunes se veía desplazado a jugar su partido en la pista 12, la quinta en entidad en el Corona Park.

Creo, sin duda, que es una falta de consideración a los méritos adquiridos por este gran jugador noruego dentro de las pistas en los últimos años. Evidentemente, entiendo que los responsables del torneo tienen que ser algo solícitos con los jugadores que levantan más expectación y que atraen las miradas de los aficionados, pero no sé si hasta el punto tan poco ético de mandar al quinto preclasificado a pistas tan poco relevantes y que este tenga que ver cómo su lugar es sustituido por jugadores que crean admiración no solo por su juego, sino sobre todo por sus continuos desplantes y conductas poco ortodoxas.

Casper Ruud es, sin duda, uno de los jugadores con un comportamiento más modélico del circuito profesional. Nunca le he visto un desaire a sus oponentes ni una mala cara a su propio equipo. Su progresiva y sólida evolución lo ha llevado a ser el gran tenista que es en la actualidad: un deportista muy completo, sin puntos débiles, dueño de uno de los mejores golpes de derecha del circuito y con la capacidad de ejecutar puntos de gran brillantez. Su seriedad durante los partidos garantiza, además, que jamás bajará los brazos ni defraudará al público. Y es además, por si lo han olvidado los dirigentes del US Open, el vigente finalista de Roland Garros.

El hecho de que en un partido de tenis no prevalezcan los golpes ejecutados por los jugadores, sus desplazamientos en la pista o las estrategias elegidas para ganar los puntos, creo que habla bastante mal de los dirigentes de nuestro deporte. Que las admirables características que reúne un jugador como Casper no basten para atraer la atención del aficionado demuestra que éste se ha convertido en un simple espectador que ha perdido el interés por la esencia del juego a favor de lo más accesorio o llamativo. Probablemente, un reflejo más de la sociedad en la que vivimos, donde en demasiadas ocasiones damos más valor a lo que menos lo tiene.

Martes 6 de septiembre de 2022 ELPAÍS 37

LA VUELTA DEPORTES

ENRIC MAS Ciclista de Movistar

## "Estoy dejando atrás ese bache oscuro"

JORDI QUIXANO, Rota El segundo día de la Vuelta, cuando el equipo Movistar llegó a Den Bosch antes de afrontar la etapa, Enric Mas (Artá, Mallorca; 27 años) se puso al volante y aparcó el autobús con una sonrisa de oreja a oreja. Parecía haber olvidado las penurias del Tour, cuando no le respondían las piernas ni la cabeza y fue descabalgado por la covid. Pasadas dos semanas, lo que parecía ya es una realidad, tercero en la general, capaz de rebajarle un minuto al líder en las dos últimas etapas, a rebufo de Roglic (a 27s) y Evenepoel (a 2m 01s) aunque atornillado en el tercer cajón del podio.

Mas, atento con la prensa, casi se para a diario ante los medios al acabar la jornada y este lunes hizo una rueda de prensa, cosa que hace años no hacía. Y, aunque hace con EL PAIS la entrevista con el reloj de arena amenazante a los cinco minutos, no tiene problemas en hablar sobre él, sobre su estado de forma y sobre los apuros que pasó en el Tour, también en las bajadas porque le cogió miedo, al punto de que hizo cursillos para mejorar. Los resultados están a la vista, también su mejoría anímica.

Pregunta. ¿Esta Vuelta es una reivindicación de que Enric Mas está entre los mejores?

Respuesta. Yo creo que soy el mismo que era antes, pero el Enric que estaba en el Tour no era el de verdad. Después de eso, pasé un mes difícil porque tuve que hacer un reset y entrenar lo que nunca había hecho. Ha vuelto la confianza y ahora las sensaciones son muy buenas, igual que en la Vuelta pasada—finalizó en segunda posición—o el Tour de 2020, que acabé quinto, y espero que me duren hasta la semana que viene.

P. ¿Lo pasó realmente mal?

R. Sí, sí, lo pasé mal. Fue un Tour muy complicado y ahora, visto con perspectiva, me doy cuenta de que antes de eso ya estaba mal. Pero estoy cogiendo la confianza necesaria para dejar atrás ese bache oscuro. Lo estoy haciendo. Pero eso es porque lo he trabajado. He desconectado, me han ayudado profesionales, me he juntado con el equipo y la familia, y he recapacitado. Además, he conseguido desbloquear ese miedo a las bajadas que tenía. Claro que en Andalucía, en esas bajadas con tantos olivos, hay terrenos resbaladizos y te bloqueas un poco. Pero creo que he pasado página.

P. Aunque cuando la carretera se empina, se vuelve a ver su mejor versión, ¿no?

R. Eso es, tengo las mismas sensaciones que el año pasado. Disfruto de ir en bici y en mi terreno. Está claro que cuando no arranco y ataco es porque no tengo las piernas, aunque también porque Roglic y Evenepoel son muy buenos.

P. ¿Sintió un subidón cuando vio que dejaba atrás a Roglic y Evenepoel en Sierra Nevada?

R. No, no pensé en eso sino en lo que me quedaba por delante, todavía 10 kilómetros por recorrer. No sé si Primoz solo quería sacarle esos segundos a Remco o es que iba más justo y no pudo hacer más. Pero en mi cabeza yo solo quería coger a Miguel Ángel López antes de que enlazara con su compañero de equipo. Por suerte, lo logré.

P. ¿Y qué pensó cuándo llegó a meta, ya con esos segundos recortados en la general?

R. Feliz por el trabajo hecho y por el de los compañeros. Ayer, Rojillas [José Joaquín Rojas] se cayó y me dije: 'Si este se deja la piel para el equipo, no hay mejor manera que llegar a meta por delante'.

P. Y por detrás, aunque batalladores, llegaron Juan Ayuso y Carlos Rodríguez. En su fuero interno, cuando está con ellos en las subidas, ¿no piensa que se esperen, que todavía no es su turno?

R. Al revés, al revés. El ciclismo español necesita un refuerzo y ellos son muy buenos. Ya están ahí y eso es la pera, una pasada. Como aficionado y como español, solo puedes estar contento.

P. ¿Se conforma con ser tercero en esta Vuelta?

R. Puede ser un buen año para ganar, pero debemos ir viendo cómo reaccionan los demás y cómo lo hago yo. Lo que está claro es que con confianza llegan las victorias. Para mí, es difícil buscar una victoria cuando no tienes confianza, cuando sabes que llegas a la carrera sin haber hecho los deberes bien, si falta algo para entrenar... Pero creo que el que lo tiene de cara es Evenepoel, pues solo ha perdido un minuto en dos etapas. Claro que se puede soñar en quitarle algo más, pero lo importante es que estamos bien y motivados, que vamos a intentar subir un escalón más.

P. ¿Le condiciona la necesidad de puntos que tiene Movistar para no perder la categoría World Tour?

R. No hemos hablado de los puntos. Hay que centrarse bien en la Vuelta y los puntos, los que vengan, vendrán. Luego quedan otras carreras y tenemos a Alex Aranburu, Iván Cortina y otros que pueden sacar puntos muy importantes como en la carrera de Canadá. Esperemos no tener problemas. Aunque es cierto que el equipo necesita puntos, en mi cabeza pasa por escalar posiciones, pero también lo pensarán los demás. Veremos qué pasa en Madrid.



Enric Mas llega a meta en la novena etapa de La Vuelta a España. / JAVIER LIZÓN (EFE)

#### Etapa 17

Miércoles 7 de septiembre



#### Etapa 18

Jueves 8 de septiembre Alto de Piornal 1.166 m Trujillo 500 m Alto de Piornal Alto de la 1.270 m Desesperá 977 m Garganta B la Olla 596 m 0 km 192 109,7 137,8 151,2

#### Etapa 20

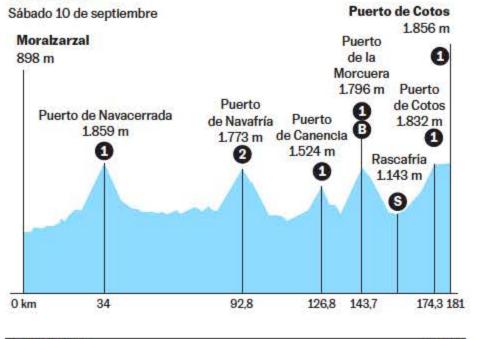

Fuente: La Vuelta. EL PAÍS

#### La Vuelta, en tres montañas

Sufre pero de forma controlada Evenepoel, irrebatible al inicio pero con debilidades en las últimas montañas; se resiste Roglic a perder su corona tras tres entorchados seguidos; y pide turno Mas, fiable hasta el momento como pocos, de menos a más, con el triunfo en el entrecejo. Para ello, para descascarillar a los dos ciclistas que tiene por delante, le quedan tres ocasiones, las veces en las que la carretera va cuesta arriba.

"Los días llanos también son importantes", remarca Mas; "porque puede haber abanicos, caídas... Se pueden perder segundos sin darte cuenta. Además, la temporada está empezando a pesar". Pero él mira hacia arriba. Primero el miércoles, que se acaba en alto, en el Monasterio de Tentudía (Badajoz), un ascenso de 10 kilómetros con una pendiente media del 5% y tramos del 12%. Después el jueves, cuando se encadena por dos veces el Alto del Piornal (Cáceres), 13,4 kilómetros con una pendiente de media del 5,6% y tramos al 11%.

Si bien en la etapa 19 se holla por dos veces el Puerto de Piélago, el final en Talavera de la Reina es en llano y resultará más complicado dar la sorpresa. Pero en la penúltima jornada de la Vuelta, de Moralzarzal al Puerto de Navacerrada, se suceden cinco montañas que acaban en el Puerto de la Morcuera (9,4 kilómetros con pendiente media de 6,9% y máxima del 12%) y en el de Cotos, última oportunidad, 10,3 kilómetros con una pendiente media del 6,9% y tramos al 10%.

38 ELPAÍS Martes 6 de septiembre de 2022

#### **DEPORTES EUROBASKET**

JUAN MORENILLA, Tbilisi El nuevo es el primero en salir. Con el número 2 en la espalda, el nombre de Lorenzo Brown inaugura el desfile de los jugadores españoles cuando son presentados en la pista antes de cada partido. Brown bota, salta y abre una fila que completan el resto de internacionales chocando las manos. La liturgia comienza en el más novato de los baloncestistas de España, el base estadounidense nacio-

nalizado por la vía exprés antes de este Eurobasket por las urgencias para cubrir el puesto tras las lesiones de Ricky y Alocén y la retirada de la selección de Sergio Rodríguez. Y precisamente en las manos de Brown comenzará a escribirse el futuro de España en el torneo después de la derrota contra Bélgica. El equipo de Scariolo se jugará la clasificación para octavos en las citas ante Montenegro (hoy, 16.15, Cuatro) y Turquía (mañana, 13.30, Cuatro), dos conjuntos que también están al mando de dos

norteamericanos de origen: Kendrick Perry y Shane Larkin. Es la hora de Brown.

La ausencia de un mínimo lazo del jugador con España y con el baloncesto nacional levantó una polvareda que se ha ido desvaneciendo. En el vestuario ha conectado con el capitán, Rudy Fernández, y estuvo pendiente del joven Juan Núñez, de 18 años, hasta que fue descartado. "Yo hablé con él a menudo antes de que llegara a la selección. Todo lo que tenía que hablar con él lo hablé, y también con la federación. Yo soy el primero que quiero a los mejores en mi equipo. Sé que Lorenzo ha tenido un compromiso que otros no han podido o no han querido. Tenemos que agradecer que se haya comprometido con este grupo para competir", explica Rudy a

El base de España, que renunció a la ciudadanía estadounidense, afronta un examen ante Montenegro y Turquía

## La hora del 'turista' Brown



Lorenzo Brown, ante Lecomte en el España-Bélgica. / ZURAB KURTSIKIDZE (EFE)

EL PAÍS. Ese ofrecimiento para jugar con España obligó a Brown a renunciar a la ciudadanía estadounidense, un peaje por el que ahora deberá entrar en su país de nacimiento con un visado de turista para tres meses. El base tenía sobre la mesa las opciones de otras selecciones con unos trámites menos restrictivos hacia su pasaporte, pero se decantó por el combinado español y la federación dio luz verde tras consultar entre otros a Ricky Rubio, que coincidió con él en Minnesota, y Scariolo, que lo dirigió como ayudante en los Raptors.

En el día a día, Brown, que cumplió 32 años el 26 de agosto durante la preparación para el torneo, empezó compartiendo habitación con Jaime Pradilla y ahora lo hace con Usman Garuba, con

"Ha tenido un compromiso que otros no han querido", dice Rudy

quien se entiende mejor en inglés. De castellano, el "buenos días" y algún comentario sobre la comida. En los entrenamientos comprende las indicaciones generales de Scariolo en español y cuando hay órdenes más específicas cuenta con la traducción de otro de los técnicos. "La adaptación ha sido buena. Cada día está más integrado y eso se va notando en la pista. Los entrenadores le sofia y el rol importante que tiene", cuenta José Ignacio Hernández, director deportivo de la fedeenergía", explicó Brown tras el debut ante Bulgaria. En ese estreno en el Eurobasket fue el máximo anotador español (17 puntos), aunque su aportación descendió en los siguientes duelos y frente a

> loz Lecomte. En tres envites promedia 11 puntos y 6 asistencias por choque, números inferiores a los de Perry con Montenegro (13 y 6,3) y Larkin con Turquía (13,3 y 7,7). Son tres de los 13 estadounidenses nacionalizados que hay en los 24 equipos.

El primer examen le medirá a Perry (29 años, 1,83m), base sin pisadas en la NBA que acaba de fichar el Unicaja y que ante Bulgaria sorprendió con un espectacular mate en un potentisimo salto. Ese vigor fi-

sico es el que buscó también la selección con el fichaje de Brown (1,96m), aunque ahora anda con el hombro derecho tocado. Más cruda se presenta la cita ante Larkin (29 años, 1,80m), con pasaporte turco desde 2020, uno de los mejores bases de la Euroliga, líder del Efes y con bagaje en la liga estadounidense: Dallas, Knicks, Brooklyn y Celtics. Aunque pocos mejor que Brown saben lo que es ser un trotamundos. En los últimos nueve años colecciona 13 equipos, entre ellos cuatro paradas en la NBA (Philadelphia, Minnesota, Phoenix y Toronto), un vuelo a China y cuatro equipos europeos en los cuatro últimos años (Estrella Roja, Fenerbahçe, Unics y Maccabi el próximo curso). Los tumbos le han llevado a una España que empieza con su nombre.

han hecho entender nuestra filo-

ración. "Me han hecho sentirme como en casa. Trato de jugar con Bélgica sufrió para detener las penetraciones del ve-

Martes (13.30h) Montenegro-España Martes (16.15h) Georgia - Bulgaria Martes (19.00h) **GRUPO B** Lituania 107 | 109Alemania Esbvenia 93 97 Bosnia Herz. Francia 78 74 Hungria PT J G P F C 2 1 274 270 2 Bosnia Herz 3 Eslovenia 5 Lituania 3 265 278 0 3 247 276 6 Hungría PRÓXIMA JORNADA Bosnia Herz. - Francia Martes (14.30h) Hungria - Lituania Martes (17.15h) Alemania - Eslovenia Martes (20.30h) **GRUPO C** Croacia 73 70 Estonia

Eurobasket 2022

Bulgaria 81 91 Montenegro

PT J G P F C

228

España 73 83 Bélgica

Turquia 83 | 88 Georgia

**GRUPO A** 

3 Turquía

5 Georgia

6 Bulgaria

PRÓXIMA JORNADA

Jornada 3

Gran Bretaña 77 93 Grecia Ucrania 84 73 Italia

| 16                                 | PT | J   | G | P  | E        | C     |
|------------------------------------|----|-----|---|----|----------|-------|
| 1 Ucrania                          | 6  | 3   | 3 | 0  | 248      | 20    |
| 2 Greda                            | 6  | . 3 | 3 | .0 | 267      | 24    |
| 3 Croacia                          | 5  | 3   | 2 | 1  | 244      | 22    |
| 4 Italia                           | 4  | 3   | 1 | 2  | 237      | 23    |
| 5 Estonia                          | 3  | 3   | 0 | 3  | 205      | 23    |
| 6 Gran Bretafia<br>PRÓXIMA JORNADA | 3  | 3   | 0 | 3  | 203      | 26    |
| Estonia - Gran Bretaña             |    |     |   | M  | artes (1 | 4.15h |

Grecia - Ucrania Martes (17.00h) Italia- Croacia Martes (2100h) **GRUPO D** Polonia 85 76 Israel

| Rep.Chec<br>Serbi | a 88 l |   |   |   |     |     |
|-------------------|--------|---|---|---|-----|-----|
| 8                 | PT     | 1 | G | P | F   | C   |
| 1 Serbia          | 6      | 3 | 3 | 0 | 281 | 214 |
| 2 Polonía         | 5      | 3 | 2 | 1 | 243 | 249 |
| 3 Israel          | 5      | 3 | 2 | 1 | 239 | 239 |
| 4 Finlandia       | 4      | 3 | 1 | 2 | 246 | 241 |
| 5 Rep. Checa      | 4      | 3 | 1 | 2 | 240 | 260 |
| 6 Países Bajos    | 3      | 3 | 0 | 3 | 223 | 262 |

Holanda-Polonia Martes (14.00h) Finlandia - Rep. Checa Martes (17.30h) Israel-Serbia Martes (2100h)

Pasan a octavos los cuatro primeros de grupo. Los cruces son A1-B4, A2-B3, B2-A3, B1-A4, C1-D4, C2-D3, D2-C3 y D1-C4.

## "Los jugadores de Georgia y la policía nos golpearon"

Ataman, seleccionador de Turquía, denuncia agresiones y pide seguridad. "Fue una pelea callejera", admite el alero Korkmaz

J. M., Tbilisi La batalla de Tbilisi sigue echando humo. El encuentro entre Turquía y la anfitriona Georgia acabó con un parte de guerra. Dos jugadores fueron expulsados, el turco Korkmaz y el georgiano Sanadze, después de casi llegar a las manos. Durante ese momento el reloj siguió en marcha durante 22 segundos a pesar de que el juego estaba detenido. También el técnico otomano, Ergin Ataman, vio la puerta de salida por sus encendidas protestas. El partido se paró varios minutos por el lanzamiento de vasos desde la grada... Venció Georgia por 83-88 después de dos prórrogas en un ambiente muy caldeado que se alargó al túnel de vestuarios. Allí, según denuncia Turquía, Korkmaz y varios miembros del personal del equipo fueron golpeados por baloncestistas de Georgia y por la policía local.

"Esto es un escándalo", se quejó ayer Ataman, seleccionador de Turquía y entrenador del Efes. "Tres jugadores de Georgia, Shengelia [está lesionado, no forma parte de la convocatoria y va con el brazo derecho en cabestrillo], Bitadze y el jugador descalificado

[Sanadze] nos atacaron en el vestuario. Korkmaz y otros miembros fueron golpeados, y a alguno le tiraron al suelo. No teníamos protección de la policía. Desde el primer día, tardamos 45 minutos en llegar al pabellón por culpa del tráfico. No hay comida especial para el deportista, solo börek [empanada]. La organización debe ser más profesional. La policía atacó a nuestros jugadores, nos pegó para meternos dentro del vestuario. Es increíble todo. Piensen que esto pasa en la NBA...", argumentó Ataman en un discurso que iba subiendo de temperatu-



Ataman, ante Georgia. / I. GEDENIDZE (REUTERS)

ra. "El partido duró 22 segundos menos, que es un tiempo largo en el baloncesto. Queremos que el encuentro se cancele o nos dejen jugar cuatro minutos y medio en condiciones legales [el tiempo que restaba cuando se produjeron los incidentes]. Si no, es ridícu-

lo. Hemos venido aquí para jugar al baloncesto, a disfrutar del deporte, no a darnos un paseo. Y es triste que jugadores como Shengelia y Bitadze vayan al vestuario a atacar a Korkmaz".

El alero turco (Sixers, 2,01m) dio su versión: "Nos pusimos cara a cara y [Sanadze] empezó a decirme tonterías. Reaccioné como un ser humano, un hombre. Luego en los vestuarios vi a tres jugadores georgianos corriendo hacia nosotros con dos tipos de seguridad y empezamos a lanzarnos puñetazos. Intentaban

atacarnos y nos defendimos. Era como una pelea callejera".

Anoche, la FIBA desestimó la protesta turca por los 22 segundos perdidos al esgrimir que la federación no demostró que esa infracción, pese a producirse, alteró el resultado final.

Martes 6 de septiembre de 2022 ELPAÍS 39

## **ECONOMÍA Y TRABAJO**

## Las empleadas del hogar tendrán paro y más protección frente al despido

El Gobierno aprobará bonificaciones para reducir el coste a los empleadores

JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ GORKA R. PÉREZ, Madrid Las empleadas del hogar tendrán derecho a cobrar el paro una vez dejen de trabajar, y dispondrán de una protección legal completa como el resto de trabajadores. En caso de despido, será el Fondo de Garantía Social (Fogasa) el que se haga cargo de las indemnizaciones de aquellos empleadores que se declaren insolventes, una circunstancia que no se daba con la actual legislación laboral. Además, se restringirán las causas que justifiquen el desistimiento la figura jurídica que hasta ahora permitía despedir a un trabajador de modo unilateral mediante el pago de una indemnización y sin alegación de causa-.

También se aprobará un generoso sistema de bonificaciones a
las cotizaciones de este colectivo
para limitar el coste a los empleadores, que generalmente son familias. Además, se reconocerá el
derecho de estas empleadas (el
95% de las trabajadoras domésticas son mujeres) a la protección
en materia de seguridad en el trabajo. Para esto último se adaptará la Ley de Riesgos Laborales.
En definitiva, se les brinda una
protección laboral completa igualándolas con el resto de trabajadores.

Estos cambios son los que encabezan el último borrador del real decreto que aprobará el Gobierno hoy en el Consejo de Ministros, y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Con esta norma se busca poner fin a una discriminación laboral histórica del sistema laboral español. La reforma mejorará las condiciones de trabajo de un colectivo de casi 400.000 personas. La norma reconoce el derecho al desempleo de estas trabajadoras, tanto a la prestación contributiva como al resto de subsidios no contributivos.

Muchos de los cambios del texto son derogaciones de normas que perpetuaban su discriminación. Por ejemplo, la legislación de la Seguridad Social impedía a las trabajadoras domésticas cotizar por desempleo. Las modificaciones en el Reglamento General de la Seguridad Social que contempla el real decreto entrarán en vigor al día siguiente de ser publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero los cambios en el nuevo paradigma de cotización se aplicarán desde el 1 de octubre de 2022 y hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, los términos finales en los que se deberá realizar se establecerán en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023.

Para favorecer esta regularización, aquellas personas que tengan contratada o den de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a una empleada del hogar tendrán derecho a una reducción del 20% en la aportación a la cotización a la Seguridad Social por esa trabajadora; y a una bonificación del 80% en las aportaciones



Díaz junto a empleadas domésticas en una concentración feminista, el pasado 9 de junio en Madrid. ∕ ₽

## Díaz: "Es una de las normas que más me enorgullece"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó aver el decreto que hoy aprobará el Consejo de Ministros para equiparar las condiciones laborales de las empleadas del hogar a las del resto de trabajadores como "el fin a una injusticia absolutamente inaceptable". Durante su encuentro con ciudadanos en La Moncloa, el presidente aseguró que la norma situará a España en "la vanguardia" y subrayó su "enorme calado feminista". Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda

por desempleo y al Fondo de Ga-

rantía Salarial en el Sistema Espe-

que ver con la eliminación de la

figura del desistimiento, que que-

dará acotado solo para aquellos

casos en los que la unidad fami-

liar empleadora experimente un

incremento de sus gastos por cir-

cunstancias sobrevenidas -co-

mo la pérdida del trabajo o la de-

claración de incapacidad para el

trabajo de la persona empleado-

ra-; así como si se produce una

modificación sustancial de las ne-

cesidades de la unidad familiar

Uno de los puntos clave tiene

cial para Empleados de Hogar.

Díaz, incidió en que el decreto no se limita a conceder el derecho a paro a las empleadas del hogar, sino que iguala los derechos de este colectivo a los del resto de profesionales. "Es una de las normas que más me enorgullece". destacó la vicepresidenta, que recordó que ella defendió varios casos de estas trabajadoras cuando ejercía como abogada laboralista, antes de ser ministra. "Son las mujeres, las trabajadoras de hogar, las grandes olvidadas. He defendido a muchas de ellas, desde mi despacho profesio-

que justifican que se prescinda de la persona trabajadora del hogar como, por ejemplo, el cambio en las necesidades de cuidado de algún miembro de la unidad familiar; y si el comportamiento de la trabajadora justifica la pérdida de confianza.

Tras meses de estudio y varios reproches judiciales de por medio, la aprobación del nuevo marco de relaciones laborales para las trabajadoras acogidas al Régimen Especial de Trabajadores del Hogar vendrá acompañado de una actualización normativa muy compleja que se desarrolla

nal, como abogada. No tenían derecho al desempleo pero tampoco a otro tipo de derechos como un trabajador normal. Las he defendido como diputada y como vicepresidenta".

A preguntas de los periodistas, la ministra de Trabajo recalcó: "Creo que mañana (por hoy) es un día que hace grande a nuestro país. No solo concedemos la prestación y los subsidios de desempleo a las trabajadoras del hogar, sino que le damos los mismos derechos que cualquier trabajador". La ministra de Trabajo lleva varios meses trabajando para impulsar la medida. Por eso, agregó, "la norma nos hace un país solidario y que respeta los derechos fundamentales".

La reforma mejorará las condiciones laborales de 400.000 personas

Muchos de los cambios del texto son derogaciones de reglas anteriores en seis artículos, cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y cinco disposiciones finales.

El de las empleadas del hogar resulta un colectivo ampliamente feminizado -- el 84% de personas ocupadas en el ámbito doméstico son mujeres, según la EPA-, y que por esa condición distintiva de género venía denunciando un trato desigual con respecto al del resto de trabajadores. Una acusación que secundó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia de febrero, donde concluía que el sistema español resultaba discriminatorio y contrario al derecho comunitario por negar a estas mujeres su derecho a cotizar por la prestación de desempleo y, por tanto, a cobrar el paro.

Este varapalo judicial llevó al Gobierno, y particularmente al Ministerio de Trabajo, a iniciar un proceso para incorporar este derecho en la Ley de la Seguridad Social (LGSS), y que tomó cuerpo con la ratificación del Ejecutivo en junio del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En su artículo 6 se determina que el Estado que lo ratifique "deberá adoptar medidas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos, como los demás trabajadores, disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decentes, así como, si residen en el hogar para el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad".

#### Conflicto comunitario

A pesar de que la sentencia del TJUE ha sido como el acicate definitivo, el recorrido legal para esta reforma se remonta a 2019. Entonces, Mariana, una empleada del hogar gallega, reclamó ante un juzgado de Vigo su derecho a cotizar por la prestación de desempleo y lo hizo apoyada por su empleadora. Planteó que la normativa nacional podría entrar en conflicto con la comunitaria, y ante este conflicto, el juez decidió elevar la cuestión al TJUE.

El Gobierno y la Seguridad Social alegaron que la exclusión de las trabajadoras del hogar del derecho al paro estaba justificada por las condiciones particulares de trabajo de este colectivo, un sector con elevadas tasas de empleo y bajas retribuciones, en el que el empleador no es "un empresario profesional, sino un cabeza de familia". Además, alegaron que elevar los costes salariales podría fomentar el fraude y reducir las nuevas contrataciones.

Tras recibir el reconocimiento del TJUE -que desestimó estos argumentos señalando que la normativa no era la adecuada para evitar estas situaciones-, la propia Mariana aseguró sentirse "muy satisfecha" por haber tomado la decisión de denunciar. "Ha sido un proceso duro que empezó al verme desamparada frente a una enfermedad. Fue así: enfermé y me di cuenta de que estaba totalmente desamparada, sin ninguna garantía y ningún derecho, con la incertidumbre de qué pasaría en el futuro. Por eso tomé la decisión de acudir a los tribunales, con la esperanza de que algo cambie. Y así ha sucedido", reconoció en un breve comunicado.

40 ELPAÍS Martes 6 de septiembre de 2022

#### **ECONOMÍA Y TRABAJO**



La planta regasificadora de Reganosa en Mugardos, A Coruña, el pasado miércoles. / KIKO DELGADO (EFE)

# España fue el país que más gas ruso importó por barco en julio y agosto

Las ventas energéticas reportan a Moscú 154.000 millones desde el inicio de la guerra

IGNACIO FARIZA, Madrid El drástico recorte en los envíos de gas ruso por tubo a la Unión Europea contrasta con la evolución de las ventas por barco a los socios más occidentales del bloque. En julio y agosto, España fue el país del mundo que más gas natural licuado (GNL, en la jerga del sector; el que llega con barco) compró a Rusia: los importadores españoles transfirieron más de 747 millones de euros a las energéticas de ese país, según datos del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). El think tank ambientalista, que hace recuentos periódicos sobre los ingresos de Moscú por ventas de energía desde el inicio de la guerra, sitúa a continuación a Francia (que pagó 600 millones por este concepto) y a China (527 millones). El puerto de Bilbao fue el tercero del mundo que más gas ruso recibió en julio y agosto, tras Montoir-de-Bretagne (Francia) y Zeebrugge (Bélgica). El de Sagunto fue el quinto.

En los algo más de seis meses transcurridos desde la invasión de Ucrania, España es el tercer máximo comprador de GNL ruso, solo por detrás de Francia y Bélgica, y por delante de colosos como Japón y China, los dos mayores importadores mundiales de este combustible. En el caso del gas llegado por tubo, Bulgaria lideró las compras a Rusia: solo en el séptimo y en el octavo mes del año pagó 1.600 millones, seguido por Turquía (casi 1.400 millones) y Alemania (1.200).

"Estamos en una situación perversa: las exportaciones de gas ruso a Europa se han reducido en tres cuartas partes en el último año, pero sus ingresos siguen siendo mucho mayores y sigue ganando tanto dinero como en la primera mitad de 2021", explica Lauri Myllyvirta, analista principal de CREA y coautor del estudio. "Hay que actuar sobre los precios", reclama.

Los ingresos derivados de las ventas están siendo fundamentales tanto para el sostenimiento de la campaña bélica por parte de Rusia como para evitar el colapso de su economía pese a las sanciones europeas y estadounidenses. El 40% del presupuesto anual ruso depende directamente de estas entradas de divisas y su evolución —resaltan los técnicos de CREA—
ha estado históricamente correlacionada con su gasto militar. Desde el pasado 24 de febrero, cuando se inició la invasión, Moscú ha

Parte del combustible ha sido destinado al acopio de cara al invierno

El puerto de Bilbao fue el tercero del mundo que más recibió

obtenido 158.000 millones de euros por su gas natural, petróleo y carbón, de los que 43.000 han ido a parar directamente a sus arcas públicas.

En el reciente aumento de las importaciones españolas influyen varios factores. El primero es estructural: la amplia disponibilidad de plantas regasificadoras, imprescindibles para devolver a estado gaseoso el GNL que viaja por barco. España tiene seis activas, que suman más de la tercera parte de la capacidad total de los países de la UE, y eso le permite recibir gas desde cualquier rincón del planeta, Rusia incluida. El contraste es evidente con otros grandes socios, como Alemania, que todavía no cuenta con ninguna y que depende íntegramente de las llegadas por ducto.

El segundo es el considerable aumento en la generación de electricidad mediante la quema de gas natural: el uso de este combustible en las plantas españolas de ciclo combinado casi se ha duplicado en lo que va de año. El estirón ha sido particularmente importante estos meses de verano, en los que altas temperaturas han provocado un aumento del consumo en franjas horarias en las que el gas aporta una fracción sustancial del total de electricidad.

#### China, líder en fósiles

Además, las exportaciones de electricidad a Francia se han disparado: el país vecino tiene 32 de sus 56 reactores nucleares parados por corrosión o mantenimiento, y está estirando al máximo la interconexión pirenaica. Esa demanda extra procedente del país vecino, propulsada también por los precios más competitivos en la Península con el tope al gas, ha obligado a reactivar los ciclos combinados más antiguos, menos eficientes y, por tanto, que más gas devoran. El cuarto factor es la sequía, que ha hundido la generación hidroeléctrica a mínimos de 30 años.

En julio, Rusia fue el tercer mayor suministrador español de GNL, tras EE UU y Nigeria. En junio, Rusia fue el segundo mayor vendedor de gas por barco a España, solo por detrás de EE UU. Parte de este combustible ha sido destinado al acopio de este combustible en depósitos de cara a un invierno que se antoja dificil.

Desde el inicio de la invasión de Ucrania, China es de largo el país que más dinero ha transferido al Kremlin a cambio de sus combustibles fósiles: alrededor de la quinta parte del total. En estos más de seis meses ha pagado casi 30.000 millones de euros por su petróleo, 1.000 millones por su gas natural y más de 3.000 millones por su carbón.

En este último caso, el veto de la UE sobre las importaciones procedentes del gigante ruso desde el pasado 10 de agosto sí se ha traducido en una reducción de sus ventas.

## La OPEP acuerda rebajar la oferta petrolera en 100.000 barriles diarios desde octubre

Los países exportadores anulan el aumento mínimo en la producción adoptado en agosto

EL PAÍS, Madrid
La alianza OPEP+, la organización encabezada por Arabia Saudí y Rusia que agrupa a los principales estados exportadores de petróleo y sus aliados, acordó ayer
reducir en 100.000 barriles diarios la oferta petrolera oficial de
este grupo de 23 países a partir
del 1 de octubre, ante el temor de
que un freno de la economía mundial merme la demanda. Se anula
así el incremento mínimo del
bombeo que se había adoptado

en el encuentro anterior, el 3 de agosto, para el mes de septiembre. Los ministros acordaron "volver al nivel de producción de agosto de 2022", recordando que "el ajuste al alza de 0,1 millones de barriles diarios (mbd) estaba previsto únicamente para el mes de septiembre", según informó la propia Organización de Países Exportadores en un comunicado.

Los ministros de la OPEP+ han pedido en su declaración final que se considere la posibilidad de convocar una nueva reunión "en cualquier momento para abordar la evolución del mercado, si fuera necesario", lo que podría tener lugar antes de la próxima cita regular, el 5 de octubre. La mención de esa posibilidad revela cierta inseguridad e incertidumbre en cuanto a la evolución del mercado a corto plazo.

En octubre, los miembros de la OPEP+ que participan del acuerdo producirán de forma conjunta 26.689 millones de barriles por día, mientras que los aliados ajenos a la OPEP bombearán 17.165 millones. Arabia Saudí y Rusia extraerán ambos 11.004 millones de barriles diarios.

La medida llega pocas semanas después de que el presidente de EE UU, Joe Biden, reclamase en una viaje a Arabia Saudi un aumentó en el suministro para combatir la inflación. Dos semanas después se anunció el ligero incremento del 3 de agosto, previo al recorte comunicado ayer. La decisión de la OPEP+ se enmarca en un momento especialmente dificil para Europa, sobre todo después de que Moscú redoblara el pulso con la Unión Europea al suspender el viernes de forma indefinida el suministro por el gasoducto Nord Stream 1, supuestamente por una avería.

En su breve nota final, la OPEP+ no explica las razones de su decisión, pero todo apunta a que teme que una ralentización de la economía provoque la caída de la demanda. Ese factor venía presionando a la baja el precio del barril, que había perdido más de un 20% desde los picos de 120 dólares que alcanzó en junio. Pero la expectativa de que la OPEP+ redujera su bombeo, como finalmente ha hecho, ha revertido la tendencia y el precio del petróleo subía ayer cerca de un 2%.

Martes 6 de septiembre de 2022 ELPAÍS 41

#### **ECONOMÍA Y TRABAJO**



Macron, ayer en París durante su videoconferencia con el canciller Scholz. / LUDOVICO MARIN (REUTERS)

## Macron rechaza el gasoducto entre España y Francia: "No resuelve el problema"

El presidente francés considera inútil la infraestructura y reta a Pedro Sánchez a convencerle de que Europa la necesita

MARC BASSETS, Paris El presidente de Francia, Emmanuel Macron, retó ayer al presidente de España, Pedro Sánchez, a convencerle de que Europa necesita construir entre ambos países el gasoducto MidCat, instalación que considera inútil para la crisis actual y dañina para el medio ambiente. Macron dijo que es "falso, factualmente falso" que el MidCat resuelva las carencias de gas y, parafraseando al general De Gaulle, declaró no entender que haya que agitarse y "saltar como cabritos pirenaicos" por este asunto.

"Yo hablo de hechos, no hago política", dijo Macron para justificar su oposición al MidCat, en una en una rueda de prensa en París, tras reunirse por videoconferencia con el canciller alemán, Olaf Scholz. "El canciller Scholz no me ha dado hechos distintos que me hayan convencido de la necesidad de una interconexión gasística. Si mañana el presidente Sánchez me dice: 'he aquí los hechos', yo estoy dispuesto a revisar mi posición".

En respuesta a una pregunta de la prensa, Macron confirmó la posición francesa contraria al nuevo gaseoducto. Pero la desarrolló como nadie en el Gobierno francés lo había hecho en público hasta la fecha. "Necesitamos más interconexiones eléctricas", dijo. "No estoy convencido de que necesitemos más interconexiones gasísticas cuyas consecuencias en el medio ambiente y en los ecosistemas son más importantes".

Sánchez y Scholz se han unido en la defensa de este proyecto entre la Península y el resto de París asegura que la obra sería dañina para el medio ambiente

Alemania se ha posicionado a favor del proyecto energético

Europa, que se empezó a construir en la década pasada pero quedó interrumpido en 2019 tras el dictamen en contra de los reguladores por los elevados costes. La invasión rusa de Ucrania y la búsqueda de proveedores alternativos han resucitado el proyecto. Pero desde el principio ha topado con un rechazo de Francia.

En una entrevista con el diario Le Monde publicada ayer, antes de la comparecencia de Macron, la ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, respondió a una pregunta sobre la negativa francesa al Midcat: "No se trata de una cuestión bilateral entre un país y su vecino. Se trata de la construcción de la Europa de la energía. Desde ahora mismo hay que reflexionar en la manera de estar seguros de que Europa podrá sobrevivir al invierno 2023-2024 sin gas ruso".

El argumento de Macron es doble. Primero, considera que el Midcat no sirve para la crisis actual. A su juicio, "la realidad es que ya hay dos gasoductos entre España y Francia" y que estos, desde el inicio o periodo actual de tensión en febrero, se usan en un 55% de su capacidad. Es más, afirmó que en agosto Francia exportaba gas a España.

#### "Cabritos pirenáicos"

"Lo digo con mucha ingenuidad: no entiendo el problema a corto plazo que se intenta resolver, no lo entiendo", declaró ayer el presidente francés. "Y para plagiar a uno de mis predecesores: no entiendo por qué saltaríamos como cabritos pirenaicos sobre este asunto para explicar que resolvería el problema gasístico. Es falso, factualmente falso. Si hoy estuviésemos en el 100% de la utilización de nuestros gasoductos v hubiese hoy una necesidad de exportar gas hacia Francia, Alemania y otro lugar, les diría que sí, pero no es así".

La imagen del "cabrito" la pronunció el general De Gaulle, entonces presidente de la República, en 1965, durante la llamada crisis de la silla vacía, cuando Francia bloqueó durante meses las decisiones en la Comunidad Económica Europea. Acusado de lo que hoy se llamaría euroescéptico, De Gaulle se defendió: "Solo se puede hacer política basándose en realidades. Claro, podemos dar saltos sobre la silla como un cabrito diciendo: '¡Europa, Europa, Europa!' Pero no lleva a nada y no significa nada".

El segundo argumento de Macron es que, si se construyese el MidCat, toparía con una fuerte oposición ecologista. En su opinión, el gasoducto no responde a los objetivos de lucha contra el cambio climático.

## Las Bolsas caen y el euro toca mínimos de 20 años tras el cierre del Nord Stream

El Ibex 35 vuelve a cerrar en rojo por 13ª vez en las últimas 14 jornadas

LLUÍS PELLICER, Madrid La tregua apenas duró 24 horas. Tras el fin de semana, los mercados de valores y de deuda han arrancado la semana con pérdidas notables. Las malas noticias se acumulan: Moscú sigue utilizando el suministro de gas como arma de presión, la actividad económica sigue con síntomas de haberse enfriado y los bancos centrales se preparan para seguir con la subida de tipos. Las principales plazas europeas cerraron ayer en rojo y el euro siguió cediendo ante el dólar, hasta llegar a su nivel más bajo en 20 años. En el caso del Ibex 35, el retroceso se moderó hasta el 0,88% tras empezar el día con un desplome del 2%. El selectivo ha terminado con caídas 13 de las últimas 14 jornadas.

El resto de Bolsas europeas también han arrancado la semana con pérdidas. El Eurostoxx se ha derrumbado un 1,53%, reflejando los números rojos en todo el continente. El más castigado ha sido el DAX alemán, que ha caído un 2,22%, seguido del CAC francés, que ha cedido un 1,2%. Las pérdidas se han cebado sobre todo con los valores industriales, que son los que más están acusando la subida de los precios de la energía.

Los mercados se han alarmado sobre todo por el cierre del
gasoducto Nord Stream por parte de Gazprom, la petrolera estatal rusa. En principio, Moscú alegó supuestos problemas técnicos, pero ayer el Gobierno ruso
condicionó la reactivación del
suministro al levantamiento de
las sanciones. El precio del gas
volvió a dispararse un 30%.

Los temores de que Europa entre en recesión aumentan. "El deterioro de los datos es evidente, pero sin ninguna indicación

clara de que la presión inflacionista subyacente esté disminuyendo", afirma Gilles Moëc, economista jefe en AXA Investment Managers. Los mercados están pendientes de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) mañana en Fráncfort. Dan por hecha una subida de tipos de interés. La cuestión es la magnitud de ese incremento. Según las actas de la reunión de julio, no hubo unanimidad en el aumento del 0,5%, puesto que algunos gobernadores pidieron una mayor gradualidad. Los analistas creen que en esta ocasión los halcones pedirán encarecer el dinero un 0,75%. Y esta vez el ala más laxa apenas ha levantado la voz. El economista jefe del BCE, Philip Lane, apenas abogó la semana pasada en Barcelona por ir paso a paso, sin acometer subidas abruptas.

El dato positivo llega de los mercados de trabajo. EE UU sigue creando empleo, con cifras que suponen máximos históricos. Pero la fortaleza de su mercado laboral no hace sino apuntar a nuevas subidas de tipos.

Ante ese panorama, el euro ha vuelto a caer ante el dólar. Con los países de la UE lanzando nuevas medidas para aliviar el coste de la energía o ayudar a las compañías energéticas, la moneda europea perdió ayer de nuevo la paridad con el dólar e incluso fue más lejos, al tocar los 0,9876 a primera hora de la mañana: el nivel más bajo en dos décadas.

También la deuda soberana escala: el bono alemán a 10 años ha llegado al 1.579%, pero ayer subió sobre todo la deuda de los países periféricos. La italiana, hasta el 3.972%; la española, al 2.792%, y la portuguesa, al 2.677%.

## PEDRO NAVASCUÉS PALACIO

Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Catedrático de Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

Falleció el día 5 de septiembre de 2022, a los ochenta años.

Su esposa, María Victoria López-Cordón; sus hijos, Eva y Pablo, Javier y Misa; sus nietos, Hugo y César; su familia y amigos les ruegan conserven siempre su recuerdo y eleven una oración por su alma.

El velatorio se ha realizado en la más estricta intimidad.

42 ELPAÍS Martes 6 de septiembre de 2022

#### **ECONOMÍA Y TRABAJO**

VIDAL MATÉ, Madrid El Gobierno analizó ayer con las organizaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias, comunidades autónomas y comunidades de regantes la situación de la sequía en la mesa de seguimiento. Esta reunión es la continuación de la celebrada en marzo sobre el mismo problema, y que dio lugar a la adopción por parte

de la Administración de una serie de medidas de ayuda. Su principal objetivo es evaluar el estado actual v conocer los niveles de cumplimiento de las medidas tomadas en su día de cara a la posible adopción de nuevos compromisos.

La seguía, que se prolonga desde la primavera, junto a las olas de calor se han traducido en un recorte del 20% en la cosecha de cereales con respecto a la media de los últimos tres años. El balance es de poco más de 18 millones de toneladas, de los que 5,1 serían de trigo blando; 6,5 de cebada; 0,7 de trigo duro; 0,9 de avena; 0,7 de triticale; y donde las estimaciones de la cosecha de maíz -3,8 millones de toneladas- podrían sufrir importantes variaciones en función de las disponibilidades de agua de riego en otoño. España demanda anualmente unos 36 millones de toneladas.

En aceite se espera un recorte de entre un 15% y un 20% sobre la cosecha, ya baja -de 1,48 millones de toneladas- de la campaña anterior; situación que se repite en el vino, al igual que ha sucedido en las producciones de frutas de verano. En la parte positiva se hallan los precios al alza de los mercados que, en parte, compensarían las reducciones de la producción. En el caso de de los piensos por la invasión de los cereales, con la sementera a Ucrania está suponiendo un fuer-

Ganaderos y agricultores temen producir a unos altos costes por abonos o piensos que no puedan repercutir en los precios

## La sequia marca la política agraria



El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (en el centro), junto al ministro de Agricultura, Luis Planas (a la derecha), durante la jornada inaugural de la feria Salamaq 22, el viernes en Salamanca. / J. M. GARCÍA (EFE)

la vista y el fuerte incremento de los medios de producción, especialmente de los fertilizantes, los agricultores tienen miedo a incrementar los costes con los interrogantes de los precios en el fu-

En las producciones ganaderas la sequía ha obligado al empleo de piensos en zonas donde en este periodo se funcionaba con forraje. El encarecimiento

La falta de lluvias ha reducido un 20% la cosecha de cereales respecto a otros años

te incremento de los costes, sin que los ganaderos tengan la seguridad de poder repercutirlos en los precios. El miedo a producir caro ha impulsado al recorte o la congelación de las cabañas.

Esta situación afecta especialmente a las cabañas de vacas nodrizas -más de dos millones de cabezas-, así como a los 16 millones de cabezas de ovino extensivo, según señalan los responsables de las organizaciones Provacuno, Javier López, e Interovic, Raúl Rodríguez. Desde el sector del cerdo ibérico ligado a la dehesa, el presidente de la interprofesional Asici, Antonio Prieto, destaca la mala situación de las encinas y los pastos, que también incrementa los costes. En este escenario de precios y de interrogantes, hay ganaderos que están optando por la venta de lechones (peladillas), en lugar de apostar

por su engorde.

La Administración ha venido aplicando desde marzo diferentes medidas, desde ayudas directas a reducciones fiscales o apoyos indirectos. En este paquete se incluyen los 169 millones pagados al sector de la leche, de los que 124 fueron para el vacuno, 32,2 para el ovino y 12,7 para el de cabra. A esta cifra se sumaron otros 193,4 millones, de los que 64,5 procedían de los fondos de crisis comunitarios; 110 millones al vacuno de carne; 31,7 para el ovino; 10 para el sector avícola de carne; 3 para los conejos y 38 millones para cítricos.

En cuestiones de impuestos y fiscalidad se hallan la reducción del 20% el sistema de módulos del IRPF que rebajará la base imponible en unos 500 millones o el aplazamiento de las cuotas de la Seguri-

dad Social a un interés del 0,5%. En materia laboral, la reducción de 35 a 20 del número de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio de desempleo o a la renta agraria de los trabajadores eventuales de Andalucía y Extremadura. En la política del agua, para el suministro desde las plantas desaladoras del Estado, se dispuso la reducción del precio y de las cuotas del canon de regulación en varias cuencas

## El número de ricos en España aumentó el año de la pandemia

8.195 personas declararon tener más de seis millones en 2020, 295 más que en 2019

J. S. G., Madrid 2020 fue el año de la pandemia. La covid-19, detectada en la ciudad china de Wuhan, se propagó rápidamente por el mundo. Las autoridades de la mayoría de países establecieron férreos confinamientos para tratar de parar los contagios, que durante las primeras olas fueron mortales. Las consecuencias económicas de esas políticas provocaron abruptas caídas de producción y riqueza pese a las medidas lanzadas por los gobiernos para proteger el tejido productivo. La economía española se contrajo ese año un 10,8%, el mayor hundimiento desde la Guerra Civil. La Bolsa española perdió un 15,4% en 2020, el peor en una década. Muchos inversores españoles vieron sus ahorros menguar drásticamente. Pese a toda esta debacle, el número de ricos en España creció ese año hasta alcanzar su máximo histórico.

El número de contribuyentes que declararon al fisco tener una fortuna superior a seis millones de euros ascendió a 8.195 personas en 2020, lo que supone un aumento de 295 millonarios (un 3,74% más) respecto al año anterior, según la estadística del impuesto de patrimonio difundida ayer por la Agencia Tributaria. Los superricos -aquellos que aseguran tener activos valorados en más de 30 millones de euros-

también aumentaron en el peor año para la economía española en casi un siglo, hasta las 724 personas, frente a los 701 del ejercicio precedente. Los contribuyentes más acaudalados se han duplicado respectos a los 352 grandes millonarios que había en 2011. cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero restableció el impuesto sobre el patrimonio.

Cada vez que se examinan las entrañas estadísticas de este tributo, que deben declarar los contribuyentes con bienes por más de 700.000 euros sin contar la vivienda habitual, sobresale el caso de la Comunidad de Madrid. Los Gobiernos regionales tienen competencia normativa para aplicar deducciones o bonificaciones. Y Madrid es el único territorio que bonifica este gravamen al 100%. La comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso dejó de ingresar 992 millones de euros por las ventajas fiscales que otorga a los más pudientes. El 34% de los superricos, unos 250, no tuvieron que abonar este tributo por residir en Madrid. En resumen, el año de la pandemia 19.508 personas presentaron el impuesto de patrimonio en Madrid. Ninguno de estos ciudadanos tuvo que li-

Los contribuyentes más acaudalados se han duplicado respecto a 2011

Madrid es acusada de competencia desleal en el impuesto de patrimonio

quidar nada al fisco porque en esta autonomía está bonificado en su totalidad.

Esa es una de las razones por las que la política tributaria madrileña ha desatado las críticas en el resto de comunidades autónomas, que acusan a la administración regional de Madrid de hacer competencia fiscal desleal con el resto de territorios. Argumentan que Madrid aprovecha injustamente el efecto capitalidad para rebajar impuestos. Es en la capital donde están registradas las principales multinacionales del país y sus sedes corporativas y los trabajadores con mejor escala retributiva. En Madrid, también, está situado el corazón de la

Administración del Estado, con empleados públicos mejor remunerados que en otros sectores.

El impuesto de patrimonio es uno de los tributos analizados por el comité de expertos para la reforma fiscal que creó el Ministerio de Hacienda. Los sabios reunidos por la ministra María Jesús Montero propusieron mantener un límite mínimo para los grandes impuestos autonómicos, como patrimonio o sucesiones y donaciones para que todas las comunidades tengan que aplicar el tributo. Durante la presentación del texto sobre la reforma fiscal el pasado marzo, el presidente del citado comité, Jesús Ruiz-Huerta, cuestionó el "vaciamiento" del impuesto y la carrera a la baja que habían emprendido las comunidades con estas figuras impositivas.

En los últimos años, sobre todo desde la pasada crisis financiera, la mayoría de autonomías empezaron a rebajar tipos y establecer bonificaciones sobre los impuestos patrimoniales. El Consejo General de Economistas advierte desde hace años de esta competencia fiscal a la baja y de las grandes diferencias fiscales entre regiones.

ELPAÍS 43 Martes 6 de septiembre de 2022

#### **ECONOMÍA Y TRABAJO**

## Un ejecutivo de Bed, Bath & Beyond muere al caer de un rascacielos

La policía cree que el director financiero Gustavo Arnal se suicidó. Varios accionistas le habían demandado por fraude

MIGUEL JIMÉNEZ, Washington Gustavo Arnal, el director financiero y número dos de la firma minorista de decoración y hogar Bed, Bath & Beyond, murió el pasado viernes al caer desde su vivienda de un rascacielos de Nueva York. La compañía, que atravesaba una delicadísianunciado dos días antes el cierre de 150 tiendas y el despido del 20% de la plantilla. Los investigadores trabajan con la hipótesis del suicidio, según la policía de Nueva York. El ejecutivo venezolano de 52 años cayó

desde su apartamento, ubicado en el 18º piso de la icónica torre de 50 plantas del número 56 de Leonard Street, en Tribeca (Manhattan). Arnal no dejó ninguna nota ni le dijo nada a su mujer, que se encontraba en ese momento en la vivienda.

Arnal era licenciado en Ingema situación económica, había niería Mecánica por la Universidad Simón Bolívar de Caracas v tenía un máster en Finanzas por la Universidad Metropolitana. Tenía una exitosa carrera en el sector de consumo. Bed Bath & Beyond le fichó en mayo de 2020 cuando trabajaba en

Avon, donde fue artifice de un favorable cambio de rumbo de la compañía de venta directa de productos de belleza. Antes de Avon, tuvo también responsabilidades ejecutivas en las compañías Walgreens y Procter & Gamble.

Bed, Bath & Beyond ha estado bordeando la suspensión de pagos por sus problemas financieros, provocados primero por la pandemia y luego por los cambios de hábitos de consumo por la elevada inflación. Las noticias sobre cambios en el accionariado y sobre avances y retrocesos en las negociaciones para refinanciar la deuda han provocado violentos vaivenes en la cotización de sus títulos.

El ejecutivo fallecido era objeto de una demanda colectiva presentada el pasado 23 de agosto por un grupo de accionistas que lo acusaba, junto a otros, de fraude, uso de información privilegiada y administración desleal. La demanda asegura que infló artificialmente la cotización de las acciones de la compañía con informaciones falsas.

La cotización ha caído un 65% en el último año, hasta 8,63 dólares, pero en la primera mitad de agosto llegó a subir casi un 600%, hasta más de 30 dóla-

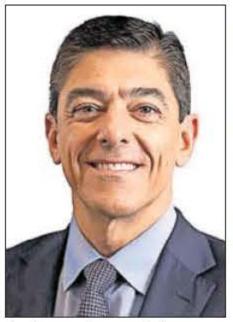

Arnal, en una imagen de la compañía Bed, Bath & Beyond.

res, para desplomarse de nuevo. Arnal vendió acciones de la compañía en ese pico por un importe de 1,4 millones.

#### Demanda pendiente

La compañía Bed, Bath & Beyond comunicó al supervisor la presentación de la demanda y señaló en un comunicado: "La empresa se encuentra en las primeras fases de evaluación de la reclamación, pero basándose en los conocimientos actuales, cree que las alegaciones carecen de fundamento".

Según la documentación registrada por la compañía en la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos en el contrato del fichaje de Arnal se incluía una indemnización en caso de muerte o incapacidad valorada entonces en más de 9 millones. Según la documentación de la última junta de accionistas, Arnal tuvo una retribución de 4,65 millones en 2020 y de 2,9 en 2021, buena parte de la cual eran retribuciones en acciones.

La presidenta de la empresa norteamericana, Harriet Edelman, aseguró el viernes a través de un comunicado: "Deseo extender nuestras más sinceras condolencias a la familia de Gustavo. Gustavo será recordado por todos los que trabajaron con él por su liderazgo, talento y administración de nuestra Compañía. Estoy orgullosa de haber sido su colega, y todos nosotros en Bed Bath & Beyond y todos los que tuvieron el placer de conocerlo lo echaremos mucho de menos. Nuestro enfoque es apoyar a su familia y a su equipo y nuestros pensamientos están con ellos durante este momento triste y dificil. Por favor, únanse a nosotros para respetar la privacidad de la familia".



El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, durante su visita a Australia en una imagen de la compañía.

## Iberdrola invertirá entre 2.000 y 3.000 millones en Australia

La compañía extiende su papel en la transición energética del país

EL PAÍS, Madrid Iberdrola anunció ayer que invertirá entre 2.000 y 3.000 millones de euros en energías renovables en Australia. Con esta inversión, la energética española prevé duplicar su cartera en el país v alcanzar una capacidad de generación de 4.000 megavatios

La compañía pretende extender sus inversiones y consolidar su papel en la transición energética del país, cuya producción de electricidad depende en gran me-

(MW) en el continente oceánico.

explicó ayer la compañía española a través de un comunicado.

La inversión de la empresa se centrará en proyectos de crecimiento renovable, como el parque solar de Avonlie, en el suroeste de Nueva Gales del Sur, el parque eólico de Flyers Creek, en el centro de Nueva Gales del Sur, y el complejo de energía renovable de Port Augusta, en Australia Meridional, el mayor parque híbrido eólico-solar del hemisferio sur.

El anuncio de la energética dida de los combustibles fósiles, ha coincidido con la visita al

país oceánico del presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, que se ha reunido con varias autoridades del Estado federal de Victoria. Entre ellos, el primer ministro del Estado de Victoria, Daniel Andrews, y la ministra de Energía, Medioambiente, Acción Climática y Viviendas Solares, Lilly D'Ambrosio. El presidente de la eléctrica aprovechó la visita para señalar a Australia como un mercado clave y destacó asimismo el potencial de la región en materia de energías renovables.

#### LAS BOLSAS

|                      | IBEX 35   | EURO STOXX 50 | FTSE 100  |
|----------------------|-----------|---------------|-----------|
| Índice →             | 7.862,70  | 3.490,01      | 7.287,43  |
|                      | 0         | 0             |           |
| En el día →          | -0,88%    | -1,53%        | +0,09%    |
| En el año ->         | -9,77%    | -18,81%       | -1,32%    |
| ) FRI (1) FOITS (5%) | DAX       | DOW JONES     | NIKKEI    |
|                      | 12.760,78 | 31.318,44     | 27.619,61 |
|                      | 0         | 0             | 0         |
|                      | -2,22%    | -1,07%        | -0,11%    |
|                      | -10 6706  | _12 0104      | -4 0704   |

#### **BOLSA ESPAÑOLA**

| TÍTULO          | ÚLTIMA.    | VARIACIÓN DIARIA. |       | . AY    | /ER     | VARIACIÓN AÑO % |        |
|-----------------|------------|-------------------|-------|---------|---------|-----------------|--------|
|                 | COTIZACIÓN | EUROS             | 96    | MN.     | MÁX     | ANTERIOR        | ACTUAL |
| IBEX 35         |            |                   |       |         |         |                 |        |
| Acciona         | 193,800    | -0,800            | -0,41 | 190,300 | 194,700 | 75,27           | 17,9   |
| Acciona Energía | 40,000     | -0,520            | -1,28 | 38,800  | 40,360  | 40,54           | 23,7   |
| Acerinox        | 8,794      | -0,234            | -2,59 | 8,700   | 8,932   | 7,50            | -18,3  |
| ACS             | 22,420     | -0,200            | -0,88 | 22,080  | 22,480  | -3,71           | 3,7    |
| Aena            | 120,650    | -1,700            | -1,39 | 118,550 | 121,200 | -15,15          | -13,0  |
| Amadeus         | 51,800     | 0,160             | 0,31  | 50,480  | 51,800  | -13,03          | -13,1  |
| ArcelorMittal   | 22,500     | -0,720            | -3,10 | 22,190  | 22,825  | 19,05           | -20,7  |
| Banco Sabadell  | 0,6744     | -0,011            | -1,60 | 0,662   | 0,6764  | 97,92           | 18,3   |
| Banco Santander | 2,395      | -0,0335           | -1,38 | 2,3465  | 2,395   | -1,59           | -17,0  |
| Bankinter       | 5,006      | -0,050            | -0,99 | 4,893   | 5,010   | 21,47           | 13,7   |
| BBVA            | 4,4695     | -0,091            | -2,00 | 4,395   | 4,471   | 18,97           | -10,9  |
| CaixaBank       | 3,012      | -0,019            | -0,63 | 2,942   | 3,016   | 51,82           | 30,8   |
| Cellnex         | 37,740     | -0,630            | -1,64 | 37,520  | 38,140  | -16,93          | -26,2  |
| Colonial        | 5,875      | -0,035            | -0,59 | 5,800   | 5,915   | -21,79          | -25,7  |
| Enagás          | 18,265     | -0,185            | -1,00 | 18,165  | 18,460  | 16,12           | -6,0   |
| Endesa          | 17,215     | -0,030            | -0,17 | 16,985  | 17,215  | -11,84          | -10,4  |
| Ferrovial       | 24,870     | -0,240            | -0,96 | 24,310  | 24,900  | 13,53           | -8,7   |
| Fluidra         | 15,310     | -0,390            | -2,48 | 15,060  | 15,440  | -24,37          | -55,5  |
| Grifols         | 11,505     | -0,315            | -2,66 | 11,365  | 11,695  | -51,02          | -31,8  |
| IAG             | 1,2155     | -0,0375           | -2,99 | 1,2065  | 1,2345  | -32,13          | -28,6  |
| I berd rola     | 10,610     | 0,050             | 0,47  | 10,360  | 10,640  | -1,49           | 6,5    |
| Inditex         | 21,250     | -0,450            | -2,07 | 20,850  | 21,360  | -14,90          | -23,7  |
| Indra           | 7,690      | -0,065            | -0,84 | 7,515   | 7,730   | 11,96           | -17,9  |
| Mapfre          | 1,628      | -0,041            | -2,46 | 1,625   | 1,650   | 15,22           | -5,4   |
| Meliá           | 5,790      | -0,160            | -2,69 | 5,760   | 5,840   | 1,22            | -3,5   |
| Merlin          | 9,160      | 0,010             | 0,11  | 8,950   | 9,175   | 36,48           | 5,6    |
| Naturgy         | 27,630     | -0,140            | -0,50 | 27,130  | 27,940  | 59,84           | -0,4   |
| PharmaMar       | 57,080     | -1,140            | -1,96 | 56,260  | 57,500  | -18,31          | 1,0    |
| Red Eléctrica   | 18,445     | -0,050            | -0,27 | 18,230  | 18,475  | 23,39           | 2,3    |
| Repsol          | 13,685     | 0,305             | 2,28  | 13,340  | 13,765  | 79,71           | 38,0   |
| Rovi            | 47,980     | -1,040            | -2,12 | 47,600  | 48,240  | 29,52           | -33,9  |
| Sacyr           | 2,212      | -0,030            | -1,34 | 2,200   | 2,230   | 20,17           | 1,4    |
| Siemens Gamesa  | 17,980     | 0,050             | 0,28  | 17,915  | 17,980  | -45,66          | -14,6  |
| Solaria         | 19,680     | -0,240            | -1,20 | 18,740  | 19,790  | -16,75          | 14,9   |
| Telefónica      | 4,090      | -0,080            | -1,92 | 4,051   | 4,143   | 41,86           | 9,6    |

44 ELPAÍS Martes 6 de septiembre de 2022

### **GENTE Y ESTILO**

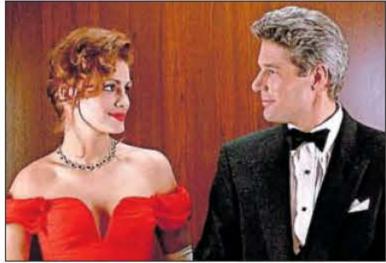

Julia Roberts y Richard Gere, en Pretty Woman.

El musical basado en la exitosa película se estrena en España el día 22 en Barcelona

## 'Pretty Woman' se viste de Pronovias

LUCÍA QUESADA, Barcelona Al margen de las críticas obvias que, en pleno siglo XXI, puedan surgir sobre Pretty Woman, estereotipada historia con un delicado trasfondo, la película protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere siempre será un referente de la industria del cine. Y no lo es menos para la de la moda. La diseñadora Marilyn Vance logró plasmar la evolución de su protagonista femenina a través de cada uno de sus looks. De hecho, de muchas escenas lo único que se recuerda después de tanto tiempo es "aquel vestido que llevaba Vivian cuando...". Ahora, el musical de Pretty Woman aterriza por primera vez en España y la firma de moda Pronovias se ha encargado de diseñar parte del vestuario femenino, en especial el de la protagonista. Así que la empresa española de confección de vestidos de novia fundada en 1922 ha tenido todo un reto por delante con esta obra, que se estrenará el 22 de septiembre en la Sala Apolo de Barcelona, con Cristina Llorente interpretando el papel de Vivian Ward y Roger Berruezo en el de Edward Lewis.

Hace 32 años que la cinta de Garry Marshall se estrenó en Estados Unidos, una comedia romántica que cautivó a los espectadores de todo el mundo y que, tiempo después, continúa cautivando a las nuevas generaciones.

La historia de una joven prostituta que se enamora de un millonario hombre de negocios y trata de dejar atrás esa difícil forma de vida se ha convertido en un clásico de las televisiones. Hasta la fecha, las cadenas en abierto españolas han retransmitido la película cerca de 40 veces; todas ellas, líder de audiencia. A lo largo de estos años, el filme también se ha adaptado a musicales en Londres, Amsterdam, Chicago o Broadway (Nueva York).

"Hemos puesto la misma pasión y dedicación que cuando creamos nuestros vestidos de novia. Ellas nos preguntan si podemos convertir su sueño en realidad, y eso mismo hemos hecho para este musical", explica

a EL PAÍS Alessandra Rinaudo, directora creativa de Pronovias. Con solo un mes y medio de margen, la firma ha tenido que recrear tres de los looks más memorables de Vivian: el vestido negro cóctel que se pone para la



Cristina Llorente luce dos modelos de Pronovias para el musical. / M. MINOCRI

Rodeo Drive. Eso sí, sin ser idénticos, ya que el musical no tiene los derechos para

"Queremos que el público se emocione con nuestros diseños y estoy segura
de que lo conseguiremos",
añade Rinaudo. Los tres
vestidos son diseños exclusivos de la marca, hechos a
medida, con pedrería cosida a mano, y adaptados a
las exigencias de un musical: actuación, cante y baile
durante cerca de dos horas

durante cerca de o media.

¿Pero qué pasa con el vestido marrón de lunares? Aunque esta prenda que luce Julia Roberts cuando Vivian acude a un partido de polo junto a Edward es una de las más recordadas de *Pretty Wo*- man, decidieron no recrearla. Según Pronovias, el estilo no se adaptaba del todo al carácter de la marca, y prefirieron optar por los otros tres trajes, a los que podían sacar mucho más provecho y sí que eran su especialidad.

La actriz Cristina Llorente ya se ha probado los tres vestidos y ahora están ultimando detalles antes del estreno. Mientras tanto, el reparto sigue ensayando sin descanso. "Es un musical muy grande y por eso mismo tenemos mucha responsabilidad", explica a EL PAÍS en una charla antes de la presentación al público del musical. Aunque Llorente tiene experiencia en muchas otras obras, como Ghost, El rey león o Grease, el musical de tu vida, no puede obviar todo lo que conlleva protagonizar el primer musical de Pretty Woman en España.

#### Natural y cómica

"Es un musical complicado. Hay mucha coreografia, muchos cambios de vestuario y de escenografia... Canto 12 cancio-

nes", explica la intérprete. Sin embargo, hacer todo eso a la vez, y por supuesto bien, no es lo que más le ha costado a Llorente. Para ella, el gran desafio ha sido llegar al personaje de Vivian: natural y cómica a la vez. "Esa comedia es lo que más estoy trabajando. Quiero que parezca real, sin caer en la absurdidad, y quiero que Vivian conecte con el público y se enamoren de ella, igual que lo estoy haciendo yo", relata.

El musical basado en *Pretty Woman* contará con la banda sonora original de Bryan Adams y Jim Vallance. A pesar del gran reto que supone tanto para Llorente como para su compañero, Roger Berruezo, el reparto no duda que el musical será todo un éxito, como lo es la película, y esperan ansiosos el estreno. Aunque Llorente avisa: los estrenos no suelen ser los mejores días, así que aconseja que, aquellos que vayan a ver la obra el 22 de septiembre, regresen un mes después.



primera cena, el despampanante vestido rojo palabra de honor que luce para acudir a ver *La Traviata* en la ópera de San Francisco y el vestido blanco con mangas abullonadas que lleva en una de las mañanas de compras en

#### PLANETA FUTURO.

#### La cara más desconocida de la sostenibilidad

Planeta futuro, una sección exclusiva en la que conocer la mirada hacia el futuro de las mujeres que luchan por él.

Descúbrelo en elpais.com/planeta-futuro



EL PAÍS

#### **CRUCIGRAMA**

TARKUS

Horizontales: 1. En caso de apuro, lo aconsejable es no perderlos. Importante filósofo escocés / 2. Su opuesto es Libra. Alegres y satisfechas/ 3. Un gato catalán. Conjurado (el espíritu) / 4. Dámaso de Hijos de la ira. Los niños, con cariño / 5. La prudencia es eso. En reflexivo, descomponerse / 6. Gran diario deportivo español. Una cosa es predicar y otra darlo. El vino a lo calé / 7. Abrevia a un naipe inglés. De repente, se acuerda. Biblico descubridor del vino. En coches del país de Celentano / 8. Sube el estandarte. Cambiar de dirección. Astato / 9. Allí se construyen iglús. Zeta, por radio / 10. El cabo más oriental de la Península. Sostiene al neumático / 11. Obedecible. Ginebra británica / 12. El de plata lo lleva la emulsión fotográfica. La rapa es su flor / 13. Plantígradas. Como las bandas de Morricone.

Verticales: 1. Sobre esa ciudad nipona lanzaron la segunda bomba atómica. Así se llamó Julio César / 2. Jóvenes reses vacunas. De ojos azules claros / 3. Actos litúrgicos. Cotejada / 4. No "—" tres en un burro. La asigna el examinador. Falditas de ballet / 5. Diosa funeraria egipcia. Poner al día / 6. A veces es sustituida por u. El no del viejo castizo madrileño. Principio de ictericia. Barrios en breve / 7. Siglas de todoterreno a lo internacional. En pleno auge. Muy unido al rock. En la fórmula del agua / 8. Algo gordita. Los Argüellos, Los Ancares, El Bierzo... / 9. Fabricar o realizar. Estabiliza al velero. Liso por fuera / 10. Nadie discrepa de esa opinión. Aplicar aceite / 11. En jerga, policía. ¡Qué orgullosa es! / 12. Los de allá. Báltico cuyo anagrama es lusitano.

anagrama es lusitano. SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Horizontales: 1. Nanas. Además / 2. Elíseos. Rico / 3. Peto. Pía. Rif / 4. Atinar. Traca / 5. Lid. Mechada / 6. I. Obeso. Mote / 7. El. Anilla. En / 8. Sien. Vuelo. T / 9. Tsunami. Cro / 10. Pepsi. Pasear / 11. Ora. UVI. Caín / 12. Caño. Comando / 13. Alabar. Proas. Verticales: 1. Nepalíes. Poca / 2. Aleti. Literal / 3. Nítido. España / 4. Asón. Banús. Ob / 5. Se. Amén. Niu. A / 6. Opresiva. VCR / 7. Así. Columpio / 8. D. ATH. Leia. Mp / 9. Er. Ramal. Scar / 10. Mirado. Océano / 11. Acicate. Raída / 12. Sofá. Entornos.

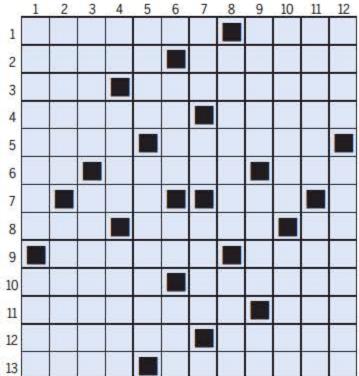

ELPAÍS 45 Martes 6 de septiembre de 2022

#### PASATIEMPOS TIEMPO INDICADORES MEDIOAMBIENTALES

MAÑANA

#### **ESPAÑA HOY** A Coruña Oviedo San Sebastián 25/18 27 / 15 . 28/18 Vitoria 25/9 Palencia ·26/17 Zamora Valladolid 26/15 29/10 Barcelona 35/20 Salamanca Tarragona Guadalajara 30/22 Teruel 32/11 Castellón 32/21 Valencia 33 / 21 Albacete Ciudad Real 32/14 30 / 15 Alicante Murcia J. L. RON Faro 28 /17 Málaga 35/24 30 /20 Cádiz 26 / 21 26/23

#### Las máximas suben en Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña

Hay una fuerte borrasca situada al oeste de Irlanda, reforzada en altura por un embolsamiento de aire frío, con una serie de sistemas frontales que afectan al noroeste de la Península. Por lo tanto, hoy el cielo estará cubierto, con precipitaciones persisten-

AMRIENTE .

tes en el oeste de Galicia. Cielo nuboso en el resto de Galicia y parcialmente nuboso en Castilla y León, Extremadura, oeste del sistema Central y, por la tarde, en el resto del Cantábrico, La Rioja, Navarra y resto del sistema Central, alcanzando al final del día a la zona centro, Aragón y el oeste de La Mancha y de Andalucía. Cielo poco nuboso en Cataluña, Valencia y Baleares, con bandas de nubes medias y altas

Melilla • 28/22

en aumento por la tarde en Ceu-

#### ta, Melilla, Andalucía oriental y Murcia. Nubes en el norte de las islas de mayor relieve de Canarias. Viento del noreste en Canarias y del suroeste en el Cantábrico, en Valencia y en Murcia, con rachas fuertes en el oeste de Galicia. Bancos de niebla en Aragón y Cataluña. Ligero descenso térmico en Galicia, y máximas al alza en Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña.

#### CONCENTRACIÓN CO.

Partes por millón (ppm) en la atmósfera

| Última           | 416,68 |
|------------------|--------|
| La semana pasada | 416,54 |
| Hace un año      | 412,83 |
| Hace 10 años     | 392,02 |
| Nivel seguro     | 350    |
|                  |        |

Fuente: NOAA-ESRL



| Europa         |    |    |
|----------------|----|----|
| Ámsterdam      | 24 | 14 |
| Atenas         | 28 | 20 |
| Berlín         | 24 | 12 |
| Bruselas       | 27 | 16 |
| Budapest       | 24 | 15 |
| Dublín         | 17 | 13 |
| Estambul       | 23 | 18 |
| Estocolmo      | 20 | 6  |
| Fráncfort      | 28 | 16 |
| Ginebra        | 26 | 17 |
| Londres        | 22 | 17 |
| Moscú          | 13 | 5  |
| Oslo           | 20 | 13 |
| París          | 27 | 16 |
| Praga          | 25 | 13 |
| Roma           | 31 | 20 |
| Viena          | 26 | 15 |
| Mundo          |    |    |
| Buenos Aires   | 24 | 12 |
| Bogotá         | 17 | 8  |
| Caracas        | 27 | 19 |
| Chicago        | 23 | 20 |
| La Habana      | 31 | 25 |
| Lima           | 17 | 11 |
| México         | 21 | 10 |
| Miami          | 33 | 27 |
| Nueva York     | 22 | 21 |
| Pekín          | 29 | 14 |
| Rabat          | 24 | 19 |
| Río de Janeiro | 25 | 16 |
| Tokio          | 32 | 25 |
| San Francisco  | 30 | 17 |
| Sant. de Chile | 25 | 11 |

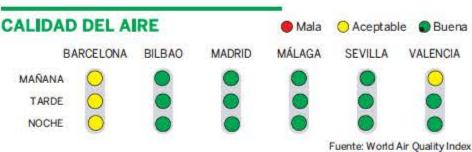

#### **TEMPERATURAS DE HOY Y PROMEDIO**

|                     |                              |                      |                      | and the last of th |                       |                        |
|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                     | BARCELONA<br>lios desde 1926 | BILBAO<br>Desde 1947 | MADRID<br>Desde 1920 | MÁLAGA<br>Desde 1942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SEVILLA<br>Desde 1951 | VALENCIA<br>Desde 1937 |
| Máxima              | 31°C                         | 31°C                 | 29°C                 | 35°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32°C                  | 33°C                   |
| Promedio<br>máximas |                              | 25,2°C               | 28,5°C               | 29,2°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33,7°C                | 28,5°C                 |
| Mínima              | 24°C                         | 16°C                 | 16°C                 | 24°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17°C                  | 21°C                   |
| Promedio<br>mínimas |                              | 14,1°C               | 17,4°C               | 19,9°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18,8°C                | 19,7°C                 |

CONSULTE MÁS CIUDADES https://elpais.com/especiales/ranking-de-temperaturas/

#### AGUA EMBALSADA







か品言

A









#### **AJEDREZ**

LEONTXO GARCÍA

Gemas rápidas de Carlsen (II) Blancas: M. Carlsen (2.864, Noruega). Negras: A. Giri (2.760, Países Bajos). Sistema Torre (A48). FTX Crypto Cup (rápidas,

1º ronda). Miami (EE UU), 15-8-2022. Un par de imprecisiones de Giri son suficientes para que su posición sea arrasada por un vendaval: 1 d4

Cf6 2 Cf3 g6 3 Ag5 Ag7 4 Cbd2 h6 5 Ah4 d6 6 e4 g5 7 Ag3 Ch5 8 c3 e6 9 Cc4 Cd7 10 Cfd2 C×g3 11 h xg3 b6?! (esta jugada de apariencia muy normal quizá sea demasiado pasiva y la primera causa de los problemas de las negras; tal vez 11... a6 12 a4 d5 13 eimesd5 eimesd5 14 Ce3 Cf6 15 Ad3 0-0 diera una posición con más recursos, aunque la debilidad en f5 daría ventaja blanca) 12 a4 a6 13 Ad3 Ab7

0 田 d C 14 De2 De7 15 Ce3 c5 16 d5! (esta cuña en d5 Posición tras 22... Rf8. restringe el juego negro porque dificulta la comunica-

ción de las piezas entre ambos flancos) 16... Cf6?! (una novedad discutible, pero no es fácil encontrar algo bueno para las negras; lo conocido era 16... Rd8 17 0-0-0 Rc7 18 Rb1 Thd8 19 f4, con clara ventaja blanca, Kovácevic-Garza, Estadilla 2019) 17 f4! Dc7 (si 17... e×d5?? 18 Cf5) 18 0-0-0 g×f4 19 g×f4 b5! (esta idea es buena en sí misma, porque si las blancas aceptan el regalo de un peón su rey sufrirá un ataque por la columna a; ahora bien, las negras ya están perdidas estratégicamente porque, como Carlsen demostrará con virtuosismo, el rey negro en el centro es más débil que el blanco en el ala de dama) 20 d×e6 f×e6 21 e5! d×e5 22 Ag6+ Rf8 (diagrama) 23 f5! (abre la columna f y conquista la casilla f5) 23... b4?! (es verdad que cede la casilla c4, pero Giri debe intentar algo si no quiere rendirse) 24 f×e6 b×c3 25 Cdc4! c×b2+ 26 D×b2 Ac8 27 Db6! D×b6 28 C×b6 Tb8 29 C×c8 T×c8 30 Cf5, y Giri se rindió ante la espectacular amenaza Td8+ y la más prosaica e7+, que también garantiza la victoria blanca.

#### SUDOKU

FÁCIL

|   | 2 |   | 1 | 5 |     |   | 3 |   |
|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|
|   |   |   | 8 |   | 6   |   |   |   |
|   |   | 4 | 7 |   |     | 5 |   |   |
|   | 3 |   |   |   |     | 1 | 8 | 6 |
| 7 |   |   |   | 3 |     |   |   | 9 |
| 8 | 4 | 9 |   |   |     |   | 5 |   |
|   |   | 9 |   |   | 4   | 7 |   |   |
|   |   |   | 6 |   | 5 2 |   |   |   |
|   | 9 |   |   | 7 | 2   |   | 4 |   |

© 2022 Conceptis Puzzles.

Complete el tablero de

81 casillas (dispuestas

en nueve filas y columnas) rellenando las

celdas vacías con los números del 1 al 9,

de modo que no se

8 1 4 9 5 6 2 3 7 7 3 9 2 1 4 5 8 6 6 5 8 7 3 2 9 1 4 1 4 7 6 9 5 8 2 3 Encontrará soluciones,

pistas y juegos para ordenador en www.sudoku.com

#### SORTEOS

**BONO LOTO** 

Combinación ganadora del lunes: 28-30-33-39-47-48 (C 20, R 1)

| Aciertos | Acertantes | Euros        |
|----------|------------|--------------|
| 6        | 1          | 1.003.282,15 |
| 5+C      | 0          | 0.00         |
| 5        | 69         | 3.990,72     |
| 4        | 3.723      | 39,04        |
| 3        | 72.929     | 4,00         |

CUPÓN DE LA ONCE 10436 SERIE 021

TRÍPLEX DE LA ONCE: 876

#### SUPER ONCE

Combinación ganadora del lunes: 4-6-13-14-15-16-19-27-29-32-37-39-44-48-57-58-63-71-72-75



46 ELPAÍS Martes 6 de septiembre de 2022

### **PANTALLAS**



Foto de familia de presentadores, colaboradores y directivos de la Cadena SER, ayer en la presentación de la nueva temporada. / J. PARIS

## Javier Casal releva a José Antonio Marcos al frente de 'Hora 14'

"A nosotros no nos encontrarán en el catastrofismo. Estaremos con los hechos", asegura Àngels Barceló en la presentación de la nueva temporada de la Cadena SER

HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ, Madrid Angels Barceló dijo ayer desde el micrófono de Hoy por hoy, en el inicio del nuevo curso de la Cadena SER: "Comienza una nueva temporada radiofónica y queremos ser honestos: a nosotros no nos encontrarán en el abono al miedo ni al catastrofismo". "No hay diagnóstico bueno ni pronóstico bueno, así que son muchos los que se abonan al catastrofismo, al miedo, que es, en definitiva, una emoción difícil de controlar y fácil de manipular. Estaremos con los hechos, con las preguntas, buscando respuestas, con los expertos, intentado siempre aclarar, aportar, escuchar, contrastar", aseguró.

La directora de Contenidos de la cadena, Montserrat Domínguez, resaltó que los oyentes de la SER son "muy exigentes". Durante la presentación de las novedades de los programas para los próximos meses, afirmó que la cadena renueva su compromiso de 
ofrecer "información de calidad, 
análisis plural, buen humor, historias inspiradoras y toda la emoción del deporte. En directo, las 
24 horas del día, o cuando quieran escucharnos, gracias a la ma-

gia del podcast". Guillermo Rodríguez, director de los Sevicios Informativos de la SER, añadió que el comienzo del ciclo informativo estará marcado por "la inflación, la energía y la crisis climática".

Javier Casal sustituye a José Antonio Marcos en Hora 14 (de lunes a viernes a las dos de la tarde). El informativo tendrá más presencia en la calle y reforzará sus coberturas sobre el terreno en los grandes acontecimientos. Hoy por hoy, de lunes a viernes a partir de las 6.00, repasará la actualidad con la mirada personal del guionista Diego San José, el poeta Luis García Montero, la periodista Maruja Torres, la escritora Najat El Hachmi, y el guionista y realizador televisivo Miguel Sánchez Romero. Como novedad, se incorpora la opinión de la directora de EL PAIS, Pepa Bueno, con una columna donde valorará los temas más relevantes de la semana. El espacio matinal tendrá una sección nueva: los lunes a partir de las 10.30, el escritor Galder Reguera y el periodista Rafa Cabeleira charlarán de fútbol v mucho más en Dupla.

Hora 25 (de lunes a viernes de 20.00 a 23.30) inicia el curso bajo la dirección de Aimar Bretos, contextualizando y analizando la actualidad con las voces de expertos, protagonistas y analistas. Las noches de los lunes siguen siendo para la tertulia El Ágora de Hora 25. El exvicepresidente Pablo Iglesias, la exvicepresidenta Carmen Calvo y el exministro José Manuel García-Margallo se sentarán cada semana en la mesa del análisis del espacio. Se incorpora el humor crítico de Héctor de Miguel, que participará cada noche con la sección Hora Veintipico.

La ventana (de lunes a viernes a las 16.00) apuesta por la sección Los revolucionarios, en la que "Pipo Serrano actuará como explorador que descubra al oyente personas y proyectos que nos cambian la vida", avanzó Carles Francino. Y una de las novedades de Si amanece, nos vamos (de 4.00 a 6.00), es Juzgado de guardia, sección encabezada por el fiscal Félix Martín, jefe de formación de la carrera fiscal, conocido sobre todo por su labor en el caso de La Guardia Urbana de Barcelona. Contará la historia de los procesos de investigación, lo que ocurre entre bastidores de los juicios y hablará de la desconocida labor de la Fiscalía.

Pepa Bueno tendrá una columna semanal en 'Hoy por hoy'

En 'Si amanece, nos vamos', un fiscal dará otra visión de las investigaciones

Javier del Pino, al frente de A vivir (sábados y domingos de 8.00 a 12.00), destacó que el programa se moverá "entre grandes catástrofes como la crisis climática y pequeñas catástrofes como el precio del pan". Corresponsales de ida y vuelta y Ramón Lobo contarán lo que pasa en otros países, mientras que Radio periférica se acerca a la vida en el mar y en el campo. Estarán presentes colaboradores como Jordi Évole, Enric González, Bru Rovira, Carlos López-Tapia y el humor de Manuel Burque y David Broncano.

El extenista Alex Corretja se in-

corpora al equipo de deportes de La SER y El larguero (de lunes a viernes de 23.30 a 1.30). El programa se enfrenta a una temporada marcada por el Mundial de Fútbol de Oatar (del 20 de noviembre al 18 de diciembre). Hora 25 Deportes de Jesús Gallego (de lunes a viernes de 20.30 a 21.00) prestará especial atención a Twitch y TikTok para repasar las noticias deportivas y los acontecimientos en directo y Carrusel deportivo seguirá los sábados y domingos de 15.00 a 1.30 con Dani Garrido. SER Deportivos, con Francisco José Delgado, continúa de lunes a viernes de 15.00 a 16.00.

En el área del humor, Raúl Pérez se incorpora con A las bravas (madrugada del sábado de 3.00 a 3.30), un programa de entrevistas en el que tanto el presentador como el invitado comen una patata brava con salsa picante con cada pregunta y se emitirá también en vídeo. Comienza con el cómico Ignatius Farray como invitado.

Regresa Buenismo bien, con Manuel Burque, Quique Peinado y Henar Alvarez en la madrugada del viernes al sábado de 4.00 a 5.00. En la apuesta de la emisora por ampliar sus vías de comunicación, el programa estará disponible los martes a las 19.00 en formato podcast y los miércoles a la misma hora en su canal de YouTube. Lo mismo ocurrirá con Nadie Sabe Nada, de Berto Romero y Andreu Buenafuente (los sábados de de 12.00 a 13.00), que estará disponible en podcast y en YouTube los sábados a partir de las 13.00.

Las noches de Ortega se ubica en la madrugada del sábado de 1.30 a 2.00.

SERIES 'City on a Hill'

## Una serie policial que permanece

JUAN CARLOS GALINDO Jackie Rohr es un chulo integral, machista, corrupto, violento, adicto de diversas formas y el agente del FBI más célebre, polémico, odiado y adorado de Boston a principios de los noventa. Rohr se encuentra, sin embargo, sin placa (la tiró al río para dimitir antes de ser expulsado y procesado por sus desmanes) y se ha pasado al otro lado de la barra de su garito preferido, donde trabaja de camarero al inicio de la tercera temporada de City on a Hill (estrenada el 30 de agosto en Mo-

vistar Plus+, se puede ver un capítulo nuevo cada miércoles. Esta crítica incluye destripes del primer capítulo).

Rohr, sus andares, su gesto al chuparse el dedo para retocarse el pelo, su colección interminable de citas literarias y filosóficas, su cinismo y un toque a veces insoportable y otras irresistible que engancha desde el primer episodio, tiene detrás, debajo, dentro a un enorme Kevin Bacon. No es el único valor de una serie coral y con un catálogo de personajes y temas muy potente.

Creada por Chuck MacLean a partir de una historia escrita con Ben Affleck, principal productor ejecutivo junto a Matt Damon y el propio Bacon, la serie tiene la marca de calidad de Showtime.

El despliegue de dramas es enorme e intenso sin que por ello la narración se ralentice o resulte fatigosa. Además, todos los casos están al final conectados de alguna manera en aquellos años turbios de la ciudad. A los desmanes de Rohr (contratado enseguida como jefe de seguridad por un oscuro ex FBI que vive en la zona más

cara de la ciudad) se contrapone la lucha del avudante del fiscal. Decourcy Ward, por alcanzar la justicia dentro de los límites de la ley. Y a este se une el jefe de una unidad operativa de la policía, Chris Caysen, que ve cómo la suciedad y la corrupción alcanzan de lleno a la institución. Estos personajes, bien perfilados y sólidamente interpretados, son unos idealistas un tanto particulares, siempre con un pie en la línea que los separa del mal. Cada uno de esos tres ejes policiales unidos por la oscuridad está habitado por personajes con familias, relaciones complicadas, silencios.

Jackie Rohr se da cuenta enseguida de que trabaja para un monstruo, para un tipo oscuro incluso para él, un violador en serie al abrigo de su posición de poder, uno de esos que en los noventa nadie denunciaba. Y es tremendo ver cómo Rohr se adapta a la oscuridad, cómo desciende sin problemas a los infiernos del dinero fácil, las infidelidades y todo lo que hizo de él un paria en el FBI. Pero ni siquiera él, con toda su carga de cinismo y sarcasmo, puede dejar pasar ciertas cosas.

Es también City on a Hill una historia de padres e hijos y de madres e hijas. Y muchas otras cosas. Esta tercera temporada se puede ver con independencia de las otras dos pero, ¿quién se quiere perder un menú así? Estamos ante un policial de mucha calidad, uno de esos que pasa desapercibido hasta que alguien se da cuenta de que es de lo poco que permanece de los años de sobreproducción en que vivimos.

#### **PANTALLAS**

#### RECOMENDACIONES

Fernando Morales

#### 'Hinterland' ★★

Movistar Estrenos, 22.00

Austria, 2021 (99 min.). Dir.: Stefan Ruzowitzky. Intérpretes: Stipe Erceg, Liv Lisa Fries, Aaron Friesz.

El director de la interesantísima Los falsificadores viaja a la ruinosa Viena de 1918 tras el fin de la



el Premio del Público en Locarno.

★ Entretenida ★★ Interesante ★★★ Buena ★ Cinéfilos

## Arranca la

#### Liga de Campeones Movistar Liga de Campeones, 21.00

El Real Madrid inicia su defensa de la Champions. El equipo que dirige Carlo Ancelotti, invicto en este inicio liguero con cuatro victorias y líderes de LaLiga, viaja en este primer choque de la fase de grupos a Glasgow para enfrentarse en el estadio Celtic Park a todo un clásico del futbol escocés, el Celtic. A esa misma hora (Movistar Liga de Campeones 2), el Sevilla recibe a uno de los grandes de Europa, el Manchester City.

#### 'Comando al sol' despide el verano La 1, 0.30

En su última entrega, Comando al sol retrata una de las fiestas más singulares del verano: de barrio, marinera y se celebra Torremolinos. La ciudad del eterno veraneo acoge a un millón de turistas y cuelga el cartel de completo. Después de surcar el Mediterráneo, el programa asciende a las cumbres de Gredos. El verdor de la tierra sorprende al viajero a los pies del pico más alto del Sistema

#### EN ANTENA PALOMA RANDO

#### Una de la Hammer

i al cambiar al normalmente atractivo personaje de una película por Danny DeVito, el personaje parece un psicópata, es que lo era desde el principio. La regla de Danny DeVito es una ocurrencia que recogió un usuario de Reddit y que viene a decir lo evidente: somos más permisivos con la gente guapa. El clásico "písame la cara", tan usado en redes para manifestar la devoción por un ídolo, hecho enunciado inverso.

Armie Hammer no es Danny DeVito. De eso va La saga de los Hammer: escándalo y perversión (HBO Max), el truculento y sensacionalista documental que repasa el escándalo que se destapó cuando varias usuarias de Instagram hicieron pública la correspondencia que mantenían con él y airearon sus fantasías caníbales. De eso y de que es señorito de cuna maleada -los Hammerdetodalavida hacen que los Corleone parezcan los Ingalls-. El poder da impunidad, noticia de última hora. Lo cuenta todo Casey Hammer, tía del actor y voz principal de la serie.

Lo más lamentable de La saga de los Hammer es que no sabe separar la paja del grano. Mezcla con el mismo peso el testimonio de chicas que, horrorizadas por las fantasías que él contaba -sin obligación alguna para ellas-, deciden hacerlas públicas, y el de alguna que se arrepiente de haberle seguido el rollo, con el testimonio de la única persona que había declarado haber sido violada por él. Una chica que ha cargado contra el documental por cómo han explotado su trauma. Como bien dice la abogada Gloria Allred (que tiene documental en Netflix) en uno de los ejercicios de autosabotaje inconsciente del propio documental, los fetiches no son delito; una violación, sí. ¿Por qué no hemos llamado aquí todavía al true crime más burdo trucumental? Se me escapa.

#### **PROGRAMACIÓN**

#### La 1

6.00 Noticias 24h. (SS). 8.30 La hora de la 1. (7). 10.00 La hora de la 1 'La hora de la actualidad'. Magacín presentado por Marc Sala y Silvia Intxaurrondo. (16).

12.30 La hora de la 1. La hora de la 1 verano'. (16). 14.00 Informativo territorial. 14.20 Corazón. Magacín que ofrece toda la actualidad de la

crónica social (SS). 15.00 Telediario. (SS). 15.50 Informativo territorial. 16.00 El tiempo. (SS).



16.05 Vuelta a España. 16ª etapa: Sanlúcar de Barrameda-Tomares'.(SS)

17.40 Servir yproteger. (7). 18.45 El cazador. (SS). 19.45 Te ha tocado. Raúl Gómez presenta este concurso. 20.20 Aquí la Tierra. (SS).

21.00 Telediario. (SS).

21.45 El tiempo. (SS). 21.50 Mapi. Los invitados esta noche son Canco Rodríguez, Amaya Valdemoroy Rafa Maza. 22.25 Cine. 'Hasta el último hombre'. Il Guerra Mundial. Desmond Doss se alista como médico. Durante la salvaie toma de Okinawa, Desmond demuestra su valor salvando a

75 hombres heridos. (18). 0.30 Comando al sol. 'Entre crestas y cumbres' y 'De rios, caminos y cañones'.(7). 2.20 Noticias 24h. (SS).

La 2 6.30 That's English. (SS). 7.00 Reportero de la Historia.

7.30 Inglés online TVE. (SS). 8.00 Turismoruralen elmundo. 8.35 La era de los grandes gatos. 9.25 Planeta selva. (SS).

9.55 Hotspots (SS). 10.40 El camino de los hombres. (SS).

11.35 Mi lugar de retiro. (SS). 12.20 El festín de las islas mediterráneas de Ottolenghi. (SS). 13.10 Cine. 'La batalla de las piedras sangrientas'. (SS).

14.20 Las recetas de Julie con Thierry Marx. (SS). 15.10 Sin equipaje. (SS). 15.40 Saberyganar. (SS).

16.25 Mito animal (SS). 17.20 Historias salvajes. (SS). 18.05 Constructores de imperios 'Japón'. (7).

19.00 Magnifico Magreb. (SS). 19.50 Sin equipaje. (SS). 20.15 Grandes viajes ferroviarios por Australia. (SS). 21.15 Grandes diseños. (SS).



22.00 El Comisario Montalbano. 'La caza del tesoro'. Dos hermanos ancianos y fanáticos religiosos crean en su casa una barricada mientras disparan a la calle desde las ventanas. (16). 23.45 El Comisario Montalbano. 'La edad de la duda'. Montalbano recoge en su coche a una joven autoestopista. (16). 1.20 Documentos TV. 'Cauti-

#### Antena 3

6.15 Las noticias de la mañana. 9.00 Espejo Público. (16). 13.20 Cocina abierta de Karlos

Arguiñano. (SS). 13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Noticias Antena 3. (SS). 15.45 Deportes Antena3. (SS). 16.00 Karlos Arguiñano receta

especial. (SS). 16.02 La previsión de las 4. 16.30 Amar es para siempre. Un golpe de suerte cambia el destino de Manolita y la convierte de la noche a la mañana

en la sociade Nieves. (7). 17.45 Tierra amarga. Demir va a la mansión a por Züleyha y sus hijos, para marcharse jun-

tosa Latakia. (7). 19.00 iBoom! (SS). 20.00 Pasapalabra. (SS). 21.00 Noticias Antena 3. (SS).

21.30 Deportes Antena3. (SS).



21.45 El hormiguero 3.0. La reputada periodista Sonsoles Ónega visita el programa para charlar con Pablo Motos sobre su desembarco en Antena 3 con un nuevo espacio. (7).

22.45 Hermanos. Ömer pide a Suzan explicaciones por haberle abandonado: se siente decepcionado porque su madre nunca le buscó. Mientras, Sengül amenaza a Suzan con denunciarla y obligarla a reconocera Omer como su hijo. 2.30 Live Casino. (18).

#### Cuatro

7.00 El zapping de Surferos. 7.10 Mejor Ilama a Kiko. (SS). 7.40 iToma salami!(SS). 8.25 Alta tensión. (SS).

9.15 Alerta Cobra 'Colisión', 'Los parásitos', 'Los cazados' y 'Despegue'. (12). 13.15 En boca de todos. (12).

tes.(SS) 15.00 Alta tensión. Concurso presentado por Christian Gál-

14.50 Noticias Cuatro Depor-



15.45 Eurobasket. 'Montenegro-España'. Desde el Tbilisi

18.05 Cuatro al día. 'A edición'. Ana Terradillos conduce este magacín de actualidad. (SS). 20.00 Cuatro al día. 'A las 20h'. 20.40 Noticias Cuatro Deportes.(SS).

21.00 El Tiempo Cuatro. (SS). 21.05 First Dates 'Dating show' presentado por Carlos Sobera. 22.55 9-1-1. 'La sospecha'. Los miembros del 118 hacen llamadas para salvar a una novia en una boda desastrosa y a una madre atrapada en su balcón. 23.55 9-1-1. 'Supervivientes'. Trasel tiroteo, Athena y los 118 están en alerta máxima cuando un francotirador apunta a los miembros del LAFD. (16).

0.50 9-1-1. Los comienzos de Athena'. (16). 1.45 The Game Show. (18).

2.25 En el punto de mira. (12).

#### Telecinco

6.15 Gen360 Telecinco. (SS). 6.30 iToma salami! (SS). 7.00 Informativos Telecinco. 8.55 Previo: El programa del verano. (SS).

Central.

9.00 El programa del verano. Magacín que ofrece una completacrónica matinal de todala actualidad. (SS).

13.30 Ya es mediodía. Joaquín Prat conduce este espacio que ofrece un análisis de los temas más destacados de la actualidad política, económica, social y cultural. (12).

15.00 Informativos Telecinco. 15.40 Deportes Telecinco. 15.50 El Tiempo Telecinco. 16.00 Sálvame limón. (12).

17.00 Sálvame naranja. La edición más dulce y apta para todas las sensibilidades de Sálvame, dedicado a la actualidad del corazón. (7).

20.00 Sálvame sandía. (12). 21.00 Informativos Telecinco. 21.40 El Tiempo Telecinco. 21.45 Deportes Telecinco.



21.55 En el nombre de Rocío. Sandra Barneda conduce los programas que acogerán la emisión, y el posterior análisis, de los capítulos de la docuserie en la que Rocío Carrasco recuer da y homenajea la figura de su madre, Rocío Jurado. 2.00 Casino Gran Madrid Online Show. (18).

230 iToma salami! (SS).

#### La Sexta

6.00 Minutos musicales. (SS). 7.30 Previo Aruser@s. (7).

9.00 Aruser@s. (16). 11.00 Al rojo vivo. Programa de información de la actualidad, conentrevistas y debate. (16). 14-30 Noticias La Sexta. (SS).

14.55 Jugones. Espacio de información deportiva que analiza la actualidad de la jornada. 15.20 La Sexta Meteo. (SS).

15.45 Zapeando. Programa presentado por Dani Mateo que, junto a su grupo de colaboradores, comenta la actualidad televisiva conhumor. (7). 17.15 Más vale tarde. Presentan Cristina Pardo e Iñaki López. 20.00 Noticias La Sexta. (SS). 20.55 La Sexta Clave. (SS).

21.25 Deportes La Sexta. (SS).

21.15 La Sexta Meteo. (SS).

21.30 El intermedio. El Gran Wyoming y su equipo habitual presentan un análisis de la actualidad siempre desde el punto de vista del humor. (12). 22.30 Cine. 'Toda la verdad'. Tom es acusado de haber asesinado a civiles inocentes en El Salvador, quince años atrás, en una operación militar secreta. Su mujer, Claire, estádispuesta a descubrir todalaverdad. (12). o.55 Cine. 'El coleccionista de muñecas'. Una joven ha sido condenada por un asesinato que no cometió. (16).

2.30 Pokerstars Casino. (18).

6.15 El joven Sheldon. 'Un estornudo, un castigo y Sissy Spacek', 'Ensalada de patata, una escobay el whisky de papá', 'Dolomita, rodajas de manzana y una mujer misteriosa' y 'Asteroides asesinos, Oklahoma y una máquina para rizar el pelo'. 7.35 Planeta Verde. 'Cómo se hizo Planeta Verde'. (SS). 8.15 Tesorosal descubierto. La

princesa perdida de Egipto' y

'Los animales del inframundo de Egipto'. (7).

9.45 Tesoros ocultos con Bettany Hughes. 'Gibraltar' e 'Islas del Mediterráneo'. (SS). 11.20 La vida secreta del 200.

12.55 Universo. Exoplanetas. La búsqueda de un nuevo hogar'. (SS).

14.00 Descubriendo Mónaco. 15.00 Conspiraciones al descubierto. 'La Colonia de Roanoke y la expedición perdida a la Antártida'. (7).

15-55 Cine. 'Lío embarazoso'. Allison es una periodista de 24 affos con una brillante carrera. Por desgracia, después de una noche de juerga con el vago de Ben Stone, descubre que está embarazada. (12).

18.05 Cine. 'Separados'. Una pareja se encuentra en plena crisis sentimental. Brooke,

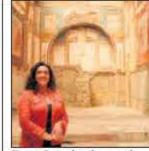

Descifrando el pasado...

tras dos años de convivencia, piensa que su marido Gary es un inmaduro y no la aprecia lo suficiente, por lo que decide terminar la relación. (SS).

19.50 Zasback. 'María León'. 20.15 Ilustres Ignorantes. 'Peluquerías'. Con la cantante Angy Fernández y el actor Salva Reina. 20.45 Cinco Tenedores. (SS). 21.45 Documental. 'Petra: secretos de su construcción'.

22.40 Descifrando el pasado con Bettany Hughes. Vesubio: la erupción'. Bettany Hughes descubre cómo vivían las personas que habitaron Pompeya hace 2.000 affos y recrea la erupción para ver cómo perdieron la vida estas personas. 23.30 La Resistencia. Bertín Osborne'. (16).

o.40 Chernóbil desclasificado. 2.15 El joven Sheldon. (SS).



QUINTA TEMPORADA

## Emociónate capítulo a capítulo

La actualidad, críticas y anécdotas de las series que están en boca de todos te esperan en Quinta Temporada. Siguelo en nuestra web y no te pierdas ni un capítulo.



**EL PAÍS** 

MADRID: Miguel Yuste, 40, 28037 Madrid.

BARCELONA: Caspe, 6, 3º planta. 08010

PUBLICIDAD: Prisa Media, S.L. Valentín Beato, 44, 3º planta.

28037 Madrid. 28037 Mabito. 91 536 55 00; publicidad@prisamedia.com

> ATENCIÓN AL CLIENTE: 914 400 135. Depósito legat M-14951-1976.

© Ediciones EL PAÍS, SL. Madrid, 2022.

"Todos los derechos reservados.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párnafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos

de esta publicación, con fines comerciales en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Ediciones





Ingrid García-Jonsson, el viernes en Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ

IÑIGO LÓPEZ PALACIOS. Madrid Este año ha estrenado Veneciafrenia (Alex de la Iglesia), Camera Café: la película (Ernesto Sevilla) y Nosotros no nos mataremos con pistolas (Maria Ripoll). Esta semana cumple 31 años y una década en la profesión, y debuta como directora con un documental de 46 minutos, Nómadas, que se puede ver en Movistar Plus+, YouTube y Prime Video. Ingrid García-Jonsson, actriz y ahora realizadora, sevillana de madre sueca, reconoce que aunque lo que más le gusta es estar tumbada en casa viendo vídeos, le cuesta estar quieta.

Pregunta. ¿Cómo la lían para dirigir?

Respuesta. Me llaman y me lo ofrecen, así de fácil. Y como al plantearme el tema me pareció interesante y llevaba mucho tiempo diciendo que quería dirigir, pensé que si lo he pedido y me viene, tengo que aceptar.

P. Así que lo soltó para ver si colaba y coló.

R. Sí, habían visto entrevistas mías y me conocían, mi curro, y pensaban que podía encajar con la historia que había que contar

P. Es decir, que la idea original le viene dada. R. Viene a mí. Me dicen: "Tienes que hacer un documental sobre los nómadas actuales y tienen que salir 15 personajes. Apáñatelas como puedas. Tienes siete días para rodar y un mes para montar".

P. ¿Qué es un nómada?

R. Ahora mismo es prácticamente todo el mundo, pero lo

"Ver que hay

me resulta

inspirador"

"Juega a tu

favor si eres

guapa y das

Son códigos"

bien en cámara.

gente consciente

de lo que viene

acotamos a gente de entre 20 y 30 años que se incorpora a la vida adulta y de pronto se da cuenta de que ya no es algo estable del tipo: "Estudio, trabajo, me caso y me muero en mi casa". Que en realidad es: "No voy a tener casa, no voy a tener trabajo fijo, probable-

mente tampoco pareja o al menos, una convencional. Entonces a ver cómo me busco las habichuelas".

P. Llama la atención que el presupuesto inicial es que "esto es un desastre". Pero ellos no son nada agónicos ¿Es un retrato generacional?

R. No lo sé, no entrevisté a toda la generación. No quería hacer un mensaje ultrapositivo y que sonara demagogo y falso, pero quería que fuera inspirador, que diera consuelo y que la gente disfrutara viéndolo. Intenté generar un sitio donde estuvieran a gusto y tranquilos. Si hubiera hablado con ellos desde lo

negativo quizá me hubieran contestado de otra manera.

P. No tienen esperanza en el futuro, pero tampoco les agobia.

R. A mí eso me ha dado mucho consuelo porque el futuro me abruma. Me asusta un montón lo que pueda venir. Ver que hay gente que se supone

que es consciente de lo que viene pero que está más por cambiarlo y por vivir el presente me resulta bastante inspirador.

P. ¿Querría dirigir más o se le han quitado las ganas?

R. Quiero dirigir, pero me gustaría disponer de muchísimo más tiempo para hacerlo con más calma, porque esto ha sido muy estresante y ya no duermo bien. Antes dormía 10 horas del tirón, se acabó.

P. En Camera Café aparecía irreconocible. Y eso que tiene un físico tan reconocible que se la identifica de espaldas.

R. Es liberador. Cuando llegaba, la gente me trataba como si fuera otra persona. Tenía que recordarles de vez en cuando que estaba dentro. Pero es muy guay poder jugar de esa manera y actuar como un tío, desprenderme de todo.

P. ¿Trabaja en el extranjero?
R. Sí, pero no me sale por España. Me sale por Suecia. No puedo hacer de española internacionalmente porque no funciona. Lo he intentado muchas veces. No se lo cree nadie.

P. Dijo en una entrevista que las actrices estaban "condenadas" a salir monas.

R. Juega a tu favor si eres guapa y das bien en cámara. Son códigos. Para mí es importante poder desprenderme de eso, porque si estoy ocupada con mi imagen y con cómo se me ve, me desocupo de lo que es importante, que es la escena.

#### FERNANDO ARAMBURU

#### En la terminal

o hace falta aleccionarlos. Todos ellos atesoran una acreditada experiencia en materia de sumisión. Basta con evitar que alguno altere en un descuido la fluencia de los cuerpos. Avanzan con educada mansedumbre por el camino previsto, consistente en una serie de tramos contiguos, transitables de manera alternativa en direcciones opuestas, lo cual les brinda el aliciente de mirarse la cara los unos a los otros. La uniformidad de comportamientos parece fraguada a espaldas de la teoría de Darwin. No bien se incorporan a la fila, depositan su caudal de paciencia en la variable eficacia de un sistema de cuya naturaleza benéfica no dudan. Tienen un destino, han pagado y aceptan con inquebrantable convicción las humillaciones más exquisitas y modernas con tal de sentirse seguros.

Llegan de uno en uno. A medida que se acercan van perdiendo opacidad. Forzados a la transparencia, llevan en la mano un documento identificativo provisto de fotografía y huella dactilar. Todos ellos son, de entrada, sospechosos, no importa de qué. De terrorismo, de narcotráfico o, simplemente, de esconder un botellín de agua en la mochila. ¿Darles explicaciones? ¿Para qué? Algunos, pobrecillos, protestan. Han esperado mucho, tienen calor. A su edad deberían saber que la libertad personal puede constituir un factor de desequilibrio. Les guste o no, deberán despojarse de las prendas de abrigo, las gafas oscuras y el sombrero. Hurgamos en sus bolsas. Si se tercia, los cacheamos en busca de un alma incompatible con la legalidad vigente. A veces les mandamos descalzarse. Los escaneamos de cuerpo entero. Les requisamos las tijeras de manicura, el frasco de perfume, con frecuencia la sonrisa. Cuando ya son de vidrio, dejamos que se acomoden en el avión con la mascarilla puesta, el cinturón de seguridad abrochado y el asiento en posición vertical. Se les denomina pasajeros.



NEWSLETTER ALERTAS DE ÚLTIMA HORA

 $\bowtie$ 

### Si es importante, ya lo estás leyendo

Newsletter Alertas de última hora, la información más actualizada recién salida de nuestra redacción.

Apúntate ahora.

